

#### Una ceremonia inaugural que aún repercute en Francia

La Iglesia, la política local y los organizadores debaten por una fiesta que traspasó ciertos límites.

#### Cerúndolo casi no durmió e igual triunfó en el debut en París

"La cabeza me va a explotar", dijo el tenista argentino, que ganó en Umag y empezó con todo en los Juegos.

Página 7



Llanto de Demichelis en su despedida de River, que espera a Gallardo

El entrenador dejó su cargo en el Millonario tras la emotiva victoria ante Sarmiento por 1-0.

Página 2

# LA NACTON

LUNES 29 DE JULIO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Escándalo y denuncias de fraude: proclaman ganador a Maduro

VENEZUELA. Tras varias horas de demora, el Consejo Electoral, controlado por el chavismo, anunció que el presidente obtuvo el 51,2% de los votos, frente al 44,2% de Edmundo González Urrutia; la oposición desconoció el resultado



Las escenas de desconsuelo y furia se multiplicaron frente a la embajada de Venezuela en Buenos Aires

NICOLÁS SUÁREZ

#### Lucía Sol Miguel ENVIADA ESPECIAL

CARACAS.- A pesar de una intensa presión de la comunidad internacional, de las denuncias de fraude que crecieron durante el día y de una sugestiva demora en la difusión de resultados, la Justicia Electoral de Venezuela proclamó anoche a Nicolás Maduro ganador de las elecciones ante el candidato de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia. El

escandaloso resultado, que anoche algunos gobiernos de la región se negaban a reconocer, coronó la jornada que se percibía como un momento bisagra en la historia de Venezuela, ante la posibilidad de acabar con 25 años de chavismo. La líder de la oposición, María Corina Machado, dijo pocodespuésque los verdaderos conteos indicaban que González Urrutia habíaganado con el 70% de los votos. El anuncio de la victoria chavista provocó desconsuelo en Venezuela y la región. Continúa en la página 2

#### **EL ESCENARIO**

El chavismo vuelve a construir su propia realidad

> Daniel Lozano PARA LA NACION-

> > Página 5

#### **EL ANÁLISIS**

Un desenlace con impacto en la Argentina

> Claudio Jacquelin -LA NACION-

Página 11

Maduro, custodio del régimen a sangre y fuego

Patrick Fort

Página 6

"Gracias Argentina, pero quiero volver a mi país" Página 9

Milei a Maduro: acepte "la aplastante victoria opositora" Página 10

### Milei prometió el fin de las retenciones, pero pidió tiempo

EN LA RURAL. Recibió pedidos del campo para dar certezas sobre la baja impositiva y el fin del cepo al dólar

El presidente Javier Milei prometió ayer eliminar las retenciones, levantar el cepo y eliminar el impuesto PAIS en diciembre, durante su discurso en la ceremonia de apertura de la Exposición Rural, adonde

asistió junto a su gabinete. Sin embargo, Milei evitó fijar plazos sobre el levantamiento del cepo y de las principales retenciones. "No vamos a apresurarnos demagógicamente", argumentó, en un escena-

rio donde recibió aplausos y apoyo. Momentos antes, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA),

Nicolás Pino, le había pedido "certeza" al Gobierno y había renovado el apoyo del sector. Página 14

Apoyo explícito, mensajes de paciencia y el test de los números

Cristian Mira Página 15

#### El fiscal acusa al piquetero Pérsico de fraude al Estado

corrupción. Lo apunta por repartir subsidios sin justificativos. Página 19

### **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

#### Presidenciales en Venezuela | EXTREMA TENSIÓN



Maduro se mostró ganador ayer después del anuncio de la autoridad electoral

FERNANDO VERGARA/AP

### Escándalo y denuncias de fraude: proclaman ganador a Maduro

Luego de horas de demoras y de aducir una "agresión" al sistema, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, anunció que el mandatario se impuso con el 51,2%; "ganamos con más del 70%", dijo Corina Machado

#### Viene de tapa

En lo que muchos venezolanos veían como una "última oportunidad" para patear el tablero y negarle la continuidad en el poder al chavismo, las elecciones de Venezuela dieron paso a un escenario de incertidumbre en el que se desconoce el accionar que adoptaría el gobierno ante una sociedad movilizada por lo oposición para defender la voluntad popular en las calles. Con Maduro por al menos seisaños más en el poder, el autoritarismo del régimen que ya ha dejado más de 300 presos políticos en esta campaña electoral se fortalece, en un paísque quedará a ún más aislado del mundotras reiterados llamados de la comunidad internacional a respetar la decisión de los votantes e inmediatos descréditos del resultado.

"Queremos decirle que Venezuela tiene un nuevo presidente electo que es Edmundo González Urrutia. Ganamos y todo el mundo lo sabe", dijo la líder opositora María Corina Machado en un mensaje desde su comando de campaña junto al candidato. "Tres conteos rápidos dieron los mismos resultados que los boca

deurna. Tenemos más del 40% de las actas. El 100% de las actas que transmitió el CNE las tenemos. No sé de dóndesalieron las otras. Y toda esa información coincide en que Edmundo obtuvo el 70% de los votos y maduro, el 30%", dijo Machado.

"Cuando digo que todos saben lo que pasó, me refiero también al régimen. Esto lo sabe toda la comunidad internacional. Saben lo que pasó en Venezuela y cómo la gente votó por un cambio. No vamos a aceptar ese chantaje que la defensa de la verdad es violencia. No, señor, violencia es ultrajar la verdad. Violencia es lo que pretenden hacer. Nosotros vamos a defender la verdad", cerró Machado. "Nuestraluchacontinúay no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada", dijo, por su parte, González.

Más de dos décadas de chavismo dejaron a un país con más del 69% de la población bajo niveles de pobreza multidimensional, con una economía que perdió el 80% de su PBI y enfrenta una inflación galopante, un sistema de salud colapsado y la mayor crisis migratoria de la región, con

más de 7,7 millones de venezolanos desplazados en busca mejor escondiciones devida. Este nuevo capítulo en la historia del país mantendrá alerta a la región ante lo que podrían ser una nueva oleada migratoria masiva. Un reciente sondeo de la encuestadora Delphos arrojó que una cuarta parte de la población estaba pensando en migrar si el oficialismo se mantenía

en el poder. Pasada la medianoche, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, transmitió el primer boletín con el 80% de las mesas escrutadas una tendencia "contundente e irreversible" a favor del presidente Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos (5,1 millones de sutragios), frentea un 44% (4,4 millones de votos) de Edmundo González.

Las autoridades de la oposición indicaron que sus representantes de la campaña apenas pudieron acceder a un 30% de las actas escrutadas, en las que afirmaron que González desterraba a Maduro.

"Los resultados son inocultables. El país eligió un cambio en paz", declaró en una breve publicación en su cuenta de X el exdiplomático González, de 74 años, dando por válida una victoria opositora.

Más de tres horas después de que cerraran los centros devotación, ante un silencio inquietante en el comando de Vente Venezuela, Delsa Solórzano, primera representante de la oposición ante el CNE denunció que la entidad impedia el acceso a los veedores opositores y que les habían solicitado retirarse "por su seguridad". Además, reportó que en una gran cantidad de centros de votación estaban "obligando a los testigos a retirarse" y que los representantes del ente electoral estaban impidiendo la transmisión de los resultados de las actas de escrutinio.

Noquieren imprimir el actayse ha paralizado la transmisión", indicó en una conferencia de prensa de la que formó parte LA NACION. "Sin embargo, debo decir que con las actas que tenemos, que son suficientes, que son bastantes numeros as podemos saber loqueestá pasandoen el país". Y agregó: "Venezuela hoy puede celebrar en paz el ejercicio de la democracia (...) la nación hoy actuó conforme a lo que

todos sabemos que pasó".

"Todos sabemos lo que o currió hoy en Venezuela. Las actas no hacen otra cosaqueconfirmar lo que vimo sen la calle", señaló por su parte el ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Omar Barboza, desde el comandomachadista. "Alaciudadanía les solicitamos que noden un paso en falso. Que esperen a que se cuenten los votos, a que podamos tener todas lasactas de lo ocurrió. Apenas hemos obtenido un 30% de las actas porque no hemos podido obtener el resto".

En un comunicado oficial, el gobiernode la República Bolivariana de Venezuela denunció "una operación de intervención en contra del proceso electoral, nuestro derecho a la libre autodeterminaciónylasoberaniade nuestra Patria" y las autoridades del CNE lanzaron una investigación para evaluar lo que consideraron un esfuerzos extranjero de intervención.

Apenasel CNE anunció los resultados, fuegos artificiales resonaron en Caracas, mientras que testigos electorales de la oposición se mantenían concentrados a las afueras de varios centros. Horas antes de que se dieran



González y Machado, ayer, al denunciar el fraude del chavismo

CRÉDITO

a conocer los resultados oficiales, altos funcionarios del gobierno del régimen de Nicolás Maduro habían anticipado una victoria y convocaron a su seguidores a celebrar a las puertas del Palacio de Miraflores.

El primero fue el jefe de campaña del Nicolás Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien desde el comando oficialista, sin dar porcentajes, indicó que "fracasó la violencia, fracaso el odio, ganó el amor, ganó la independencia, ganó la soberanía de Venezuela y ganó la paz", en alusión a los principales lemas de la campaña oficialista.

Lo que se desarrolló como una jornada electoral en paz desembocó en violencia en las calles de Caracas yotros rincones del país ante el escrutinio de las actas. En el liceo Andrés Bello, ubicado en la parroquia de La Candelaria, municipio Libertador, policía y motorizados que responden al régimen de Nicolás Maduro se enfrentaron con los testigos de la oposición y simpatizantes que se presentaron para defender su voto en agresivos cruces que demoraron por varias horas el conteo de las actas, en el recinto con la mayor cantidad de votantes inscriptos del país.

Medios locales reportaron que en el municipio de Guásimos, en Táchira, un joven fue asesinado al ser alcanzado por balazos de los motorizados, que llegaron disparando a personas que se encontraban en las puertas de los centros de votación para monitorear el conteo. Lo mismo ocurrió en un centro de votación en el municipio de San Fernando, en Apure.

El mensaje de la oposición se mantuvo firme hasta bien entrada la noche en Caracas: los votantes fueron llamados a defender su voto. El candidato de la oposición, Edmundo González, junto a la inhabilitada líder opositora María Corina Machado, pidió a los venezolanos que permanezcan en los centros de votación en paz, "validando y defendiendo voto a voto".

Ante la incertidumbre por los resultados de una elección que tuvo en alerta a la región, diversos actores de la comunidad internacional expresaron estar pendientes del desenlace de los comicios. Los cancilleres de ocho países latinoamericanos - Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y la República Dominicana-exigieron que "se cuentecon garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparente, que permita la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos".

Tras darse a conocer los resultados, el primer presidente latinoamericano en rechazar la victoria de Madurofueelizquierdista Gabriel Boric, presidente de Chile. "El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable", posteó en su cuenta de X. •

### Una guerra de sondeos de boca de urna y de expresidentes

Antes del cierre de los comicios presidenciales y en flagrante violación de las leyes circularon encuestas que proyectaban una presunta victoria del oficialismo

CARACAS.— A medida que avanzaba la votación de ayer y con informes que indicaban un 42,1% de participación, comenzaron a circular varios sondeos en boca de urna con resultados muy dispares entre el chavista Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González Urrutia.

Una consultora citada por medios chavistas y figuras cercanas al gobierno de Maduro comenzó a replicar desde el mediodía un sondeo en boca de urna que otorgaba a Maduro una victoria con una ventaja de más de diez puntos para el mandatario. La encuesta de la agencia Hinterlaces, que ledaba a Maduro un resultado de 54,6% y a González, de 42,5%, con una participación proyectada de 61,5%, fue citada incluso por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

"Con Venezuela bloqueada y en crisis, la derecha ecuatoriana decia que había que votar por ellos para evitar convertirnos en Venezuela. Ahora parece que los venezolanos están votando para evitar convertirse en un Ecuador que, sin bloqueo, ha sido destrozado por la derecha", escribió el exmandatario ecuatoriano condenado en su país y exiliado en Europa.

Correa había posteado previa-

Correa había posteado previa-

mente otro exit poll que resultó ser falso. La presunta encuesta de una firma denominada Lewis & Thompson le daba, hasta el mediodía, 55% a Maduro y 21 puntos menos a González. Según un chequeo de Cazadores de Fake News, de Venezuela, "no hay pruebas de que Lewis & Thompson sea una firma de análisis electoral legítima".

"En su web, se presentan como una empresa con más de 25 años deexperiencia, peroeldominio fue creadoel 10 de julio, apenas hace 18 días. Su cuenta en X fue creada hace 9 días, el 19 de julio de 2024. Tiene apenas 222 seguidores. En Google, tampoco hay ningún rastro anterior a julio de 2024 de ninguna firma de análisis electoral con ese nombre", precisa.

En tanto, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana publicó otro sondeo totalmente distinto, que anticipaba un triunfo de González con un 60% de los votos y 30% para Maduro, aunque su fuente no estaba precisada. Un par de horas después, el mismo Pastrana compartiólo que serían resultados más actualizados de la consultora Meganálisis, donde Maduro habría perdido apoyo y bajaría al 13% y González subiría a casi el 66%. Pastrana finalmente compartió, tras el cierre de las votaciones, el último exit poll de la consultora Edison, en la que se proyecta una victoria de Edmundo González, con 65%, frente a Maduro, con 31%.

A pesar de la prohibición existente en la normativa electoral y del llamado de la autoridad electoral a los medios de comunicación de no hacerse eco de boca de urna, portales informativos vinculados al chavismo publicaron resultados de sondeos a boca de urna de Hinterlaces y de otras dos firmas poco conocidas y una de ellas de reciente creación. Portales como Globovisión, El Universal y Notitarde, medios que habitualmente replican la narrativa oficialista, se hicieron eco del sondeo realizado al mediodía por la firma consultora Hinterlaces, afin al gobierno.

En estos comicios está presente una pequeña delegación del Centro Carter, que indicó no tener capacidad de realizar una "evaluación integral del proceso de votación, conteo y tabulación" como tenía previsto hacer la Unión Europea, excluida como observadora a finales de mayo. •

Agencias AFP y ANSA

#### Presidenciales en Venezuela UN PAÍS ANSIOSO POR IR A LAS URNAS

### Una marea de opositores desafió el miedo y salió a defender el voto en la calle

La oposición y el chavismo se movilizaron masivamente en varios barrios de la capital venezolana; insultos a los candidatos aliados de Maduro y pedidos de cambio

Lucía Sol Miguel ENVIADA ESPECIAL

CARACAS.-En calma y en un clima incierto, bajo un calor sofocante, un total aproximado de 11,7 millones de venezolanos votaron ayer en unas daron bajo la lupa global después de las denuncias de fraude de la oposicióny del canto de victoria que deslizaban voceros del chavismo.

En medio de una embestida del régimen con presiones y la reactivación de la campaña del miedo, una marea opositora salió a las calles del país para defender la transparencia del conteo de votos y reclamar la publicación de los resultados.

La jornada electoral comenzó con el 95% de las mesas electorales abiertas, según reportó el Centro Nacional Electoral (CNE), y avanzó durante la mañana con tranquilidad en Caracas. De acuerdo con el balance del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), en el 85,8% de los centros de todo el país no se registraron incidentes violentos, mientras que en 14,2% sí hubo denuncias relacionadas con intimidaciones, coacción o desestimulación del derecho al voto.

Las calles del municipio de El Chacaoamanecieron prácticamente vacías, un escenario que contrastó con las aglomeraciones que inundaban los alrededores de los centros de votación. A las ocho de la mañana, los votantes ocupaban más de dos cuadrasde cola en las inmediaciones del Liceo Gustavo Herrera, bajo agradables rayos de sol.

La escena era similar a las puertas del Liceo Andrés Bello, en la parroquia La Candelaria del municipio Libertador, el centro con la mayor cantidad de votantes inscriptos en el país, con más de 12.000 electores habilitados para sufragar.

Cuatro hileras ocupaban las veredas de la avenida México, donde algunos aguardaban su turno al resguardo de la sombra de las arboledas y otros mataban el tiempo con cánticos relacionados con este momento clave en la historia de Venezuela.

"Yo lo que quiero es que se vaya este desgraciado hijoeputa [en referencia a Nicolás Maduro]", coreaban al ritmo de las palmas tres personas en la entrada del recinto, custodiado por una gran presencia policial.

En la línea de la mesa 8, apoyado sobre una pared que recordaba los "80 años de la heroica batalla de Stalingrado" con una pintura, estaba José – prefirió mantener su apellido en el anonimato-, de 54 años, que apenas llegaba de acompañar a su hermana a sufragar. "Solo espero que todo salga bien hoy. Yo tuve el problema de que me cambiaron el

centro de votación, pero aquí estoy", contó a LA NACION José, uno de los venezolanos que reportaron modificaciones en su mesa. En comparación con años anteriores, José aseguró que había "bastante gente".

La calma en las inmediaciones elecciones bisagra, que anoche que del Andrés Bello se interrumpió momentáneamente con abucheos y silbidos que anunciaban la salida del recinto del candidato presidencial Daniel Ceballos, uno de los ochoaspirantes que disputaron esta elección, aunque no se los consideró actores claves en la contienda, a diferencia del actual presidente v Edmundo González Urrutia, el exdiplomático y principal opositor, bajo el ala de la líder María Corina Machado.

> "Fuera, fuera, fuera", gritaba la multitud. "Rata, perro sucio", lanzaban tantos otros contra el aspirante, crítico de la principal coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD). "Es que este está con los de Maduro; nadie lo quiere. Aquí queremos cambio, cambio", explicó eufórica a LA NACION una de las presentes.

> El sol calentaba la rotonda del barrio de Petare a las 9.30. Decenas de gorras y unas pocas sombrillas intentaban repeler el calor de los votantes, que ocupaban más de dos cuadrasen lasafueras del Colegio José de Jesús Arocha, Néstor Terán, de 53 años, disfrutaba de la música que alegraba la zona mientras descansaba sentado en una silla en la plaza después de sufragar. "Esto es una fiesta electoral", dice a LA NACION.

> No se trató de un día más para Néstor ni para el núcleo de votantes del chavismo: hoy el fallecido expresidente Hugo Chávez cumpliría 70 años. "Imaginate, que Maduro gane hoy es el broche de oro", señaló, con una sonrisa en el rostro. "Quiero que este gobierno siga, que mejore algunas cosas, porque claro que hay que mejorar, pero que sigamos firmes".

> A pocos metros de allí, formados en sus puestos al final de una larga hilera, estaban Maribella Pea, de 65 años, y su hijo Keiler León, que ayer votó por primera vez.

> "Ledije, aunque note importe, tienesquevotar. Porqueél tiene una hija ytiene que asegurarle un futuro digno", indica su madre, que no dudó en expresar su apoyo a González, "porque este país no puede seguir así".

> "Es que aquí no hay nada. No hay salud, no hay educación, no hay seguridad. Necesitamos el cambio", remató Evelmar Rojas, de 31 años, unos pasos más adelante en esa misma fila. "Yo tengo esperanza. Voto desde hace años aquí en Petare y nunca vi tanta gente que venga a votar. Tengo fe". •



Las largas filas para votar se replicaron en la mayoría de los centros electorales del país

F./AFP



La votación continuó después del cierre oficial de los comicios

M. DELACROIX/AP



Opositores reclamaban anoche los resultados frente a la autoridad electoral

C. HERNANDEZ/AP

#### LA PRESIÓN DE LOS LÍDERES DE LA REGIÓN

"Corresponde a las autoridades electorales garantizar la transparencia y la pronta publicación de los resultados"

Brian Nichols
SUBSECRETARIO DE ESTADO DE EE UU.



"Es indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán la voluntad popular"

Luis Lacalle Pou



"El régimen debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. No reconoceremos ningún resultado que no sea verificable"

Gabriel Boric PRESIDENTE DE CHILE



"Reiteramos que el respeto a la voluntad popular es fundamental para el imperio de la democracia"

José Raúl Mulino PRESIDENTE DE PANAMÁ

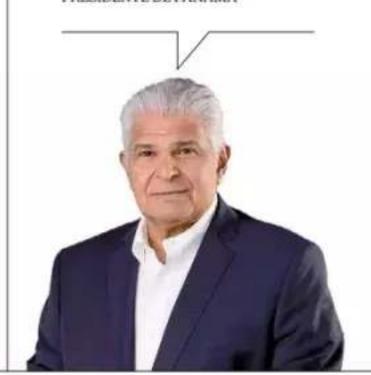

### El chavismo vuelve a construir su propia realidad y el país entra en lo desconocido

EL ESCENARIO

Daniel Lozano

PARA LA NACION

Tenezuela entró ayer en un teritorio desconocido, lleno de incertidumbres, tras una jornada que ha pasado a la historia de la lucha por la democracia. Sumidos en la oscuridad, un ejército de cientos de miles de ciudadanos porfiaban en los centros electorales para recibir las actas de un triunfo que adelantaban las encuestas, pero que ya a la noche fue negado por la autoridad electoral.

Los que ya tenían datos comenzaron a publicarlos en sus redes sociales, con votaciones muy favorables a la oposición. Incluso en bastiones chavistas como el barrio 23 de Enero, territorio de los grupos paramilitares a donde acudía a votar Hugo Chávez, Edmundo González Urrutia le ganó a Nicolás Maduro. Fuentes de la oposición confirmaron a LA NACION que con el 20% de las actas conseguidas, la paliza era notoria: 70% a 30% para su candidatura.

Pero una vez más la revolución construyó a sangre y fuego su propia realidad, empeñada en desdeñar la voluntad del pueblo. Distintos voceros chavistas aseguraron sin sonrojo que Maduro tenía confirmado su tercer mandato. "Inmediatamente después que sea emitido el boletín los esperamos donde ustedes saben (el Balcón del Pueblo en el Palacio de Miraflores) para encontrarse con quienes ustedes conocen", afirmó con su habitual sorna Jorge Rodríguez, el hombre fuerte de Maduro.

Pese a todas las evidencias, el chavismo comenzó a celebrar por adelantado, llevando a sus huestes hasta la cercanía del Palacio de Miraflores, sede presidencial. Seguidores, militares e incluso paramilitares acudieron a montar una suerte de festejo.

A esa misma hora, cuando ya Diosdado Cabello, número dos de la revolución, arengaba a los presentes ("Hoygana Chávez, esperaremos los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero venceremos"), María Corina Machado se dirigía al ejército de "héroes anónimos" desplegados en los centros electorales: "Venezolanos, esto es hasta el final. Eso significa quedarnos todos en los centros de votación hasta contar los votos y obtener las actas. Haremos prevalecer la verdad y respetar la soberanía popular".

Para esa hora el gobierno de Maduro había frenado la transmisión de datos desde cada uno de los centros de votación para impedir a la Plataforma Unitaria que pudiera acceder al sistema de datos en el CNE.

Contra la valentía de los ciudadanos percutieron los temidos colectivos revolucionarios, los paramilitares del chavismo, que a bordo de
sus motocicletas y de vehículos de
alta gama dispararon y hostigaron
en distintos puntos del país. Las
primeras imágenes de heridos comenzaron a aparecer en las redes
sociales procedentes de las fronterizas Táchira y Apure, para llegar
más tarde a la capital. La primera
víctima mortal fue un joven alcanzado por un balazo en Táchira.

En paralelo, el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa, se jactaba de haber liderado una jornada de paz, mientras mostraba una vez más su apoyo a la revolución.

Para la Venezuela profunda, los estados (regiones) que empujaron la "caravana de la libertad" liderada por María Corina Machado, hasta los barrios más populares de Caracas, se trataba del ahora o nunca y así lo hicieron saber durante todo el día. "Mi barrio cambió", aseguró Kelly H., de 21 años, a LA NACION en el principal colegio electoral de El Valle, el barrio que acogió a Nicolás

Maduro en su infancia, donde casi siempre se votó a la revolución. Hasta ayer.

Tanta euforia se tradujo en las exit polls, que daban como ganadoral candidato opositor Edmundo González Urrutia por entre 20 y 35 puntos de ventaja, muy parecida a la que ya otorgaron durante toda la campaña las encuestadoras independientes alantiguo embajador en la Argentina y Argelia, un hombre tan tranquilo que no parece ni caribeño. Edison Research, para The Wall Street Journal, vaticinó un triunfo para el diplomático: 64% a su favor frente al 31% de Maduro.

Ninguna de estas encuestas se hizo pública en Venezuela, no así la de Hinterlaces, pese a estar prohibido por la legislación. Esta empresa, propiedad de un asesor de Maduro, dio por ganador a su jefe sin ninguna credibilidad, peroagitó el avispero antes de tiempo.

El cierre de centros con votantes opositores a las puertas, el bloqueo contra los testigos y la negativa a entregar las actas con los resultados fueron la guinda tras una jornada de manual para la ingeniería electoral fraudulenta que el chavismo ha perfeccionado durante 25 años, desde los retrasos en zonas opositoras y los abusos de los militares

del Plan República hasta la famosa Operación Remate de todas las elecciones.

"Esto ha sido una jornada cívica heroica, ustedes han sido testigos en la calle. La gente hizo su trabajo con todos los obstáculos y restricciones", aseguró por su parte María Corina Machado.

"No están solos, el mundo está con nosotros", certificó la líder de Vente Venezuela, quien detalló que, gracias a la lucha de los testigos de la oposición, se consiguió tener representación en todos los centros, pese a los problemas suscitados en 1300 mesas.

En su recorrido por Caracas, de centro en centro, Machado fue ovacionada en barrios de clase media y barrios populares. En cambio, Nicolás Maduro votó a primera hora, por primera vez en las presidenciales, para evitar los abucheos.

En Petare, una de las mayores favelas de América Latina, las colas de votantes fueron verdaderos ríos humanos. Pese a las horas de espera por culpa de la operación Morrocoy (tortuga venezolana), los ciudadanos estaban decididos a ejercer su derecho. Animados por las evidencias, comenzaron a cantar: "¡Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer!". •



LA NACION | LUNES 29 DE JULIO DE 2024 6 EL MUNDO

#### Presidenciales en Venezuela | LOS CANDIDATOS DE UNAS ELECCIONES CRUCIALES

### Maduro, custodio del régimen a sangre y fuego

ELPERFIL Patrick Fort AGENCIA AFP

CARACAS ngidopor Hugo Chávez como su sucesor, Nicolás Maduro ha gobernado Venezuela con mano de hierro por más de una década. Acusado de violar derechos humanos, insiste en mostrar una imagen de hombre común, de "presidente obrero".

En el poder desde 2013, Maduro buscó ayer un tercer mandato de seis años que lo proyecte a 18 al frente del país: sería el jefe de Estado que más tiempo ha gobernado Venezuela después del dictador Juan Vicente Gómez, que lo hizo por 27 años (1908-1935).

Alto, con un espeso bigote que luce conorgullo, este exchofer de busy dirigente sindical de 61 años explota los estereotipos de "hombre de pueblo", de "presidente obrero", como se hace llamar, para su beneficio político.

Evoca un pasado de vida sencilla en largas veladas televisadas junto a Cilia Flores, su esposa y "primera combatiente", dirigente muy poderosa tras bastidores.

Formado en Cuba, la educación de Maduro, que fue parlamentario, canciller y vicepresidente de Hugo Chávez (1999-2013), va mucho más allá del volante del colectivo que condujo en su juventud.

Enfrentó a Edmundo González Urrutia, un diplomático de 74 años inscripto en el último minuto en representación de María Corina Machado, favorita en las encuestas, pero cuya candidatura fue bloqueada mediante una inhabilitación política.

Maduro, a quien sus detractores tildan de dictador, fue designado por Chávez como su heredero el 9 de diciembre de 2012, antes de que el entonces presidente viajara a Cuba para tratar un cáncer que lo llevaría a la muerte tres meses después. Su "opinión firme, plena como la luna llena", era que su entonces vicepresidente lo sucediera.

Erróneamente subestimado desdetodos los flancos, Maduro eliminó resistencias en el gobernante Partido Socialista de Venezuela (PSUV).

Durante su gobierno, masivas manifestaciones fueron duramente reprimidas en 2014 y en 2017 por militares y policías, con centenares de muertos.

La Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación por crímenes de lesa humanidad en contra de su gobierno por las de 2017.

Supo también maniobrar entre una batería de sanciones internacionales tras su reelección en 2018, boicoteada por la oposición y desconocida por medio centenar de países. Sobrevivió además a una crisis económica sin precedentes en esta nación de casi 30 millones de habitantes, con un PBI que se redujo en 80% en una década y cuatro años seguidos de hiperinflación.

Escándalos de corrupción, supuestos atentados... y Maduro sigue en la silla presidencial, "indestructible", como reza el eslogan del dibujo animado de propaganda "Súper Bigote",que lo muestra en la TV estatal como un superhéroe que combate monstruos y villanos enviados por Estados Unidos y la oposición venezolana.

Ahora en la campaña se hizo llamar "gallo pinto", de raza pura, de pelea, para mostrarse fuerte frente al físico disminuido de González Urrutia. El presidente ha dicho que las Fuerzas Armadas están de su lado



Nicolás Maduro votó ayer en un colegio de la capital venezolana

y asomó la posibilidad de un alzamiento militar si gana la oposición. "Un baño de sangre", auguró para

el país. Maduro no tiene el carisma de Chávez, aunque lo emula con discursos de horas en los que mezcla asuntos políticos duros, beligerantes, con chistes y anécdotas personales. Ostenta con firmeza el poder con el apoyo de los militares y los cuerpos de seguridad, entre denuncias de detenciones arbitrarias, juicios amañados, tortura y censura.

Más allá de lo retórico, ha sabido hacer "realpolitik": recortó el gasto público, eliminó aranceles para impulsar importaciones que acabaran con el desabastecimiento y permitió el uso informal del dólar, que hoy reina en un país donde tiendas y restaurantes de lujo reaparecieron, aunque solo para el disfrute de unos pocos.

Intransigente en su discurso "antiyangui", Maduro ha sabido sin embargo negociar con Washington. Obtuvo el levantamiento parcial de sanciones estadounidenses, revertido tras la ratificación en enero de la inhabilitación de Machado en la Corte Suprema.

Consiguió que Estados Unidos excarcelara a dos sobrinos de su esposa condenados por narcotráfico, así como al empresario Alex Saab, acusadode ser su testa ferroyen juiciado en Florida por lavado de dinero.

Lejos del ateismo que por definición acompaña al marxismo, Maduro buscó acercamientos religiosos, sobre todo con la Iglesia evangélica, que maneja un valioso bloque electoral. "¡No han podido conmigo ni con ustedes porque Cristo está con nosotros", dijo el presidente, que se define como "marxista", "cristiano" y "bolivariano".

Hacia atrás, la vida de Maduro está llena de anécdotas más o menos edulcoradas. Al lado del mito construido alrededor de la figura de Chávez -a veces exagerada y a menudo malinterpretada-, levantar una efigie en su nombre no resulta nada sencillo. En su biografía cuesta encontrar momentos heroicos, escenas de arrojo revolucionario. Bolívar

y Chávez empuñaron armas; Maduro, un bate de béisbol y el volante de un colectivo. Esta última campaña presidencial con la que busca su segunda reelección ha sido un buen momento para reescribir pasajes de su existencia.

Maduro nació el 23 de noviembre de 1962 en una clínica privada de Caracas. Su educación temprana la recibió en un colegio de monjas. Era parte de una familia de clase media con vida en un edificio de departamentos. Un padre economista de izquierdas, fundador del Movimiento Electoral del Pueblo y militante de la Liga Socialista, y una madre ama de casa de la que poco se habla -muy beata y temerosa de Dios, según ha dichorecientemente-. Además, tres hermanas mayores graduadas en la universidad. Nicolás era el peque-

Su llegada al mundo coincidió con la década de las insurrecciones guerrilleras, cuando ya había aflorado el mito de la revolución cubana de Fidel Castro. Fueron también los primeros años de la democracia

venezolana, después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Los gobiernos reprimían las manifestaciones, detenían a estudiantes y los torturaban en los sótanos de las comisarías. Nicolás apenas era un niño. En la adolescencia ya estudiaba en un liceo público, manejaba el Ford Fairlane de su padre y sus principales dilemas eran dedicarse al béisbol, a la música en una banda de rock o a la política, donde va había iniciado militancia en el grupo de izquierda Ruptura y luego en La Liga Socialista.

Acabó aterrizando en La Habana, donde estudió en una escuela de formación de cuadros políticos izquierdistas. Al volver a Venezuela se vinculó al MBR 200, el movimiento revolucionario cívico-militar de Chávez, Visitó en la cárcel a Chávez, al que ya admiraba con una pasión encendida. Por esos días también se cruzó con Cilia Flores, entonces una abogada sumada a la causa de la liberación de los presos políticos que acabaría convirtiéndose en la primera dama. Maduro tuvo antes otro matrimonio, del que se sabe muy poco, solo que de ahí nació un hijo que lleva su nombre y que sigue sus pasos en política. Cilia añadió a esa unidad familiar otros tres hijos que Maduro apadrinó. Junto con Cilia, Maduro luchó por un indulto para la excarcelación de Chávez y logró el sobreseimiento de la causa durante el gobierno del presidente Rafael Caldera, dos años después de su detención. Era 1994.

En 25 años de revolución, Maduro ha sido constituyente, diputado, presidente del Parlamento, canciller por seis años dejando el sello de la petrodiplomacia chavista, breve vicepresidente de la República y jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela. Desdeel8dediciembrede2012,nada más y nada menos que el heredero del legado de la revolución por decisión del propio Chávez, que elegía al muchacho que dormía la noche que él entró en Caracas con los tanques. Chávez lo anunció en un acto televisado, enfermo terminal de cáncer, a poco de ser reelegido. Esa fue su despedida, su testamento político.

El encargo que le dejó el comandante antes de morir lo llevó a convertirse en presidente el 14 de abril de 2013, un mes después de enterrado Chávez, y a reelegirse a toda costa en 2018 en unos comicios en los que se invalidó la postulación de la coalición opositora y que no fueron reconocidos por gran parte de la comunidad internacional.

Muchos pensaron que así, aislado, acechado por las sanciones de Estados Unidos, no sobreviviría en el cargo. Le cortarían la cabeza los suyos propios, alarmados por su falta de liderazgo. No le concedían el talento para superar una situación como esa. Se equivocaban. Maduro ha logrado acallar cualquier disidencia interna, nadie le disputa la silla.

Para ejercer un liderazgo bajo la sombra que suele cubrir como un manto a los herederos, Maduro tuvo que construir un gobierno más militar que el del propio Chávez. Ejerce una presidencia autoritaria con un enorme saldo de violaciones de los derechos humanos y centenares de presos políticos.

Esoyotros asuntos lo han arrinconado en el plano internacional, hasta convertirse en un paria. Algunas muestras de apertura con Colombia yla Casa Blanca en los últimos años le han devuelto cierto peso público. Su diplomacia, no obstante, ha quedado reducida a Rusia, Cuba, China, Irán y Turquia. •

### González, la impensada esperanza opositora

ELPERFIL

Alonso Moleiro EL PAÍS

CARACAS 1 I joven embajador Edmundo González Urrutia fue uno de los responsables del regreso de Felipe González a España, a mediados de los años setenta, en los inicios de la Transición española. Fue una gestión que coordinó el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y que González Urrutia recuerda perfectamente: "Estaba en una misión en Ginebra, y el presidente Pérez también, en una visita oficial. En un momento, el canciller Escovar Salom me pide: 'Pase por este hotel, lo esperará esta persona para que usted la haga abordar el avión presidencial, porque se va para su país. Usted lo busca y se lo lleva'. Eso hice: me le presenté, vi quién era. Lo metí por la parte de atrás del avión y lo llevamos a España. Al bajarnos en Barajas, el presidente Pérez le dijo a Adolfo Suárez, en tono de broma: 'Aquí le traigo un polizón'. Así llevé a Felipe de regreso a su país".

Exdiplomático de 74 años, de prolongada carrera en la cancillería venezolana, González Urrutia vivió algunos años en Estados Unidos y Bélgica, y fue embajador de Venezuela en Argelia, Túnez y la Argentina (esto último entre 1999 y 2002).

Es profesor y escritor con un trabajo intelectual de cierta extensión. Habla cuatro idiomas. Trabajó en la incorporación de Venezuela al Mercosur y fue secretario pro tempore de la Cumbre Iberoamericana de Naciones que se organizó en la Isla de Margarita en 1997.

Con esta hoja de servicios y los múltiples estudios y aportes al trabajo programático de la Mesa de la Unidad Democrática (ahora Plataforma Unitaria), no deja de sorprender lo poco conocido que era hasta hace muy poco.

Edmundo González Urrutia no quería el poder, no lo buscó: el poder tocó a la puerta de su casa.

María Corina Machado, la líder absoluta de la oposición, pensó en él después de que la inhabilitaran para participar de los comicios, al igual que ocurrió con la siguiente candidata designada, la historiadora Corina Yoris.

Entonces le llegó el momento a Edmundo, al que tuvieron que convencer. A estas alturas de su vida no se veía en una misión de este calibre. Al final, aceptó y está ahora al filo de la historia.

Hay una razón importante para no dejarse ver mucho: González Urrutia es un tipo tímido. Muy disciplinado y trabajador, es renuente a polemizar con estridencias y no le gusta llamar la atención. Hasta que fue convocado por las exigencias de la política, puede afirmarse que era "un señor de su casa": alguien con una vida familiar, apegado a su esposa, hijas y nietos, con rutinas académicas y procedimientos cotidianos.

"Como jefe, es un hombre muy respetuoso, amable, cercano. Puede parecer distante porque es tímido. Trabajé con él en la cancillería, fui del grupo de sus asistentes. Es muy buen diplomático. Buen jugador de tenis. Le gusta comer bien. Le gustan mucho la música, los Beatles, Céline Dion". Así lo describe una de sus amigas personales en los tiempos de la cancillería, que ha preferido no identificarse.



Edmundo González Urrutia deposita su voto en Caracas

RAÜL ARBOLEDA/AFP

"González Urrutia era muy amigo de Thomas Shannon, el diplomático estadounidense. Les gustaba mucho jugar partidos de tenis", recuerda la fuente.

González Urrutia es tataranieto de Wenceslao Urrutia, canciller de Venezuela durante el gobierno de Julián Castro, en 1868. Sus allegados coinciden en que tiene un punzante sentido del humor en su círculo cerrado de amistades, si bien tiende a ser algo parco y distante en los espacios formales.

"Edmundo es un hombre del servicio diplomático venezolano de toda la vida, un diplomático de carrera", comenta el historiador Edgardo Mondolfi, que trabajó con él en la embajada de Venezuela en Buenos Aires.

Egresado de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, hizo do han apelado toda su carrera en la cancillería venezolana. González Urrutia formó parte del servicio diplomático del país incluso hasta bien entrado el gobierno de Hugo Chávez. Los en todo el país. Tanto Gonz do han apelado de los votantes ciendo a sus por cambio de golicio del país incluso hasta bien entrado el gobierno de Hugo Chávez. Los en todo el país.

diplomáticos de carrera de la cancillería fueron reemplazados progresivamente por personal leal a los principios ideológicos y objetivos hegemónicos del chavismo. Resistió, de acuerdo con las fuentes, hasta 2006.

"Diría que es un hombre de gran serenidad. No suele alterarse. Cuidadoso de los detalles al proceder. Le gusta escribir, tiene inquietudes intelectuales. Es autor de algunas biografías importantes, como la que hizodel historiador Carracciolo Parra Pérez, y ha compilado varios libros sobre temas de política internacional", recuerda Mondolfi.

González, esposo y padre de dos hijas, se benefició del gran apoyo boca a boca hacia Machado, que siguió haciendo campaña a su favor en todo el país.

Tanto González como Machado han apelado a las emociones de los votantes venezolanos, diciendo a sus partidarios que un cambio de gobierno podría motivar a algunos de los más de 7,7 millones de migrantes que han abandonado el país a regresar.

Aunque ha tenido mucho cuidado en no antagonizar con María Corina Machado, que impulsa su candidatura, González Urrutia tiene, definitivamente, otros estilos y otra escuela de proceder en política, y ha procurado encontrar espacios para escuchar a sus interlocutores y formarse sus impresiones ante su nueva responsabilidad.

Algunos de estos políticos, como Ramón Guillermo Aveledo (por mucho tiempo, secretario ejecutivo de la MUD) o Ramón José Medina, tienen apreciaciones distintas a las de Machado. González Urrutia no es un hombre de extremos: su pensamiento está cercano a la democracia cristiana, y su estilo personal tiende de forma natural a la creación de espacios de diálogo, el realismo político y la búsqueda del consenso.

Aunque ha prestado su asesoría a varias facciones de la oposición, González Urrutia es uno de esos funcionarios que no trabajan para los partidos, sino para las instancias

unitarias que conserva la oposición como bloque político (antes Mesa de la Unidad Democrática, ahora Plataforma Unitaria), que en general son más bien pequeñas.

Durante estos años, sin levantar antagonismos, González Urrutia ha estado muy cercano al Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, fundado por Aveledo y rueda de auxilio de la Plataforma.

En este trabajo de apoyo profesional a las necesidades de la Plataforma Unitaria, González Urrutia ha hecho causa con dirigentes como José Luis Cartaya, Gerardo Blyde, Medina o Fernando Martínez Mottola.

"Es un caballero", afirma una de sus asistentes, quien ha preferido no identificarse.

"A veces es un poco impaciente", un rasgo que coincide con las versiones de algunos periodistas, que atestiguan que se ha irritado ante cierto tipo de preguntas de difícil respuesta o la escasez de tiempo que impone la televisión.

El nombramiento de González Urrutia fue un pequeño milagro: su nombre y su trayectoria, acorde con las actuales necesidades de la oposición, emergieron de la nada.

"Cuando a mí me rodearon para pedirme que asumiera la candidatura, y terminaron por dejarme sin argumentos, yo lo que les dije a María Corina y el resto de los dirigentes presentes fue: Todo muy bien, ahora vayan a convencer a mi esposa de que voy a ser el candidato", recuerda González Urrutia.

La misión se cumplió con éxito: son ella y sus hijas, según él mismo confiesa, quienes lo acompañaron y lo asistieron en todos los detalles de la campaña. Aunque no lo quisiera, aunque no lo hubiera buscado, la esperanza de una parte del país que quería un cambio recayó sobre sus hombros.

#### La antítesis del chavismo

González Urrutia nació en La Victoria, una pequeña ciudad a unos 110 km de Caracas en la que en 1812 se desarrolló una de las batallas más heroicas de la guerra de independencia. Allí creció y estudió hasta que se trasladó a la capital para comenzar la universidad.

Segraduóen Estudios Internacionales en la prestigiosa Universidad Central de Venezuela (UCV), para luego ingresar al servicio exterior de su país.

En el escritorio de su casa se destaca un cartel con una frase en latín: "Verba volant, scripta manent".

"Trabajé con un embajador que me decía: 'Todo lo escrito queda, y las palabras vuelan'", explica sobre el significado de esa frase.

Hablar ante multitudes no le resulta fácil. Suele leer sus discursos en un tono monótono y muy rara vez improvisa. Prefiere que las cámaras y los micrófonos apunten a Machado, desbordante de carisma y alma de la campaña.

El analista José Toro Hardy lo describe como "la antítesis del chavismo, del madurismo y del politiquero tradicional". "Es un hombre culto, honesto, familiar, sin dobleces y sin pizca de populismo", escribió.

Autor y compilador además de libros sobre Venezuela y sus relaciones internacionales, en la biblioteca de González Urrutia destacan La anatomía del poder, de John Kenneth Galbraith, El choque de civilizaciones, de Samuel Huntington, y China, de Henry Kissinger. © El País, SL

#### Presidenciales en Venezuela | LOS EXPATRIADOS EN LA ARGENTINA

### El drama de la diáspora: de la expectativa y la vigilia al llanto y una nueva frustración

Durante la jornada electoral, grupos de votantes se concentraron en inmediaciones de la embajada de Venezuela; tras el anuncio de los resultados, se registraron algunos incidentes

#### Ilaria Landini

LA NACION

El clima de paz y expectación en la Embajada de Venezuela en la ciudad de Buenos Aires se convirtió en uno de enojo y gritos de "fraude", luego de que el Consejo Nacional Electoral le adjudicara la victoria con una "tendencia irreversible" a Nicolás Maduro por sobre el candidato opositor Edmundo González Urrutia. Los caron a la sede del consulado ubicado en el barrio de Palermo para votar a lo largo de la jornada comenzaron a manifestarse contra las vallas de seguridad desplegadas sobre el edificio.

A medida que Elvis Amoroso, el titular del CNE, leía los resultados obtenidos por la Justicia venezolana, las caras de los venezolanos congregados en la Embajada de ese país se tornaba en llanto y Maduro. frustración.

Si bien no hubo enfrentamientos con la Policía, sí se ocasionaron golpes al vallado, desorden y malhumor que terminó en cantos contra Maduro. La desazón y la angustia invadieron el lugar, y algunos de los asistentes decidieron marcharse.

La jornada electoral había comenzado llena de expectativa y con mucho movimiento en las inmediaciones de la embajada.

Laura Martínez y Marta tenían los ojos hinchados de tanto llorar. Desde las 6 de la mañana estaban en un rincón sobre la vereda, frente a la embajada de Venezuela, en la calle Luis María Campos al 170. A diferencia de Marta, a quien no le permitieron inscribirse para votar debido a su pasaporte vencido, Laura ya había ejercido su voto. Fue una de las "privilegiadas", como se referían a los 2638 venezolanos que tuvieron "la suerte" de poder inscribirse.

"Ahora todo queda en manos de Dios. Nosotros hicimos lo que está a nuestro alcance para este cambio. Ahora queda confiar en él", dijo a LA NACION Martínez, que tenía puesta una gorra, una remera y unos aritos en las orejas con la bandera de su país.

La calle Luis María Campos se llenó de acentos caribeños, banderas tricolores de amarillo, azul y rojo, y cantos cargados de esperanza en un día histórico para estos expatriados que, tras años de distancia, vieron en la jornada electoral de ayer una oportunidad para influir en el futuro de su país desde el extranjero.

Al cierre de las urnas habían votado 1127 personas, según Daniel Ramírez, encargado del enlace electoral del comando venezolano en la Argentina. "La jornada fue tranquila. Los testigos llega-

ron todos a las 5 de la mañana. A las 6.30 abrieron las puertas y desde entonces todo fluyó de manera rápida y ordenada", dijo a LA NACION. Sobre el rol de la embajada, comentó que había cumplido correctamente con su trabajo. "Hizo lo que tenía que hacer", 73 años interrumpió la conversapuntualizó.

sus expectativas para la noche, Ramírez respondió de forma protocolar: "Esperemos que sea miles de venezolanos que se acer- un día muy importante para Venezuela". Tras una breve pausa, bajó un poco la voz y añadió: "Un día de cambio".

> Se esperaba que más de 2000 venezolanos votaran ayer; eran los "privilegiados" que lograron registrarse para hacerlo, a diferencia de los 217.362 residentes que quedaron a mitad de camino debido a las trabas impuestas por el régimen de Nicolás

Estas trabas incluyeron períodos de inscripción cortos, mala atención, cortes de luz en los establecimientos, procesos lentos y una cantidad de requisitos, como tener DNI permanente, cédula venezolana vigente y pasaporte venezolano vigente.

En las calles, los ruidos de los bombos, los bocinazos y los cantos reflejaban una sola cosa: la esperanza de que después de 25 largos años la dupla de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado lograra derrotar al chavismoy que, finalmente, muchas de estas personas regresen a su país para encontrarse de zuela. nuevo con sus familias.

las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de 7,7 millones de venezolanos abandonaron su país hasta la fecha.

Este éxodo masivo fue impulsado por una combinación de factores devastadores, pero especialmente por la crisis económi- taló una feria gastronómica, y ca, la inseguridad y la represión política del régimen, que llevó a muchos a buscar asilo y refugio en países vecinos y más allá.

"María Corina Machado nos trajo una herramienta: nos hizo volver a creer en Dios", dijo Laura emocionada. A su izquierda, Marta asentía. Cuando le tocó hablar a ella, se le trabó la voz. Dijo que estaba frustrada porque no pudo votar, pero estaba "firme aquí apoyando". "Más firme que nunca", dijo, mientras lloraba. Se dieron un abrazo largo mientras repetían "lograremos el cambio, lo vamos a lograr".

Algunas personas hicieron filas desde las 5 de la mañana. "Era de noche cuando llegué", dijo con una sonrisa Carlos Gutiérrez, uno de los treinta venezolanos que cantaron el himno en la puerta de la sede diplomática una hora ras, música y bombos. •

antes de que abrieran las urnas.

"Lo cuento y se me pone la piel de gallina, lo juro. Fue un momento inolvidable, hoy será un día inolvidable. Estamos nerviosos, pero con muchísimas expectativas". En ese momento, una señora de ción."¿Qué expectativas?¡Vamos Cuando se le preguntó sobre a ganar! Vamos a salir de estas y ser libres otra vez", dijo a LA NACION con la voz al límite del llanto. "Así será. Así tiene que ser".

"El proceso de hoy fue espectacular, rapidísimo, creo que no había chavistas ahí adentro porque fue todo muy amable y muy lindo", agregó, irónica.

#### Compromiso

Fernando Borjas sostenía una boleta para explicarle a la gente cómo es el proceso de votación, para evitar que cometieran errores. Borjas sabía que todos los que estaban allí eran antichavistas, entonces estaba más comprometido con la causa.

El cartel tenía la cara de Nicolás Maduro, la de Edmundo González Urrutia y la de otros candidatos. Fernando le explicaba a un grupo de gente que acababa de llegar que era muy importante pintar el circulo y no hacer una cruz, ya que eso podría anular el voto. Riéndose, comentó que hay que ser muy prolijos porque cualquier nimiedad puede hacer que el voto no valga. Aunque no vota, Fernando estuvo desde la madrugada, expectante. Hace siete años que se fue de Vene-

Fernando, que se identificó co-Según el Alto Comisionado de mo político, contó a LA NACION que estaba comenzando a ser perseguido por el régimen y tuvo que huir. "Mi expectativa de hoy es que logremos la victoria tan ansiada desde hace 25 años. Y así va a ser", afirmó.

En la avenida Dorrego se insen la Plaza Intendente Seeber, a unas cuadras de la sede diplomática, cientos de venezolanos se congregaron para alentar a la

oposición. "Los venezolanos que están en Venezuela son nuestros verdaderos guerreros que están enfrentando a la cruel dictadura. Gracias a Dios yo pude votar por cada uno de ustedes que no lo pudo hacer", dijo María Angelina Habas, representante del partido opositor Proyecto Venezuela, que vino directo del estado de Carabobo. "Volveremos. Volveremos a rescatar a nuestro país", exclamó.

En la embajada, la asistencia se duplicó respecto del mediodía a medida que se acercaba la hora del cierre de urnas. Dos filas se formaron sobre las veredas con bailes, humo de colores, bande-



Festejos anticipados en las inmediaciones de la embajada



Por la noche, cerca de la sede diplomática



Una joven venezolana deja un mensaje para conmemorar la fecha



FOTOS NICOLÁS SUÁREZ, MARÍA BESSONE Y SANTIAGO OROZ





Muchos venezolanos se reunieron en la Plaza Seeber





Dos votantes hacen cola para sufragar

### "Muchas gracias, Argentina, pero queremos volver a nuestro país"

Los venezolanos residentes en Buenos Aires expresaron en su mayoría el deseo de retornar a Venezuela y el agradecimiento a los argentinos

Ilaria Landini

LA NACION

Dicen que donde hay venezolanos siempre hay una fiesta. Y ayer no fue la excepción en Buenos Aires, donde miles celebraron una jornada histórica de elecciones presidenciales, cruciales para su futuro. En la avenida Dorrego, a pocos metros de la embajada, se instaló una feria de emprendedores gastronómicos y artesanales venezolanos, en la que hubo bailes, cantos y abrazos. La celebración se extendió hasta la Plaza Intendente Seeber, donde una multitud se reunió para apoyar a la oposición, bajo un gran anhelo que resonaba en el aire: la expectativa de regresar a su patria.

La gente comenzó a llegar a las 15, mientras que en los parlantes se escuchaba un discurso de María Corina Machado con una música venezolana de fondo. Luego apareció la voz de Diego Torres con Color esperanza, y el público empezó a corear: "¡Viva la libertad, carajo!", en referencia a la célebre frase del presidente argentino, Javier Milei.

Cuando estaba a punto de compartir con LA NACION sus expectativas sobre los resultados de estas elecciones, Rosa Charo fue interrumpida por su hija Antonia y su sobrina, de 6 y 7 años. "Quiero volvera conocer el país", dijo Antonia, que llegó a la Argentina con su mamá a los 3 años y, por eso, sus recuerdos de Venezuela son casi nulos. "Tengo un montón de familia allá, quiero conocer mi país, quiero volver", insistió.

Su madre sonrió y la miró con ternura, y agregó que sentía una mezcla de esperanza y ansiedad. "Lo ideal es que ganemos, que ellos se vayan, nos dejen ser felices y que podamos volver", dijo a LA NACION. Mientras tanto, su hija exclamó con entusiasmo: "¡Volver a ser libres!".

En el escenario, la activista Dayana Barrios abría el acto. "Ahora estamos acá. Pero ya nos vamos preparando para reencontrarnos allá con nuestros familiares", dijo al público. Tras una pausa lanzó la pregunta más esperada: "¿Vamos a regresar o no vamos a regresar?". La gente coreó un enfático "sí", y atrás un hombre comenzó a llorar. Tenía agarrado de la mano a su hijo de 5 años, que tenía una bandera de Venezuela colgada en su espalda.

Lloraba y apretaba con fuerza la mano de su hijo, que todavía no conoce Venezuela. "Me pega así la libertad", dijo a LA NACION mientras se secaba las lágrimas. "Quiero reencontrarme con mi familia, quiero que él conozca la Venezuela libre".

En medio de la multitud de expatriados, un cartel se destacaba entre todos los demás: "Quiero conocer la Venezuela de la que tanto habla mi mamá". Lo sostenía una mujer joven que, como muchos allí, aún no conoció a su país sin el control del régimen chavista, hoy encabezado por Nicolás Maduro.

La vasta diáspora venezolana, que superó los 7,7 millones de emigrantes, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), convirtió al voto migrante en un asunto trascendental y un motivo de preocupación para el chavismo. De los aproximadamente cinco millones de emigrantes venezolanos con derecho a votar en las presidenciales –que representan el 25% del padrón electoral–, solo 60.000 pudieron hacerlo, según datos oficiales.

En la Argentina viven 220.000 venezolanos, pero solo 2638 lograron estar habilitados para votar ayer debido a las trabas impuestas por el chavismo en el voto del exterior. Al final votaron 1127, según el conteo oficial.

#### "Nunca más"

"Queremos volver. Casi toda mi familia está allá", dice a LA NACION Berusca, que vive en esta capital hacecincoaños y medio. "Hay mucho para agradecer a la Argentina, pero nada como el calor y el terruño de la casita".

En el escenario otro hombre emocionaba al público con sus palabras. "Me imagino que todos están hablando con sus familiares allá", dijo, e inmediatamente recibió una ovación. Hace ocho años que vive en Buenos Aires, dijo que acá se acostumbró un poco al frío y que los argentinos fueron los mejores anfitriones que ha tenido en su vida.

"Tenemos que dar las gracias a la Argentina porque nos recibieron de una manera muy cordial. Vamos a estar eternamente agradecidos. Vamos a darle un eterno aplauso a la Argentina", dijo. "Gracias por todo, pero yo me regreso a Venezuela".

La sensación de estos venezolanos era de esperanza y nostalgia. "Vamos a regresar a rescatar a nuestro país", decían convencidos

Minutos después le tocó hablar a Wilfredo Ustariz Acosta, representante en la Argentina de la coalición opositora Unidad Democrática.

"Hay que agradecerle a este pueblo argentino que nos abrió sus puertas. Aquí hemos fundado familias, amistades, y hasta hemos tenido hijos argentinos", dice. En el público una mujer grita: "¡Gracias, argentinos!".

"Hoyquiero que le copiemos una frase muy especial que es muy importante para su democracia: ¡Nunca más!", cerró Acosta.

Mientras tanto, los autos en la calle Luis María Campos no avanzaban: había cientos de venezolanos agitando sus banderas, cantando canciones y bailando.

Las urnas cerraron, la feria gastronómica había entregado sus últimas arepas y tequeños, mientras todos esperaban ansiosos el resultado. Ese que significaría el ticket de regreso a una Venezuela liberada del régimen chavista. •

LA NACION | LUNES 29 DE JULIO DE 2024 10 EL MUNDO

#### Presidenciales en Venezuela | LA REPERCUSIÓN EN LA ARGENTINA



Funcionarios, legisladores y dirigentes libertarios y de Pro, ayer, pidieron un escrutinio limpio

### Milei reclamó a Maduro que acepte "la aplastante victoria de la oposición"

La Argentina y otros países de la región pidieron que se respete la votación, frente a las demoras en dar a conocer el resultado

Jaime Rosemberg LA NACION

Con un optimismo indisimulable, el gobierno de Javier Milei y sus aliados de Pro siguieron la jornada de elecciones en Venezuela con la convicción de asistir a la histórica derrota del chavismo, uno de los enemigos ideológicos y políticos del presidente libertario.

Luego de la medianoche, antes de que el chavismo se proclamara ganador, Milei lanzó un mensaje sin eufemismos: "Dictador Maduro, afuera! Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte".

El mensaje desató una furiosa reacción del canciller venezolano. Yvan Gil. "Nazi nauseabundo, el pueblo argentino te pasará factura más temprano que tarde, nuestra victoria aplastante es una señal inequívoca que nuestros pueblos derrotaran el fascismo que promueves", escribió el funcionario chavista. Junto con otros siete países de la región, la Argentina le pidió al gobierno Maduro "garantías" de que los resultados electorales "sean respetados". Antes de la medianoche, cuando todavía no había información oficial, la canciller Dia-Maduroy de la "dictadura chavista" por una diferencia "abrumadora" devotos. "No hay fraude ni violencia que oculten la realidad", insistió.

Desde el mediodía, distintos funcionarios y referentes de esos dos espacios-hermanados por el rechazo a Maduro-dieron respaldo directo a la oposición, nucleada en torno a la candidatura del diplomático Edmundo González Urrutia, con el X

@Javier Milei PRESIDENTE DE LA ARGENTINA

DICTADOR MADURO, AFUERA!!!

Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular.

La Libertad Avanza en Latinoamérica.

decisivo respaldo de la líder María Corina Machado. La certeza de una "mayoría" en favor de la oposición al chavismo se combinaba con dudas sobre si el régimen que gobierna Venezuela desde 1998 aceptaría nezuela tienen la oportunidad de un resultado adverso.

"Todos invitados a esperar los resultados frente a la embajada de Venezuela. ¡Fuerza, que hay luz al final del túnel!", tuiteó la canciller na Mondino proclamó la derrota de Diana Mondino, junto a una foto suya en medio de la multitud que acompañó a los representantes de la oposición venezolana a un acto, en la Plaza Seeber.

> Horas antes, y fruto de la negociación diplomática, la Argentina y un grupo de países (inicialmente Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, luego se sumó República Dominicana) pidieron garantías al gobierno ve

nezolano. "Seguimos de cerca los acontecimientos en Venezuela v consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparente, que permita la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos", expresaron los cancilleres.

Desde la cancillería argentina explicaron a LA NACION que "existen contactos y coordinación a alto nivel entre países afines que comparten igual interés y preocupación", sobre el proceso electoral de Venezuela. Sin decirlo, excluyeron de esa lista a Brasil, Colombia y Chile, congobiernos de centroizquierda y miradas divergentes sobre Maduro y el proceso chavista.

El expresidente Mauricio Macri, por su parte, acudió a las redes sociales para enviar un mensaje a la "dictadura" chavista, a Maduro, las Fuerzas Armadas venezolanas y los países de la región. "La mayoría de los venezolanos hablaron fuerte y claro: Maduro debe dejar el poder. Ahora las Fuerzas Armadas de Veponerse del lado correcto de la historia y garantizar que se respete la voluntad del pueblo", escribió el titular de Pro en su cuenta de X, para completar: "Llamamos a la comunidad internacional, y en especial a los países de la región que deben velar por el compromiso con la democracia, a no permitir que esta dictadura se perpetúe en el tiempo". Durante el acto en Plaza Seeber, cerca de la embajada de Venezuela y organizado por el diputado opositor Richard Blanco y la dirigente Elisa Trotta, hablaron, además de Mondino, la diputada Silvana Giudici y la ministra Bullrich.

### La Casa Rosada y el chavismo se cruzaron por la seguridad en las embajadas

Bullrich y la diplomacia de Maduro se acusaron mutuamente de querer tomar las sedes diplomáticas en Ĉaracas y en Buenos Aires

Mientras millones de venezolanos esperaban ansiosos los resultados de las elecciones, el gobierno argentinoyla embajada de Venezuela en Buenos Aires se trenzaron en un duro contrapunto.

El Gobierno lanzó una advertencia por la seguridad de los seis dirigentes opositores que se encuentran refugiados en la embajada argentina en Caracas. "¡Que no se les ocurra entrar a territorio argentino!", bramó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, micrófono en mano y ante la ovación general, en medio de un acto de la oposición venezolana en la Plaza Seeber.

Bullrich se hacía eco, de ese modo, de un rumor que hablaba de la intención de fuerzas chavistas de ingresar a la embajada, donde están alojados desde hace meses seis dirigentes cercanos a la líder opositora María Corina Machado. "Al régimen de Maduro le queda una hora y media", acotó la ministra, luego de sembrar dudas sobre las intenciones del chavismo.

Del otro lado, la chavista Stella Marina Lugo, encargada de negocios de Venezuela en Buenos Aires, cuestionó la presencia de funcionarios del gobierno de Javier Milei fuera de la embajada venezolana en Buenos Aires. "Denuncio contundentemente las irresponsables acciones injerencistas y el asedio a nuestra embajada en Buenos Aires. @PatoBullrich viola los convenios internacionales e incita al odioyalaviolencia", estalló Lugo, máxima autoridad diplomática venezolana en Buenos Aires.

"La hago responsable (a Bullrich) de cualquier agresión contra nuestra embajada, nuestro personal diplomático local y de los integrantes de las mesas electorales que aún se encuentran en la embajada", escribió la funcionaria, cuando aún no había indicios concretos sobre el resultado final. Bullrich le contestó con ironía. "En primer lugar, yo no estuve en la embajada venezolana, estaba en Palermo, a 20 cuadras del lugar", precisó la titular de la cartera de Seguridad en diálogo con José Del Río, en LN+. "Yo me hice responsable como ministra de Seguridad de que la embajada tuviese un cordón policial lo suficientemente fuerte para defenderla", destacó.

Ala madrugada, luego de que el comando electoral asegurara que había ganado Maduro y a pesar de las encuestas que anticipaban un triunfo opositor, en la embajada de Venezuela en Buenos Aires hubo incidentes.

jetos contra el edificio, mientras gritaban contra el "fraude" y la policía se desplegaba para evitar que ingresaran al lugar.

En la calle, frente a la sede diplomática, había llantos y gritos de frustración.

Aliados históricos del chavismo, dirigentes del kirchnerismo viajaron a Caracas invitados por el gobierno de Nicolás Maduro,



Patricia Bullrich MINISTRA DE SEGURIDAD

"¡Que no se les ocurra entrar a territorio argentino!"



Stella Lugo ENCARGADA NEGOCIOS VZLA.

"Denuncio las irresponsables acciones injerencistas de Bullrich"



Mauricio Macri EXPRESIDENTE

"La mayoría de los venezolanos hablaron fuerte y claro: Maduro debe dejar el poder"

la mayoría de ellos como "veedores" de la contienda electoral.

Hasta bien entrada la madrugada, el kirchnerismo seguía sosteniendo que había una ventaja en favor de Maduro. Exembajadores del gobierno del Frente de Todos como Oscar Laborde (Venezuela), Ariel Basteiro (Bolivia) y Carlos Raimundi (OEA); sindicalistas docentes como Hugo Los manifestantes tiraron ob- Yasky, y dirigentes como Eduardo Sigal y Gaston Harispe fueron solo algunos de los invitados especiales para monitorear el acto electoral, una lista en la que estuvo, hasta hace pocos días, el expresidente Alberto Fernández, desafectado por el propio régimen chavista luego de expresar su deseo de que el candidato derrotado aceptase el resultado. • Jaime Rosemberg

LA NACION | LUNES 29 DE JULIO DE 2024 EL MUNDO 11

#### **EL ESCENARIO**

### Un desenlace con impacto en la Argentina

Claudio Jacquelin

-LA NACION-

a proclamación del triunfo electoral por parte del gobierno venezolano y la consecuente reelección por segunda vez de Nicolás Maduro como presidente significan bastante más que la continuidad de un régimen autocrático en unas elecciones sospechadas y cuyo resultado la oposición desconoce.

Se abre ahora la puerta hacia un escenario aún más complejo e incierto que todo lo conocido, tanto en el plano interno de ese país como en el internacional. Un panorama que tendrá implicancias especialmente en la región. Nada ha terminado. Todo vuelve a empezar.

Lo ocurrido en Venezuela anoche no es ni será indiferente para la Argentina, no solo por una cuestión de principios o de valores, sino también por consecuencias prácticas. Los casi 200.000 venezolanos radicados en el país, muchos de los cuales ayer se hicieron oír y ver en las calles porteñas, son la encarnación de esa cercanía y de su influencia en la vida cotidiana argentina. Pero también más que eso.

El confuso y tardío desenlace electoral reinstala al gobierno argentino como uno de los adversarios notorios del régimen chavista y, al mismo tiempo, repone una polarización en la política nacional que la llegada de Javier Milei a la presidencia había reconfigurado o licuado, y parecía condenada a ser pasado.

La elección venezolana vuelve a instalar la antinomia kirchnerismo-antikirchnerismo, que dividió y ordenó la escena política argentina durante dos décadas, como si no hubieran pasado demasiadas cosas en la Argentina en los últimos diez meses, cuando el establishment político fue castigado en las urnas.

Por sus vínculos pasados y también por los que todavía mantiene, de un lado queda nuevamente el kirchnerismo puro y duro, alineado con el régimen de Nicolás Maduro, y que, con algunos representantes en Venezuela como veedores, convalida el resultado que instaló el régimen y que muchos observadores, no solo los dirigentes opositores, cuestionan o rechazan de plano.

Del otro lado, más allá de la postura más radicalizada del Gobierno y de muchos matices internos, queda el espacio recreado del antikirchnerismo, en el que conviven los libertarios de Javier Milei junto a lo que fue Juntos por el Cambio, incluidos los que no se han sumado ni quieren sumarse al oficialismo y tienen aún muchos cuestionamientos a sus políticas domésticas y externas. También, sectores del peronismo que no quieren volver a quedar bajo la mano kirchnerista y ahora podrían encontrar un nuevo motivo (o excusa) para marcar su distancia.

Tiene lógica esa reposición de la Declaraciones de guerra vieja grieta, que convierte al caso venezolano en un presente perpetuo de la realidad local. Hace ya un cuarto de siglo que Venezuela está dominada por el mismo signo político devenido en un régimen autocrático liso y llano, al que casi todo el mundo le ha soltado la mano o del que se ha distanciado,



Manifestación opositora en Venezuela, en la Plaza Seeber de Buenos Aires

MARÍA BESSONE

incluidos los gobiernos progresistas de Colombia y Brasil, cuyos presidentes, en especial el brasileño Lula da Silva, habían sido hasta hace muy poco aliados y que en los momentos más críticos actuaban una neutralidad funcional al régimen chavista.

Las excepciones son y seguirán siendo los apoyos estratégicos del chavismo (China, Rusia, Irán y Cuba), que no se caracterizan por tener gobiernos democráticos. También sus aliados políticos de varios países democráticos, incluida la Argentina, sea por convicción y/o por beneficios, enrolados en la izquierda populista internacional, en la cual tiene un lugar destacado el núcleo duro kirchnerista.

El chavismo lleva demasiados años administrando a su arbitrio símbolos como la condición de resistentes al "imperialismo yanki", e ingentes recursos con los que ha alimentado ese soporte internacional. A pesar de las evidencias y pruebas concretas de la falta de libertades, de corrupción, de negocios espurios y de las violaciones de derechos humanos básicos por parte del régimen, sus aliados internacionales se mantienen fir-

consonancia con su inserción internacional, alineado con los Estados Unidos, el gobierno nacional mostró claramente su apoyo absoluto a la oposición encabezada por Corina Machado y su candidato Edmundo González Urrutia, así como un enfrentamiento abierto con el gobierno de Venezuela, que Milei alimentó desde su llegada a la presidencia.

La reunión de ministros del Gobierno ayer en la Plaza Seeber, cercana a la embajada venezolana, junto a legisladores de Pro y de la Coalición Cívica, al lado de exiliados venezolanos que viven en la Argentina, entre los que se destacaba Elisa Trotta, exembajadora del expresidente interino Juan

Guaidó (nunca reconocido por el régimen), construyeron la inicial foto dominante de la tensa espera de los resultados.

Las fuertes declaraciones de la canciller Diana Mondino y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no dejaron lugar a dudas sobre la decisión de intervenir en la política interna de Venezuela. Tanto o más que lo que lo hizo entre 2015 y 2019 el gobierno de Mauricio Macri, que conformó el Grupo de Lima y reconoció al gobierno interino de Guaidó, así como a sus representantes en el país.

En ese plano sobresalió luego el durísimo tuit que Milei encabezó con un estridente: "DICTADOR MADURO, AFUERA!!!" (sic, en mayúsculas), antes de que el Consejo Electoral de Venezuela anunciara el resultado.

Así, mientras la oposición venezolana todavía prefería mostrarse prudente y cautelosa, el Presidente resolvió dar por ganador al candidato opositor y advirtió que no reconocería un triunfo del oficialismo por considerarlo un intento de fraude.

El mensaje del Presidente fue respondido virulentamente en la red X por el canciller venezolano, En esta divisoria de aguas y en Yvan Gil, que calificó a Milei de

> Lo sucedido en Venezuela tendrá implicancias locales

> Milei, convertido en notorio enemigo de Maduro, refuerza su centralidad regional

El resultado repone una grieta que golpea al kirchnerismo aliado al chavismo

'nazi nauseabundo" para luego calificar el resultado electoral de "victoria aplastante" de Maduro, "señal inequívoca de que nuestros pueblos derrotarán el fascismo que promueves". Declaraciones de guerra.

Lo había precedido a Milei la ministra de Relaciones Exteriores en las redes sociales con un mensaje poco habitual en las prácticas diplomáticas en el que demandaba a Nicolás Maduro que reconociera "la derrota" y daba por hecho un rotundo triunfo de González Urrutia cuando todavía no se conocía ningún dato oficial del escrutinio y las dudas seguían instaladas.

Horas antes, durante la tensa vigilia del resultado electoral, el Presidente había retuiteado el posteo de Machado en la red X hecho el viernes pasado en el que expresaba su agradecimiento por el respaldo de Milei y de la cancillería argentina. El Gobierno lo consideraba una condecoración. Casi tanto como los insultos que le ha dedicado Maduro durante la campaña electoral y que Milei ha respondido con similar énfasis y temor. Enemigos perfectos, que anticipan una ruptura inevitable de relaciones. Si es que algo se puede anticipar. Y tal vez no sea eso lo peor que podría ocurrir y puede preverse en estas horas más que confusas.

El gobierno argentino no solo procura reafirmar así su ubicación sin matices en el concierto internacional.

También es un intento de capitalizar (más para consumo interno que por posicionamiento externo) su apoyo a una oposición renovada y unificada que se propuso decuarto de siglo.

#### Beneficios adicionales

Al mismo tiempo, Milei se pone en la primera fila de los detractores internacionales de un régimen que hoy asoma más ilegítimo que nunca, destinado a las bases electorales del mileísmo, que encuentran en el régimen venezolano el contra-

dictor perfecto de su cosmovisión. Nitidez absoluta. Una identidad sin fisuras.

De la misma manera, reafirma su pertenencia al cuadrante internacional que va del centro a la derecha, con el beneficio de quedar al lado de muchos referentes que cultivan la democracia liberal y son abanderados de un republicanismo sin ambages, más consistente que el que profesa y, sobre todo, practica el gobierno libertario en la Argentina.

En el plano práctico, la autoproclamación de la victoria por parte del régimen le permite a Milei preservar su novedosa centralidad en la región y, al mismo tiempo, mantenerse sin una competencia nueva como probable destinatario de apoyos económicos y financieros (públicos y privados) en función de su proclamado respeto a la propiedad privada y la libertad de mer-

Si, como advirtieron un banco internacional y varios analistas, un triunfo de Edmundo González Urrutia podría haber derivado importantes fondos de asistencia, préstamos e inversiones para la reconstrucción de Venezuela, el resultado negativo para la oposición venezolana podría tener un costado positivo para la gestión de Milei.

En el Gobierno prefieren desconocer o relativizar esos análisis. Y no solo para que no sea visto como un acto de mezquindad. También, lo hacen para sostener la narrativa sobre el atractivo sin competencia que la Argentina mileísta encarnaría para inversores y organismos multilaterales de crédito, a pesar de que aún todos ellos muestran cautela o desconfianza respecto del país.

De todas maneras, el más que opaco desenlace del proceso electoral venezolano augura muchas otras derivaciones aún más complejas, tanto para la propia Venezuela como para la región y para la Argentina en particular.

Si Caracas ya era una cabeza de playa en el subcontinente de países como China, Rusia e Irány enemigo declarado de los Estados Unidos, la posible perpetuación del régimen tendería a profundizar esas alianzas. La tensión podría alcanzar de esa manera picos inquietantes.

Será un dato crucial la posición que adopte Brasil frente a esta situación. La distancia que Lula da Silva pareció haber tomado en los días previos al demandar a Maduro que aceptara el resultado de las urnas será puesta a prueba con este escenario controversial. Habrá que ver si Venezuela sirve para acercar o para alejar más a Buenos Aires de Brasilia de lo que ya están.

El protagonismo de Milei y su gobierno en el escenario internacional encuentra ahora un nuevo estímulo y un motivo para reforzar cretar el fin del chavismo, tras un su demanda de apoyo a los países democráticos occidentales, empezando por los Estados Unidos, y de los organismos multilaterales de crédito, con el FMI a la cabeza. Pero en un contexto más complicado y más tenso.

El opaco desenlace de la elección venezolana tiene y tendrá muchas reverberaciones en la Argentina.

#### Presidenciales en Venezuela | LA ADVERTENCIA DE ESTADOS UNIDOS

### Kamala Harris llamó a "respetar" la voluntad de los venezolanos

La Casa Blanca, que acompañó las elecciones con concesiones al régimen, seguía de cerca el proceso

WASHINGTON.— En medio de la creciente tensión que se apoderaba en la noche de ayer de Venezuela, expectante de los resultados electorales de la elecciones presidenciales, el gobierno norteamericano hizo un fuerte llamado a respetar el "proceso democrático".

"Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela que expresó su voz en las históricas elecciones presidenciales de hoy [por ayer]. Hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano", publicó ayer en su cuenta de X la vicepreisdenta norteamericana, Kamala Harris.

"A pesar de los muchos desafíos, continuaremos trabajando por un futuro más democrático, próspero y seguro para el pueblo de Venezuela", agregó Harris, virtual candidata presidencial del Partido Demócrata después de la salida de la carrera de Joe Biden, que buscaba un segundo mandato en la Casa Blanca en los comicios del 5 de noviembre próximo.

Si la Convención Nacional Demó-

crata bendice su nominación a mediados de agosto en Chicago, Harris competirá contra el expresidente y candidato republicano Donald Trump.

En tanto, más temprano, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, hizo un llamamiento a todos los partidos de Venezuela a "respetar el proceso democrático" en las elecciones que se celebraron ayer.

"El pueblo venezolano merece unas elecciones que reflejen genuinamente su voluntad, libres de manipulación. La comunidad internacional seguirá muy de cerca la situación. Instamos a todas las partes a honrar sus compromisos y respetar el proceso democrático", dijo Blinken a los periodistas en Japón, donde está de visita oficial.

Estados Unidos impulsó la elección con un alivio de las sanciones que impuso en 2019 tras desconocer la reelección de Maduro el año anterior.

El gobierno de Maduro culpa a rá González Urrutia.



Kamala Harris, vicepresidenta de EE.UU.

esas sanciones por el colapso de la economía de este país petrolero, que cuenta con las mayores reservas del mundo y en su auge llegó a producir 3,5 millones de barriles diarios, contra cerca de un millón actualmente.

El chavismo vive sus horas más bajas. Maduro, en el poder desde 2013, se enfrenta a una oposición que encabeza con amplio margen casi todas las encuestas, a pesar de que la lider María Corina Machado no pudo presentarse por una inhabilitación política. En su lugar lo hará González Urrutia.

El analista político Michael Shifter, expresidente del think tank Diálogo Interamericano, aconsejó a Estados Unidos focalizarse en ser un "canalde comunicación" en "una eventual negociación política".

"Trabajando con la oposición podría ayudar a proporcionar ciertas protecciones y garantías a Maduro y otros funcionarios del chavismo con el fin de facilitar una transición", explicó.

En el caso de fraude la presión será enorme, en plena campaña electoral para las elecciones de noviembre en Estados Unidos, que disputarán Trumpy muy probablemente la

STEPHANIE SCARBROUGH/AFP

vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Es muy posible que se alcenvoces pidiendo medidas drásticas como la reimposición de todas las sanciones

y la supresión de la licencia del gi-

gante estadounidense Chevron.

Hacereso "sería contraproducente" porque se ha visto que son "medidas ineficaces que perjudican a las
personas equivocadas, empeorando
la crisis humanitaria y fomentando
la inmigración", dice Shifter. •

Agencias ANSA, DPA y AFP





Descubrí nuevos juegos todos los días. ¡Escaneá el código QR o ingresá a lanacion.com.ar/juegos y empezá a jugar!



### Hezbollah evacua posiciones en el sur del Líbano e Israel prepara la respuesta

MASACRE. El premier y el ministro de Defensa israelíes decidirán la represalia contra el movimiento chiita después de un ataque en los Altos del Golán que dejó 12 chicos muertos

BEIRUT.- Hezbollah evacuó varias posiciones en el Líbano por la amenaza de ataques de Israel en represalia del lanzamiento de un cohete contra los Altos del Golán que dejó 12 muertos, dijo una fuente cercana al movimiento proiraní.

Israel prometió "atacar al enemigoconfuerza" al día siguiente de este ataque, por el que culpó a Hezbollah, y que dejó 12 muertos en los Altos del Golán sirios, un territorio anexado por Israel.

Hezbollah, que negó ser responsable del ataque, "evacuó ciertas posiciones en el sur y en el valle de la Bekaa que podrían constituir, según nuestras estimaciones, un objetivo para Israel", dijo la fuente.

El grupo chiita libanés está muy implantado en esta zona, fronteriza con Siria, así como en el sur del Líbano, desde donde ha estado llevando a cabo ataques casi a diario contra Israel desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, el 7 de octubre.

Según Israel, un cohete iraní tipo Falaq disparado desde el Líbano contra un campo de fútbol en la localidad de Majdal Shams causó anteayer la muerte de 12 chicos e hirió a otros 30.

El movimiento libanés negó estar detrásdelataque, peroafirmó haber lanzado cohetes hacia posiciones militares en el Golán, incluido uno detipo Falaq, en respuesta a la muerte de cuatro de sus combatientes el sábado.

seguridad del gobierno israelí aprobó dejar en manos del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y del ministro de Defensa, Yoav Gallant, la respuesta al ataque del sábado en el que murieron doce civiles, la mayoría niños, en la localidad drusa de Majdal Shams.

En tanto, con el rostro compungido y lágrimas en los ojos, miles de drusos asistieron en esa localidad,



La comunidad drusa de Majdal Shams despidió a los chicos asesinados por un misil

JALAA MAREY/AFP

en los Altos del Golán, un territorio ocupado por Israel, al funeral de los jóvenes muertos.

"Es la primera vez que ocurre una tragedia de esta magnitud aquí", dice Fadi Mahmud, un empresario de En este contexto, el gabinete de la construcción de 48 años, nativo de esta tierra poblada mayoritariamente por drusos a medio camino de Siria y el Líbano.

> "Estos niños son de todos aquí, todos nos conocemos, nuestra comunidad está muy unida", dice.

> La comunidad drusa de Israel -una minoría de habla árabe de unas 150.000 personas- ha venido de todas partes, especialmente de Galilea, para ren-

dir homenaje a las víctimas. Algunos hicieron más de una hora en auto para encontrar a los suyos, todos vestidos de negro.

Cientos de notables y religiosos con ropas tradicionales acompañan la procesión mientras se oven oraciones y cantos de luto.

"Dejen a nuestros hijos fuera de estas guerras", susurra una mujer entre sollozos.

Frente a los ataúdes, varios jóvenes portan retratos de los fallecidos, que tenían entre 10 y 16 años y se encontraban en un campo de fútbol.

Según el Ejército israelí, el cohete que mató a los jóvenes fue disparado desde el Líbano por el movimiento

islamista Hezbollah, apoyado por Irán. Era de fabricación iraní y llevaba una ojiva de 50 kilos que explotó en el suelo, junto a una zona de juegos.

En el lugar solo hay ahora bicicletas y motos carbonizadas.

Algunos diputados de la Knesset, el Parlamento israelí, fueron a expresar sus condolencias y a responder preguntas a los numerosos periodistas.

Los ministros del gobierno israelí que se acercaron al lugar fueron insultados por la multitud.

"Nos abandonaron durante nueve meses y ahora vienen", gritó un hombre al ministro de Economía,

Nir Barkat, ya la ministra de Protección Ambiental, Idit Silman, según informó el Times of Israel.

"Notienen vergüenza. Un niño fue a jugar al fútbol y no volvió a casa", gritó a los ministros del Likud.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, de extrema derecha, también fue insultado por los presentes: "¡Sáquenlo de aquí! ¡No lo queremos!".

Muchos de los que asistieron al funeral temen la repercusión de la guerra que estalló el 7 de octubre entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza y sus consecuencias más allá del territorio palestino, en particular en esta ciudad cercana a la frontera con el Libano.

Desde entonces, hay combates casi a diario entre Hezbollah e Israel. El movimiento islamista libanés afirma apoyar a su aliado Hamas y a los palestinos de Gaza.

"El duelo de Majdal Shams fue causado por la guerra en curso [en Gaza] y debería unirnos a todos, mostrar que realmente necesitamos que la guerra se detenga", dice Ziyad, un hombre de 63 años que no quiso dar su apellido.

Algunos de los asistentes discuten entre ellos, reflejo de las divisiones dentro de esta comunidad, una ramadel islam chiita, repartida en tres países.

"Siento que esto nos sobrepasa, tengo mucho miedo", dice Amani Safadi, una estudiante de 22 años que cuenta cómo los habitantes Majdal Shams llevan diez meses ovendo "todas las explosiones" del conflicto.

Según las autoridades israelies, 22 soldados y 24 civiles han muerto por disparos de Hezbollah desde el 7 de octubre.

"Si teníamos un 10% de esperanza [deque la situación mejorara], ahora notenemos ninguna", dice Salina Kablan, de 22 años, Su primo, Salman Srayaldeen, estaba cerca del campo de fútbol cuando cayó el cohete.

"Nossentimosatrapados", agrega, "el pueblo druso es bueno y solo vivimos en esta tierra, somos civiles", asegura. "Desde ayer, la guerra también está aquí".

La joven esperaba que el primer ministro israelí viaje a Majdal Shams.

Agencias Reuters y DPA

### Putin amenaza con producir armas atómicas de alcance medio

GUERRA. Prometió represalias contra los planes estadounidenses de desplegar misiles en Alemania o en otros países europeos

MOSCÚ.- Rusia podría desplegar nuevas armas de ataque en respuesta al planeado despliegue estadounidense de misiles hipersónicos y de largo alcance en Alemania, dijo ayer el presidente ruso, Vladimir Putin.

En un desfile naval en San Petersburgo, Putin prometió "medidas espejo" después de que Estados Unidos anunció a principios de este mes que comenzaría a desplegar las armas en 2026, para afirmar su compromiso con la OTAN y la defensa europea tras la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

"Si Estados Unidos implementa tales planes, nos consideraremos libres de la moratoria unilateral previamente impuesta al despliegue de armas de ataque de alcance intermedio y corto, incluido el aumento de la capacidad de las fuerzas costeras de nuestra marina", dijo Putin. Agregó que el desarrollo de sistemas adecuados por parte de Moscú está "en su etapa final".

Tanto Washington como Moscú han señalado en las últimas semanas su disposición a desplegar armas terrestres de alcance intermedio que estuvieron prohibidas durante décadas en virtud de un



Putin, ayer, con el alto mando naval en San Petersburgo

tratado estadounidense-soviético de 1987. Estados Unidos se retiró del acuerdo en 2019, acusando a Rusia de realizar pruebas de misiles que rusos y un ucraniano prorruso fuelo violaban.

Las acusaciones, que Rusia negó, se produjeron en un momento en que aumentaban las tensiones entre Moscú y Occidente a raíz del

derribo de un avión de pasajeros malasio que transportaba a 298 personas en el este de Ucrania. Dos ron condenados por su papel en el ataque.

Washington y Berlín dijeron en una declaración conjunta este mes que las armas estadounidenses que

se colocarían en Alemania incluirían en última instancia misiles SM-6, misiles de crucero Tomahawk y "armas hipersónicas de desarrollo", incluidas aquellas con un alcance significativamente mayor que las que se despliegan actualmente en

SERGEI SAVOSTYANOV/AP

toda Europa. La mayoría de los sistemas de mi- Agencias AP y ANSA

siles de Rusia son capaces de llevar ojivas convencionales o nucleares. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo la semana pasada que el Kremlin no descartaba nuevos despliegues de misiles nucleares en respuesta a la medida estadounidense.

Ryabkov añadió que la defensa de Kaliningrado, el enclave fuertemente militarizado de Rusia situado entre los miembros de la OTAN Polonia y Lituania, era motivo de especial preocupación.

Putin ha presentado durante años el despliegue de infraestructura de misiles por parte de Estados Unidos en Europa como una medida agresiva destinada a paralizar las capacidades de Moscú.

La noticia sobre el despliegue previsto de nuevas armas en Alemania se conoció en una cumbre de la OTAN celebrada en Washington a principios de este mes. En el mismo evento, los aliados anunciaron que una nueva base estadounidense en Polonia, el vecino occidental de Ucrania, está lista para entrar en funcionamiento y será capaz de interceptar misiles balísticos. •

### POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

LAS CLAVES DEL DISCURSO

Televisión Nos criamos y crecimos escuchando en la televisión a dirigentes y formadores de opinión habíar pestes del agro, llamándolos oligarcas y cipayos"

#### La apertura de la muestra | MENSAJE AL CAMPO



El jefe del Estado, ayer, en la Exposición Rural de Palermo





### En la Rural, Milei prometió eliminar las retenciones y el cepo, pero pidió tiempo

Argumentó que no se va a apresurar "demagógicamente"; ratificó el objetivo de terminar en diciembre con el impuesto PAIS; los productores pidieron "certezas", pero renovaron su apoyo

#### Javier Fuego Simondet

LA NACION

Con elogios a los productores del campoy críticas a las gestiones que lo "pisotearon", el presidente Javier Milei prometió ayer eliminar las retenciones, levantar el cepo y eliminar el impuesto PAIS en diciembre, durante su discurso en la ceremonia de apertura de la Rural, adonde asistió junto a su gabinete.

Sin embargo, Milei evitó fijar plazos sobre el levantamiento del cepo y de las principales retenciones.

"Novamos a apresurarnos demagógicamente", argumentó.

Momentos antes, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Nicolás Pino, le había pedido "certeza" al Gobierno y había renovado se ante las presiones. el apoyo del sector.

"Preferimos en este momento apelar a la paciencia del hombrey la mujer del campo, porque creemos útil darle al Gobierno un espacio de confianza, como se lo dio la ciudadanía en las elecciones de 2023". aseveró.

ral colmaron de aplausos al Presi-

dente, quien devolvió el gesto con un discurso lleno de halagos para la actividad agropecuaria.

El Presidente también hizoanuncios específicos para el sector, como la eliminación de derechos de exportaciones (DEX) para determinados rubros.

"Esta administración siempre estará del lado del campo argentino y no se dejará amedrentar por consignas importadas que nada tienen que ver con nuestra identidad", señaló, al tiempo que anticipó una reducción en las cargas impositivas sobre la carne. El Presidente le agradeció al sector su paciencia y aseguró que "las reformas están en camino"; también remarcó que desde su gestión no buscan apurar-

"Nadie tiene tantas ganas como nosotros de salir de este modelo desastroso donde el Estado, entre retenciones y cepo, le expropia al campo el 70% de lo que produce. Pero también debemos saber que quitar los parches sin antes solucionar el problema de fondo sería agravar Los asistentes a la Exposición Ru- la crisis que heredamos. Por eso, no nos importa cuánta presión haya ni

de dónde venga, nosotros no vamos a apresurarnos demagógicamente. Vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico y vamos a avanzar conforme sea logrado", explicó Milei.

En ese sentido, criticó las presiones que recibió durante el tratamiento de la Ley Bases para que las retenciones fueran coparticipables. "Hubo una presión enorme para coparticipar las retenciones. Sin embargo, nos mantuvimos estoicos, no cedimos un milímetro y las retenciones quedan en poder del Ejecutivo, por lo cual van a poder ser eliminadas, y ese es mi compromiso", señaló. También remarcó que bajarían el impuesto PAIS al 7,5% en septiembre y lo eliminarían en diciembre. Ese cronograma ya lo había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, meses atrás.

El Presidente, además, anticipó así "la eliminación del 25% de las DEX[retenciones] a la proteína animal [carnes], que afectan de manera transversal al sector".

El mandatario apuntó contra gestiones pasadas por hablar del modelo agroexportador "de manera peyorativa" y afirmó que "el proceso de declive económico nacional empezó cuando los políticos le dieron

la espalda al sector agropecuario". En su reconstrucción histórica, Milei cuestionó el modelo de sustitución de importaciones, en una crítica indirecta al peronismo.

"En vez de pagar con justicia al campo por lo que había hecho por el país, la política lo castigó con impuestos, abusando de la riqueza que generaba para financiar sus aventuras dirigistas", subrayó.

Apuntó contra los "dirigentes y formadores de opinión" que "hablaron pestes del agro, llamándolos desde oligarcas hasta cipayos". "Después de 100 años, esa industrialización sustentable nunca termino de ocurrir y se revelo como una verdadera quimera; en vez de convertirnos en el país que prometían, dilapidaron toda la riqueza que habíamos acumulado y nos hundieron en la miseria hasta tocar fondo en diciembre del año pasado", señaló Milei, quien estuvo acompañado por la mayor parte del gabinete y por el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. .

#### Con Villarruel, un reencuentro solo formal

El Presidente y su vice se vieron tras el conflicto por Francia

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, al promediar su discurso en el acto inaugural de la 136ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, giró hacia su izquierda y le dijo al presidente Javier Milei que los productores agropecuarios necesitan "la certeza" de que eliminará las retenciones. Extendió su mano y estrechó la del jefe del Estado. Milei y Pino parecieron empatizar desde el primer minuto de la ceremonia. Pero esa calidez no se vio en el reencuentro entre Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con quien se cruzó un saludo apenas cordialy luego tuvieron poca interacción durante el acto en la pista central del Predio Ferial de Palermo.

Milei disfrutó de una jornada cargada de gestos de sintonía ayer en la Rural, junto a su gabinete; el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y la dirigencia ruralista que se congregó en el palco de la pista central. Algunas butacas a la izquierda del Presidente, la vicepresidenta Villarruel también celebró la inauguración, con particular

POLÍTICA | 15 LA NACION | LUNES 29 DE JULIO DE 2024

Industrialización En vez de convertirnos en el país industrial que nos prometían, se dilapidó toda la riqueza que habíamos acumulado y nos hundió en la miseria hasta tocar fondo el 10 de diciembre del año pasado"

Promesas Una vez que la inflación se acerque al 0%, terminaremos de liberar el cepo (...). El impuesto PAIS lo bajaremos al 7,5% en septiembre y lo eliminaremos en diciembre"

Demagogia No nos importa cuánta presión haya ni de dónde venga, nosotros no vamos a apresurarnos demagógicamente"







Luis Caputo y el Presidente blandieron un rebenque desde el palco

FABIÁN MARELLI

énfasis en sus reacciones ante los desfiles de grupos militares, como el Regimiento de Granaderos a Caballo.

Milei y Villarruel se reencontraron luego de las diferentes posturas que mostraron en torno al episodio con Francia por los cánticos de integrantes de la selección nacional de fútbol, que incluyeron pedidos de disculpas al gobierno francés por parte del Presidente y de su hermana, Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), luego de que la polémica escalara por el apoyo al seleccionado que hizo público la vicepresidenta, en el que tildó de "colonialista" al país europeo.

Villarruel subió luego imágenes de su visita a La Rural en las redes. En ninguna aparecía Milei.

El Presidente ingresó a la pista central a bordo de un vehículo oficial y entre aplausos. Pino lo recibió en el palco oficial, junto a Jorge Macri. Su sintonia con el titular de la SRA se evidenció desde el inicio del discurso del dirigente ruralista. El Presidente saludó con un beso a Villarruel, ubicada en la primera fila del palco.

Tras la Marcha de San Lorenzo (entonada sonriente por la vicepresidenta, que fue muy aplaudida cuando la nombraron por los altoparlantes), Pino arrancó su discurso. En una de sus primeras trases, giró a su izquierda, como lo haría en otras oportunidades más adelante, y observó al Presidente-que lo escuchaba sentado detrás- mientras le comunicaba que el campo le brindaría un espacio de "paciencia" a su gestión.

El presidente de la SRA empatizó en varios pasajes más con Milei, como al valorar medidas del Gobierno. Jorge Macri aprobó muchos tramos del discurso del dirigente ruralista, como el que dedicó a negar que los productores sean "especuladores", para subrayar que hacen "un manejo eficiente" de su producción.

Luego del discurso de Pino, habló Milei. Entre los integrantes del gabinete, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue de las más atentas y predispuestas a la sonrisa y el aplauso para el Presidente, que es su amigo personal.

Villarruel aplaudió de modo ferviente las apariciones de los Granaderos a Caballo, que participaron de la ceremonia en la Rural al inicio y en el cierre.

En el palco oficial, en el que muchos agitaban pequeñas banderas argentinas, estaban Karina Milei; Guillermo Francos (jefe de Gabinete); Villarruel; Bartolomé Abdala (presidente provisional del Senado); Pettovello; Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia); Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado); Patricia Bullrich (ministra de Seguridad); Luis Petri (ministro de Defensa); Diana Mondino (canciller); Luis Caputo (ministro de Economía); los gobernadores Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis), además de dirigentes rurales, industriales y miembros del gabinete porteño de Jorge Macri, acompañado por su esposa, Belén Ludueña.

Desde las gradas, todo fueron aplausos para el Presidente. En medio de la algarabía, cortaba el clima una bandera colgada en una de las tribunas que rezaba "Todos por Loan", en alusión al niño Loan Danilo Peña, de cinco años, desaparecido en Corrientes. •

### Apoyo explícito, mensajes de paciencia y el test de los números

#### EL ESCENARIO

Cristian Mira LA NACION

omo pocas veces antes hubo hacia el campo un reco-✓ nocimiento tan explícito de un presidente de la Nación como el que hizo ayer Javier Milei en su discurso en la Exposición Rural de Palermo.

Habló de los productores como "héroes" y destacó: "Es simplemente un hecho, una verdad inobjetable, que los días más felices de la historia argentina fueron los días más felices de la historia del campo, y que los días más tristes de la historia argentina fueron los momentos más duros para la actividad agropecuaria". Una curiosa reminiscencia a la frase "los días más felices fueron, son y serán peronistas".

Ese reconocimiento y el compromiso de que alguna vez llegará un futuro mejor atemperan la incomodidad que se va extendiendo en el sector por la persistencia de impuestos distorsivos como los derechos de exportación (DEX) y los efectos nocivos del cepo cambiario.

Fue por eso que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, habló de "paciencia", la misma que tiene el electorado que votó al libertario en noviembre del año pasado frente a las medidas de

Milei había prometido en la campaña electoral eliminar los DEX, conocidos como retenciones, que, por ejemplo, hacen que el Estado se quede con el equivalente de un camión de soja de cada tres que se

despachan a puerto. Aunque no dio una fecha precisa sobre cuándo lo haría, esa intención, además de su prédica en contra de la intervención del Estado en la economía, fue lo que generó el amplio apoyo electoral en las zonas rurales que cosechó La Libertad Avanza.

"Prefiero una verdad dura antes que una mentira confortable", dijo Milei, en una clara referencia a por qué no podía eliminar ya las retenciones. Marcó un contraste con el gobierno de Mauricio Macri, que llevó a cero las retenciones al trigo y al maíz apenas asumió y tuvo que aumentarlas en septiembre de 2018 por la crisis financiera. "Ya hemos vivido esa historia: gobiernos que se apuran en dar soluciones que luego no pueden sostener y terminan generando un daño peor que el que habían iniciado", dijo el Presidente.

La tolerancia es mutua. El Gobierno no presiona a los productores para que aceleren sus ventas de soja, pese a que hay granos en su poder por entre US\$10.000 y US\$13.000 millones, cifras que podrían servir para levantar el cepo. Tampocotienta a los exportadores con un tipo de cambio diferencial tal como lo habían conseguido con

en un contexto internacional ca-

da vez más difícil para los precios de los productos que exporta la Argentina. Según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el agro aportaría divisas este año por unos US\$30.000 millones, unos US\$12.000 millones menos que los ingresados en 2022, año que no tuvo las complicaciones climáticas que afectaron al agro en 2023. Solo en soja, la baja es del 34,1% respecto de hace dos años. Para los productores, eso significa que los números están cada vez más ajustados.

Aun así, la respuesta del agro al Gobierno es favorable, más allá de los discursos. En el primer test del gobierno de Milei con el campo, el resultado fue positivo. El trigo que se sembró en mayo y junio pasado tuvo un aumento del área en 400.000 hectáreas en comparación con 2023. Una súbita caída del precio internacional de los fertilizantes, un alza en las cotizaciones del cereal y el fin de la fijación de cupos para exportar impulsaron la recuperación de la superficie sembrada. Serán más dólares que ingresarán a fin de año.

Milei tendrá el próximo test con el campo con la campaña de granos gruesos 2024/25, que comienza en septiembre próximo: se sembrará con cepo y retenciones, y probablemente se coseche con otras reglas. La anunciada baja del impuesto PAIS al 7,5% servirá para bajar el costo de los insumos.

En el momento de las decisiones Esos signos de paciencia se dan quedan en el recuerdo hasta los mejores elogios. •

#### La apertura de la muestra | LA REACCIÓN DEL SECTOR







LA NACION | LUNES 29 DE JULIO DE 2024

### La Rural le pidió al Gobierno "certeza" sobre una reducción de impuestos

El titular de la entidad, Nicolás Pino, elogió los primeros pasos de Milei y dijo que los productores seguirán atentos a ver si "esos movimientos continúan" y se concretan

Mariana Reinke LA NACION

En un mediodía a puro sol, con tribunas repletas de público y la presencia del presidente Javier Milei en el palco oficial, en su discurso de inauguración de la 136<sup>a</sup> Exposición Rural de Palermo, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, le pidió al jefe del Estado la "certeza" de que eliminará las retenciones.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural

Tras la entonación del Himno Nacional, en medio de una gran expectativa por la asistencia de Milei, y después de que el gobierno de Alberto Fernández evitara pisar la Rural, Pino remarcó en primer término el valor del campo: "Tenemos todos un solo compromiso, y nuestro compromiso no se limita a un gobierno en particular; estamos comprometidos con la Argentina, porque somos el sector que genera no solo alimentos, fibras y energía, sino también arraigo en cada rincón de nuestra tierra, crecimiento y desarrollo en todos los paisajes y los climas".

"No nos gustan los caprichos ni la voluntad de unos pocos. Somos los que construímos, generación tras generación, prosperidad, inclusión, institucionalidady, en definitiva, democracia. Lo hacemos no con declamaciones, sino con esfuerzo y perseverancia", enfatizó Pino.

campo, lejos de centrarse en la queja y el reclamo, porque "existirían motivos suficientes", actual-

mente tiene "una postura esperanzada, aunque realista".

"En cambio, preferimos en este momento apelar a la paciencia del hombre y la mujer del campo, porque creemos útil darle al Gobierno un espacio de confianza, como se lo dio la ciudadanía en las elecciones de 2023", aseveró.

Sin embargo, Pino después deslizó un elogio hacia las primeras medidas del gobierno de Javier Milei.

"Las autoridades actuales han hecho una serie de movimientos positivos hacia políticas de Estado fundamentales, junto con la última actividad legislativa y los postulados del Pacto de Mayo: se han eliminado fideicomisos y restricciones a la importación y a la exportación, ha habido una apertura en el mercado, se han reducido aranceles, se ha prorrogado la quita de las retenciones al sector lácteo y se ha eliminado la sobretasa en los préstamos financieros a los tenedores de soja", afirmó el titular.

A renglón seguido, el presidente de la Sociedad Rural proyectó hacia el futuro su expectativa sobre los próximos pasos del gobierno de Milei.

"Estamos atentos a ver si esos movimientos positivos continúan y se siguen concretando en otras medidas de gobierno", remarcó, en ese sentido.

Con banderas celestes y blan-Sin embargo, subrayó que el cas, desde las tribunas el público aplaudía cada vez que el presidente de la SRA destacaba la importancia del campo para que la

Argentina salga adelante.

Entre los reclamos que tiene el sector, Nicolás Pino se enfocó ayer en un punto central en su mensaje a Milei: la disminución de la presión impositiva y de las retenciones.

"Los productores seguimos agobiados por las retenciones, que tratan en forma desigual al campo en comparación con los demás sectores económicos y productivos-expuso Pino-. Es un impuesto distorsivo, discriminatorio, confiscatorio y arcaico, que saquea a los productores".

Siempre sobre las retenciones, Pino dijo que si se eliminaran "surgiría la respuesta inmediata del aumento en la producción. en el empleo y, en definitiva, en la recaudación de otros impuestos más equitativos".

"En cambio, las retenciones generan desaliento y la desaparición del productor", contrastó el representante rural.

Como corolario, el presidente de la Sociedad Rural ejemplificó con la historia de un productor de la provincia de Buenos Aires que en lugar de comprar su casa decidió utilizar sus ahorros para alquilar 400 hectáreas y cultivar- ministro de Agricultura de Uru-

"Produjo eficientemente, pero tuvo que pagar más de US\$2 millones en concepto de retenciones y fueron destruyendo su negocio", concluyó.

"Señor Presidente: los productores necesitamos la certeza de que usted eliminará las retenciones: si seguimos trabajando,

es porque confiamos en su palabra", dijo mirando a Milei, que se encontraba sentado.

Luego de los discursos se realizó el tradicional desfile de los grandes campeones de las diferentes razas y de la maquinaria agrícola de punta que estuvo presente en la muestra.

Entre los presentes en el palco, Pino, además de Milei, estuvo acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel; el jefe de gobierno porteño Jorge Macri; los titulares de la Mesa de Enlace, Elvio Guía (Federación Agraria), Elbio Laucirica (Coninagro) y Carlos Castagnani (CRA); el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la canciller Diana Mondino; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre otros funcionarios.

También estuvo presente el secretario de Agricultura, Sergio

Entre otras personalidades, además, compartieron el acto el guay, Fernando Mattos; senadores y diputados nacionales; dirigentes empresariales como Mario Griman (Cámara de Comercio y Servicios), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), José Martins (Bolsa de Cereales de Buenos Aires), Gustavo Weiss (Cámara de Construcción) y Jaime Campos (Asociación Empresaria Argentina). •

#### OTRAS VOCES DE LA **EXPOSICIÓN**

Villarruel y Jorge Macri estuvieron en Palermo



Victoria Villarruel VICEPRESIDENTE

"El campo es la representación de la argentinidad más pura, sacrificio y dignidad. Orgullo y amor a nuestra bella tierra"

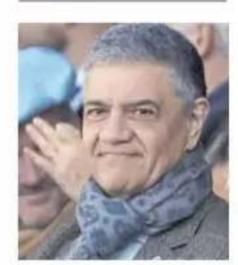

Jorge Macri IEFE DE GOBIERNO PORTEÑO

"Es muy importante demostrar que no hay una grieta entre campo y ciudad; al contrario, podemos trabajar en conjunto"





Casi todo el gabinete nacional participó del acto de la Rural

El diputado José Luis Espert saluda al presidente Milei en el acto de la Rural

# Optimistas, los empresarios renovaron un voto de confianza hacia el Presidente

Elogiaron el discurso del jefe del Estado, pero marcaron problemas sectoriales

Mariana Reinke

Los empresarios de distintos sectores económicos, además de los del agro, presentes en el palco oficial durante la inauguración de la 136ª Exposición Rural de Palermo, elogiaron el discurso del Presidente, aunque mencionaron que hay problemas sectoriales pendientes.

Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), remarcó: "Le puso fecha ya al fin del impuesto PAIS, que es algo que como sector productivo preocupa, pero el cepo es una necesidad y un objetivo. Obviamente, uno entiende los tiempos de la política, pero también el Gobierno debe entender los tiempos de los sectores económicos. Porque la Argentina tiene expectativas; ahora, que la expectativa pueda concretarse también produce el límite a la frustración", destacó.

Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, destacó que Milei expuso una teoría de libertad económica "que la Argentina necesita para volver a ser el país que hicieron nuestros padres, abuelos y bisabuelos. La Argentina necesita estar en el camino de la libertad, es la única solución para volver a ser lo de antes. Sin libertad, no hay crecimiento y sin crecimiento no hay eliminación de la pobreza", dijo.

Por su parte, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), destacó que los sectores económicos siguen dando su voto de confianza al Gobierno y que continúan a la espera de que las medidas se hagan realidad, aunque eso depende de cada actividad: "Hay sectores que están un poco mejor y otros un poco peor. En particular, nosotros, la construcción, estamos realmente muy mal. Hay una idea del Gobierno de retomar parcialmente la obra pública, pero es algo que demora en el tiempo. El campo no anda tan mal comparado con nosotros. Pero me parece que todavía la sociedad en su conjunto quiere esperar un poco más a ver si este rumbo es el que en definitiva nos va a llevar al crecimiento".

En la misma línea, Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), señaló: "Siempre dicen que la paciencia tiene un límite, pero es imprescindible continuar con la paciencia. El solo hecho de pensar que un gobierno está cumpliendo en la práctica lo que prometió en campaña, pese a que le está llevando más tiempo de lo necesario por los problemas que encontraron, es más que satisfactorio"

A su vez, José Martins, titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, adhirió a la mirada de Pino de no siempre estar en la vereda de la protesta y el reclamo permanente, sino también de proponer. "Esta es una época de proponer, porque el Gobierno así lo permite. Hoy tenemos la oportunidad de que alguien nos escuche. Muchas de las medidas y normas que ha tomado el gobierno actual salieron de propuestas del sector privado", describió Martins, "Todos sabemos que hasta que la macroeconomia no se estabilice no va a haber rebaja de impuestos, pero al menos tener una previsión porque estamos cerquita de sembrar. Pero seguiremos esperanzados, aún sin cosas concretas. Desde el Consejo Agroindustrial Argentino venimos proponiendo una rebaja gradual de la carga impositiva, y eso podría anunciarse para 2025", dijo quien también integra esa agrupación.

Entanto, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), afirmó: "El discurso fue positivo porque ratificó su compromiso con el sector y planteó objetivos que compartimos todos". El dirigente también celebró los anuncios del Presidente como "pequeños anuncios que no dejan de ser importantes".

En este contexto, Castagnani destacó la necesidad de avanzar hacia una baja total de las retenciones. "Como productores, nosotros pensamos que ni bien se pueda, tenemos que empezar con un cronograma de baja", sostuvo.

Por su parte, Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, destacó "la importancia y la valoración que le hizo al sector agropecuario y la relevancia que tiene para salir de este desastre económico que vive el país". También consideró "muy importante" que el Presidente manifieste que va a "continuar con esta política de liberación y desregulación de la economía".

Para Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), el discurso fue un buen repaso de la situación actual y de los desafíos enfrentados con gobiernos anteriores. "El discurso viene bien para repasar de dónde venimos y lo que ya hemos sufrido con gobiernos anteriores", dijo. •

Con la colaboración de Pilar Vazquez

### Hubo anuncios para la ganadería, los lácteos, las carnes y el riego

Milei prometió más desregulaciones en el comercio e incentivos impositivos para las inversiones

En su discurso, Javier Milei hizo una serie de anuncios para el agro que luego fueron aclarados por fuentes de la Secretaría de Agricultura.

"Hasta que podamos resolver las grandes cargas que el campo soporta, seguiremos avanzando sin pausa en nuestra agenda de desregulación y apertura comercial", dijo el Presidente.

Entre ellos se destacan la eliminación de los derechos de exportación a la carne que provenga de las categorías de vacas A, B, C, D y E y extender de forma indefinida la eliminación de los DEX a los lácteos.

Además, prometió avanzar en la eliminación del 25% de los DEX a las proteínas animales y desburocratizar el comercio de granos quitando la necesidad de inscribirse en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA).

"Desde ahora, todos los productores de producción animal (ganaderos, tamberos, avícolas, porcinos, etc.) podrán comercializar y mover granos sin necesidad de reinscribirse en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RU-CA). Con solo contar con el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) otorgado por el Senasa estarán empadronados y podrán obtener cartas de porte para el movimiento de granos", dijeron luego de los anuncios desde la Secretaría de Agricultura, que conduce Sergio Iraeta.

Respecto de la baja de las retenciones para las proteínas animales, en Agricultura precisaron que es para carnes de vaca, cerdo, pollo, aves, entre otras, "al considerarla una industrialización del grano, devolviéndole así rentabilidad al productor".

Otros anuncios para la ganadería que hizo Milei fueron la modificación contable en el comercio de hacienda, "de modo tal que se pague ganancia sobre la venta y no sobre el engorde". Esta medida era una de las más nocivas para la ganadería. Al mismo tiempo, prometió avanzar "en un régimen de amortización acelerada de los toros con valor genético, para incentivar la innovación y la inversión". Para los criadores, si se concreta, significa una mejora en la productividad de los rodeos. Estas medidas, junto con otras, quedarán contenidas en un proyecto de ley pyme.

En cuanto al esquema de amortización acelerada de los toros, Agricultura reflexionó: "En la actualidad, la compra de un toro es considerada para el balance fiscal una inversión que se amortiza en cinco años. Por lo tanto, se puede deducir un quinto del valor de la factura de compra por año".

Al mismo tiempo, Milei anunció que el Gobierno se propone avanzar en un régimen de amortización acelerada para los bienes de capital del agroy poner en marcha un régimen de riego para zonas marginales. Esto sería clave para desarrollar proyectos agrícolas y ganaderos en las regiones áridas del país. Habrá "beneficios por cupón fiscal en areas marginales con relación a una exención de derechos de exportación garantizado con estabilidad en el tiempo (15 años, directo al productor) en zonas marginales", apuntó Agricultura.

En este contexto, según dijeron desde esa cartera oficial, habrá una baja de aranceles para los equipos de riego por aspersión y riego por goteo del 12 al 2%. •

### Moyano quiere sostener su poder, en medio de una ofensiva contra su imperio

EN ALERTA. El líder sindical impulsa a varios de sus hijos mientras permanece atento a las denuncias judiciales y la pérdida de influencia

Hugo Alconada Mon

LA NACION

Hugo Moyano está en alerta. A los 80 años, seis meses y tres semanas, el patriarca huele que se le animan. De a poco y con cuidado, pero se le animan. Se le anima el gobierno de Javier Milei, también el de Jorge Macri, e incluso uno de sus hijos, en momentos en que percibe el resurgir del neoliberalismo menemista. Por eso está tenso y alerta, delineando su legado, según indicaron miembros de su entorno a LA NACION.

Los indicios se acumulan. El 25 de septiembre pasado, Moyano selló una nueva reelección al frente del Sindicato de Camioneros, pero en un contexto de inestabilidad sistémica. Para empezar, porque mantiene fuertes diferencias con su hijo Pablo, duro e irascible, que también se enfrentó con sus hermanos Facundo, Huguito y Jerónimo, y con Liliana Zulet, la esposa del patriarca, por turbulencias en la obra social.

Tampoco le aporta paz el contexto. Basta con repasar aquello que alguna vez llegó a controlar por sí mismo o a través de terceros. Ya no preside el club Independiente de Avellaneda, donde sumó otra causa penal -por presunto lavado de activos y administración fraudulenta-y muchos socios todavía lo insultan. Tampoco la Ceamse es terreno propio desde que su otrora yerno Daniel "Chiqui" Tapia extendió sus alas como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Y la que fue la compañía privada de correos más importante del país, OCA, ya no responde a sus designios, tras la muerte de Patricio Farcuh.

Esos son apenas tres ejemplos



Pablo y Hugo Moyano mantienen diferencias

ARCHIVO

entre muchos, que también abarcalía rechazados en 2017 y 2023. can los tribunales, donde los Mo-Abogado de los Moyano y de los yano están atentos a una eventual Elías, Daniel Llermanos consideró reactivación de expedientes penales o la apertura de nuevas investigaciones. ¿Un ejemplo? La decisión de la Justicia Federal de Bahía Blanca de remitir al fuero en lo Penal Económico, en Buenos Aires, la pesquisa por asociación ilícita fiscal, lavado y evasión contra Gustavo Elías y otras 40 personas y 80 empresas. Es decir, un conglomerado que desde su inicio se asoció a Moyano. La causa se movió ahora,

que la pesquisa bahiense es "inconsistente". Entre otros motivos, porque los sabuesos de la AFIP completaron un análisis "integral" del grupo Elías y concluyeron, según el letrado, que no había nada para reclamarle. "La causa está más para el archivo que para una declaración de incompetencia", adujo.

Llermanos argumentó además que la investigación contra los Elías debería ser declarada nula por un vicio de origen. "Comenzó con una denuncia anónima, lo cual ya es un

disparate que no puede tener andamiaje alguno", afirmó, reforzando sus sospechas de intereses ocultos detrás de la ofensiva judicial, como padecieron los Moyano durante las presidencias de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.

"Hubo muchas denuncias e investigaciones en los últimos años, pero todas con la finalidad de mediatizar [una ofensiva contra el líder de Camioneros y su familia] o mediante fraude procesal", abundó Llermanos, lo que ejemplificó con "la causa Independiente, con la Agencia Federal de Inteligencia dentro de Tribunales". Es decir, la causa en la que el exjuez de Avellaneda Luis Carzoglio relató que fue apretado en su despacho por agentes de la AFI en 2018.

En ese contexto, el guardaespaldas legal de los Moyano está pendiente de las novedades que puedan llegar desde los tribunales. Como la denuncia de un legislador de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso, por presunta extorsión en el contexto de la disputa por la basura, las grúas y el acarreo en la ciudad de Buenos Aires, y la estatización de 300 choferes de grúas. "No aceptaremos vivir bajo las leyes mafiosas de Moyanolandia", afirmó el legislador.

Para Llermanos, sin embargo, "sería bueno que el denunciante consultara a algún abogado que haya estudiado derecho penal; cree que trabajar a reglamento, según convenio, es una extorsión", replicó ante la consulta de LA NACION, paque podría pasar y a través de quiénes. "La mayoría de los denunciantes contra Hugo -desde el famoso exhorto suizo- eran delincuentes y probablemente lo sigan siendo". Por aquel "exhorto suizo", cabe aclarar, Llermanos aludió al pedido de información que llegó desde la Confederación Helvética en 2011, pleno apogeo kirchnerista, y que el letrado replicó con una denuncia por presunta estafa procesal.

Sin embargo, no todas fueron pálidas judiciales para los Moyano durante los últimos años. En enero de 2021, Karina, secretaria de Género de Camioneros, se presentó con Llermanos ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora y logró que el juez Federico Villena le devolviera casi medio millón de dólares. Permanecían congelados

en una causa por narcotráfico que instruía otro magistrado, pero Villena se los devolvió a la hija del patriarca en plena feria judicial, lo que le valió una denuncia ante el Consejo de la Magistratura del titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y de la fiscal federal Cecilia Incardona.

#### Guiños y recortes

En tanto, el gobierno de Milei combinó caricias y recortes con los Moyano. En marzo, le hizo un guiño al líder del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, el disidente Sergio Aladio, al que recibió el secretario de Trabajo, Omar Yasin. Pero en abril homologó la paritaria de Camioneros y eliminó del proyecto de Ley Bases la penalización de los bloqueos sindicales. En mayo concluyó que es ilegal que el gremio emita un certificado de libre deuda sin el cual las empresas no puedan trabajar. Y en junio redireccionó hacia el Sistema Ferroviario Integrado (Sifer) los fondos que iban al Sistema Integrado de Mejora y Profesionalización del Autotransporte de Cargas (Simpac), que desde 2022 beneficiaba a afiliados de Camioneros.

Esas iniciativas oficialistas acentúan el enfrentamiento con Pablo Moyano, referente de la línea más crítica del Gobierno dentro de la CGT, a diferencia de su padre, más cercano a los dialoguistas, que cruzan mensajes con ra luego delinear lo que considera la Casa Rosada, prescindentes de las declaraciones como las de José Luis Espert, uno de los alfiles oficialistas en el Congreso.

> "Los Moyano hace rato deberían estar presos. El cortar calles, bloquear empresas, deberían estar presos. Son mafias", afirmó. "Siempre se van a oponer a las reformas que toquen sus privilegios".

> Hoy, el axioma que definió la vida de Hugo Moyano -"que todo lo que ande sobre ruedas sea de Camioneros" - aparece debilitado. Y el patriarca huele que se le animan o lo esperan, agazapados. Su hijo Pablo, el primero. Pero él delinea su legado mientras espera una oportunidad. Sea por una debacle económica, agotamiento social o un traspié oficial, al que percibe como un revival del menemismo, comparó el 11 de este mes. •

### Escandalosas cifras de pensiones por invalidez en el Chaco

FRAUDE. Casi la mitad de la población en condiciones de trabajar recibe el beneficio; le siguen Misiones, Corrientes y Formosa

Gabriela Origlia PARA LA NACION

CORDOBA. – El gobierno de Javier Milei anunció que auditará las 1.222.000 pensiones por invalidez laboral que a diciembre pasado había en la Argentina.

Las pensiones que se otorgan por invalidez integran el conjunto de beneficios asistenciales, que son, en total, 1.548.662 (según datos de junio pasado) e incluyen la cobertura por vejez, a las madres de siete o más hijos, las establecidas por leyes especiales, las graciables y las que perciben los excombatientes de Malvinas.

La lupa sobre el mapa de la Argentina ratifica que el norte es la región que concentra el mayor porcentaje de pensiones por invalidez laboral sobre la población activa, determinada por el Indec para el tercer trimestre de 2023. Pero hay números alarmantes: por caso, el 49,8% de la población en condiciones de trabajar de Chaco recibe una pensión por invalidez, casí 20 puntos más que en octubre de 2016, cuando LA NACION reveló el escándalo por estas cifras a nivel nacional.

En ese distrito, la Justicia investiga, por ejemplo, el caso de Taco Pozo, donde el 10% de la población cobra pensiones por discapacidad laboral a través de certificados supuestamente truchos. El intendente del municipio y su hija fueron imputados por participar de la asociación ilícita junto a otras ll personas.

nueve años después de iniciada, y

tras dos pedidos similares de la fis-

La provincia norteña desplazó del primer lugar a Santiago del Estero, que tiene 44,2% de la PEA con estas pensiones (sumó 10 puntos porcentuales en el período). Segunda quedó Misiones, con 44,6% de estas ayudas. Detrás se ubican Corrientes, con 41,8%, y Formosa, con 36,8%. Salta registra en el mismo lapso un alza de casi ocho puntos de estas pensiones, equivalente al 19% desu PEA. En Catamarca, alcanzan al 16,3%; en La Rioja, al 15,6%, y en Jujuy, al 13,2%.

Para tener una referencia del resto del país, en la provincia de Buenos Aires el porcentaje es 4,2% y en la CABA, el 1,6%.

El crecimiento de las pensiones otorgadas por invalidez -que en 2001 eran solo 75.947- empezó a acelerarse en 2009, cuando ya sumaban 372.000, para superar el millón en 2014. Es decir, en 13 años, el crecimiento fue de 1240,4%. Sin que mediara una guerra, epidemia o crisis de ningún tipo que afectara

#### UN RANKING BAJO LA LUPA

Chaco

49,8% de la población laboralmente activa recibe pensión

Misiones 44,6% de la PEA

Santiago del Estero **44,2**% de la PEA

4 Corrientes 41,8% de la PEA

las capacidades laborales de tantos argentinos. Lo que ocurrió, en cambio, es que desde 2009 se multiplicó la "oferta" de certificados de invalidez en algunas provincias para quienes se acercaban a solicitar una asistencia del Estado. En los últimos diez años y hasta junio, la cifra de pensionados por invalidez laboral aumentó 20,2%. El monto que perciben es de \$210.000 mensuales.

Siempre según datos oficiales, durante la gestión macrista la cantidad de estas pensiones cayó 1,7%. La entonces ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley fue quien en esa administración anunció que se "revisarían" los otorgamientos; hubo recortes y, después –en medio de marchas de reclamo-se restableció la mayoría.

Para acceder a una pensión no contributiva por invalidez, la persona debe encontrarse "imposibilitada, en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social, para la plena inclusión", según consta en la plataforma de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tampoco debe "percibir una jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva; no estar empleada bajo relación de

dependencia ni registrada como autónoma o monotributista", pero sí como monotributista social.

Sin embargo, la Anses señala que la "pensión no contributiva por invalidez es 'compatible' con el trabajo, ya sea en relación de dependencia, en forma autónoma o como monotributista del régimen general o monotributista social". En cambio, de recibirla, se corta la Asignación Universal por Hijo.

Jorge Colina, economista de Idesa, explica la "sutileza" de esa diferencia: "Para acceder, el requisito b) es no poseer un vínculo laboral formal. La razón es que si están con vínculo formal o monotributo, corresponde una pensión por incapacidad contributiva. Pero una vez otorgada, no prohíben trabajar. Por el decreto 566/2023, el 31 de octubre de 2023 -en campaña-Sergio Massa eliminó el inciso b". Colina subraya que ahora "no está muy en claro cuáles son los criterios técnicos de los médicos de los hospitales públicos" para otorgar el certificado médico Oficial (CMO), que es el documento que la Anses exige para otorgar la pensión por invalidez. •

### El fiscal acusa al jefe piquetero Pérsico de defraudar al Estado

**CORRUPCIÓN**. El exfuncionario de Alberto Fernández es señalado como cómplice del Polo Obrero para otorgar subsidios por \$572 millones, sin controles adecuados y sin justificativo



Emilio Pérsico, exsecretario de Economía Social y jefe del Movimiento Evita

Hernán Cappiello

LA NACION

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió indagar al exfuncionario de Desarrollo Social y líder piquetero Emilio Pérsico, al acusarlo de corrupción por actuar en supuesta connivencia con el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, para otorgarles subsidios a sus cooperativas por más de 572 millones de pesos entre 2020 y 2022, a pesar de que no se cumplía con los requisitos administrativos para otorgarlos, no se controlaba su uso ni se rendían cuentas de su ejecución.

El pedido del fiscal al juez federal Sebastián Casanello es un segundo capítulo de la causa donde el juez ya indagó a Belliboni y a dos decenas de piqueteros, acusados por el supuesto desvío de fondos de esos subsidios para el financiamiento político del Partido Obrero.

Ahora, el fiscal Pollicita dijo que el Polo Obrero no intentó engañar al Ministerio de Desarrollo Social, que otorgaba los subsidios, sino que actuaba en complicidad con Pérsico, que era secretario de Economía Social de esa cartera durante el gobierno de Alberto Fernández.

Por eso es que, además, requirió indagar a Pérsico y a exfuncionarios de su cartera: Pablo Ariel País, Walter Alejandro Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Juan Migone, Mariana Noelí Fernández y Ernesto Vicente Paillalef. Asimismo, pidió que se cite nuevamente a prestar declaración indagatoria a Belliboni, Mariano Alejandro Centanni, Elizabeth del Carmen Palma, Iván Ortiz, María Isolda Dotti, Erika Lubenfeld y Ezequiel Coego.

Alejandro "Peluca" Gramajo era subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local. Fue elegido como secretario general de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en noviembre del año pasado, en lo que fueron la primeras elecciones del gremio que nuclea a distintas organizaciones sociales afines al kirchnerismo, entre las que está el

Movimiento Evita, de donde proviene Gramajo.

Ernesto "El Indio" Paillalef era director de Seguimiento de Programas de Integración. Es uno de los miembros fundadores del Movimiento Evita.

En 2009 reemplazó a Pérsico como funcionario de la entonces ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, y fue quien se encargó de llevar al terreno la inscripción y el reparto de las cooperativas del Plan Argentina Trabaja, el antecesor del Plan Potenciar Trabajo. El sistema de cooperativas fue, de hecho, una creación que Pérsico y Fernando Navarro le llevaron a Néstor Kirchner. Tras su paso por el gobierno nacional, Paillalef fue ministro de Desarrollo Social de Alberto Weretilneck, en Río Negro.

Pollicita habló de un "acuerdo de impunidad" entre funcionarios-piqueteros y piqueteros. Dijo que de los \$361.087.500 que recibió el Polo Obrero, al menos \$219.955.153,73, un (60%), no habían sido devueltos ni rendidos al Estado nacional. "Es decir que las autoridades del Polo Obrero recibieron ese dinero, pero ni siquiera informaron en qué lo gastaron ni tampoco lo restituyeron", señaló. Y el 10% fue aplicado a facturación apócrifa para intentar justificar la falta de comprobantes de gastos, acusó.

"La prueba reunida permite afirmar que la conducta ilícita desplegada por los imputados no se trató de un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del Polo Obrero frente a los funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social, como se sostuvo hasta el presente. Sino que, por el contrario, se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción en el por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023, a través de la cual funcionarios de la Secretaría de Economía Social –encabezada por Emilio Pérsico-, que eran los responsables de la asignación y el control de los fondos estatales destinados a la ayuda social, actuaron en forma coordinada con las autoridades de la organización Polo Obrero, dirigida por Eduardo Silvio Belliboni", dijo el fiscal.

Señaló que el propósito era "perjudicar los intereses confiados" y "desviar los fines de las políticas sociales en beneficio de las autoridades del Polo Obrero, que se apropiaron de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado nacional, todo ello en perjuicio de la administración pública", y por eso acusó de fraude contra el Estado a Pérsico y sus funcionarios, y a Belliboni y sus dirigentes piqueteros.

Sostuvo que los funcionarios Pérsico, País, Gramajo, Castillo, Selzer
Soria, Migone y Paillalef "deliberadamente incumplieron los deberes a su cargo tanto en asignación,
ejecución y control de los fondos
públicos con el fin de beneficiar
a la organización Polo Obrero en
perjuicio del Estado nacional" y
que los piqueteros se valieron de la
Asociación Civil Polo Obrero y de la
Cooperativa El Resplandor Limitada, constituidas como "Unidad de
Gestión del Programa Potenciar
Trabajo", para recibir los fondos.

Ese dinero era aplicado a fines particulares, la "actividad político-partidaria", y se buscaba justificarlo mediante "la presentación de facturación apócrifa o a través de la simulación de gastos no concretados", afirmó Pollicita. El fiscal dijo que no hubo engaño al Estado, sino "un esquema de corrupción en el que, en forma coordinada, las acciones y omisiones de los funcionarios públicos se acoplaron a la actuación de los particulares".

La fiscalía analizó los cinco convenios firmados con la Cooperativa El Resplandor y con el Polo Obrero, donde comprobó que se asignaron fondos públicos sin conocer los proyectos donde el Estado invertiría cientos de millones de pesos, cómo iban a realizarse, dónde iban a desarrollarse y quiénes los llevarían a cabo.

Tres convenios para el otorgamiento de subsidios del programa Potenciar Trabajo fueron al Polo Obrero, por \$297.375.000, y dos fueron firmados con la Cooperativa El Resplandor, por \$274.800.000. El Estadoerogó al menos \$361.087.500 en subsidios, pero sin tener detalles de cómo iban a gastarse.

"La maniobra delictiva-al amparo de una falta total de control por parte de los funcionarios públicos-resulta evidente si se observa que los cinco subsidios fueron solicitados por los presidentes de la Asociación Civil Polo Obrero, Mónica Lescano en el primer convenio y en los restantes dos por Eduardo Belliboni; y de la Cooperativa El Resplandor, por María Isolda Dotti e Iván Ortiz; en todos los casos mediante una presentación que no alcanzaba las dos carillas, que no con-

Pollicita dijo que el Polo Obrero no intentó engañar al Ministerio de Desarrollo Social, sino que actuaba en complicidad con Pérsico

"Las autoridades del Polo Obrero recibieron ese dinero, pero ni siquiera informaron en qué lo gastaron"

tenía ninguna información sobre el proyecto socioproductivo, sociolaboral o sociocomunitario y mucho menos incluía documentación de respaldo que permitiera a los funcionarios analizar el contenido y la razonabilidad de la propuesta", añadió el fiscal.

La propuesta se aprobaba con rapidez a pesar de que no contenía los elementos a evaluar su idoneidad y se dejaba para después el examen del contenido y de la documentación exigida por la normativa, cuando se presentaba un "plan de actividades" que no tenía el detalle respecto de en qué se iban a aplicar los fondos. En una ocasión, en el convenio con El Resplandor, el fiscal destacó que en un día se autorizó el convenio, se expidió el área de Jurídicos y el secretario Pérsico autorizó la transferencia del primer desembolso, por prácticamente 100 millones de pesos.

Lomismose observa en el primer convenio del Polo Obrero, donde los funcionarios que respondían a Pérsico avalaron -sin realizar ningún control ni solicitar documentación de respaldo, destacó Pollicita- la asignación de más fondos públicos, mediante la aprobación de un régimen especial denominado Nexo, que aseguraba el doble de la prestación económica, "bajo el pretexto" de que los beneficiarios realizaban "tareas calificantes" que "en todos los casos superan las seis horas por jornada", cuando el convenio ni siquiera había comenzado ejecutarse.

Dijo el fiscal que no hubo informe técnico final del uso de fondos ni visitas de inspección para determinar si el dinero era usado como lo habían declarado las organizaciones piqueteras. En otros casos, "ni siguiera se presentó un 'informe de avance' por parte de las unidades de gestión" que explicara la ejecución del proyecto socioproductivo. Dijo Pollicita que las únicas dos veces que los funcionarios fueron a controlar a los piqueteros "realizaron controles superficiales, únicamente con el fin de cumplir en los papeles, cuando en realidad no existían verdaderos controles acerca de la correcta ejecución de la política social".

En realidad, dijo el fiscal, no se hacían capacitaciones, obras, mejoras urbanas, de vivienda ni de infraestructura, sino que "se les exigían otras actividades, en general, de índole político-partidaria, siendo la más común la asistencia a movilizaciones y actividades vinculadas a los comicios electorales".

El fiscal recordó que el Polo Obrero se valió de dos empresas que emitieron facturas para justificar los gastos, una de ellas considerada como una usina de facturas truchas por la AFIP, Cotex SA, y la otra era Ediciones e Impresiones Rumbos, que emitió facturas genéricas sin detalle, como por ejemplo hojas A4 por millones de pesos o útiles de librería por cientos de miles.

Los únicas rendiciones de cuentas alcanzan el 39% de lo transferido, dijo el fiscal, y lo único "aprobado" fue aquello que validaron los funcionarios públicos imputados y sobre lo que se hallaron facturas truchas y de firmas vinculadas al Polo Obrero por \$36 millones.

"Se ha podido acreditar la existencia de un grave hecho de corrupción: una maniobra defraudatoria en perjuicio de la administración pública a partir de un acuerdo de voluntades entre funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y, cuando menos, las autoridades de la organización Polo Obrero, quienes, encontrándose a cargo de la administración y el cuidado de los fondos públicos que el Estado nacional destinaba a las políticas sociales en favor de los más vulnerables, deliberadamente violaron sus deberes en pos de lograr un beneficio económico indebido y el consecuente perjuicio al erario público, que, cuando menos, ascendióa la suma de \$36.144.418", sintetizó el fiscal.

Pollicita dijo que mientras el Polo Obrero trataba de demostrar al
Estado en qué se gastaba el dinero
en la efectiva prestación de tareas
de 20 horas semanales por parte de
más 6000 beneficiarios en todo el
país, durante 4 años, sus integrantes registraban en cuadernos cómo
cada una de las personas asistía a
actividades políticas, movilizaciones, rastrillajes, pegatinas y acampes, y se llevaba un registro paralelo
del dinero que recibían. •

**EN OFF** | La trastienda de la política

Texto Jaime Rosemberg

### El jefe de los espías tuvo un inesperado gesto de acercamiento a China

Neiffert estuvo en la celebración del 97º aniversario del Ejército Popular de Liberación

"¿Pero no era que no teníamos relaciones de Estado a Estado y solo nos manejábamos entre privados?", ironizó uno de los presentes cuando vio entrar al salón del Hotel Sheraton a Santiago Neiffert, jefe de los espías y titular de la resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

El mediodía del viernes, la embajada de China en Buenos Aires organizó un homenaje por el 97º aniversario de la creación, en 1927, del Ejército Popular de Liberación de China, el gigante asiático donde el Partido Comunista es eje y rector de la vida política y económica del país.

Sin rastros de su jefe político, el asesor todoterreno Santiago Caputo, Neiffert llegó a la celebración militar china junto a algunos colaboradores, como Alejandro Walter Colombo, uno de los cuatro secretarios que tiene el renovado organigrama de la central de inteligencia.

De buen humor, y luego de saludar al embajador Wang Wei, Neiffert conversó con algunos de los invitados, como el secretario de Relaciones Internacionales de Pro, Fulvio Pompeo, y el diputado provincial y exfuncionario bonaerense Fabián Perechodnik.

Nadie quiso contar si los \$100.000 millones en fondos reservados, otorgados a la SIDE vía decreto la semana pasada formaron parte de la conversación. Ajenos a estos diálogos, en otros sectores del salón estaban el excanciller kirchnerista Jorge Taiana, la dirigente del Instituto Patria María del Carmen Alarcón y cuadros del macrismo como



Neiffert, junto a Pompeo y Perechodnik

Fernando Straface y el exembajador en China Diego Guelar.

#### Discurso

Sin entrar en polémicas, el embajador Wang hablóen su discurso de los puntos en común con la Argentina. "Defendemos juntos la pazy la estabilidad del mundo", dijo Wang, sin menciones al conflicto derivado por las críticas del embajador norteamericano Marc Stanley a la base aeroespacial china en Neuquén, como tampoco a las declaraciones de la canciller Diana Mondino - "los chinos son todos iguales"- o la controversia por el swap de monedas, que Pekín finalmente renovó con la Argentina sin solicitarle al Gobierno un desembolso que hubiera desequilibrado sus cuentas.

Hombre de las filas del exintendente de Malvinas Argentinas Jesús Cariglino, Neiffert escuchó también al embajador chino afirmar sobre China y la Argentina: "Hemos venido trabajando juntos y hemos tenido una estrecha colaboración en los foros internacionales". Wang también anticipó que en los próximos años se dará una "profundización de la modernización del estilo chino", con eje en una "política exterior independiente y de paz".

Luego de escuchar los discursos y los himnos de ambos países, Neiffert dejó el hotel del barrio de Retiro. Su misión había sido cumplida, más allá de que la anunciada visita de Milei a China no pasó, hasta ahora, de un anuncio extraoficial que voceros del Gobierno se empeñaron en sostener, sin avances concretos. •

#### El CCK tendrá (otro) nuevo nombre: Sarmiento

La discusión fue larga y, según cuentan los que la escucharon, tuvo variados y muy debatidos nombres en danza.

Finalmente, el Centro Cultural Kirchner será rebautizado, dentro de pocos días, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, en el renovado edificio de Correos, brevemente renombrado Palacio Libertad.

Sede de la Secretaría de Cultura, que encabeza Leonardo Cifelli, y bajo la mirada siempre atenta de Karina Milei, el edificio que fue emblema de la cultura kirchnerista albergó por estos días actividades infantiles por las vacaciones de invierno mezcladas con exposiciones de la artista plástica Marta Minujín y el "Pochoclo Sinfónico", música de películas a cargo de la orquesta de la Fuerza Aérea. Eventos tal vez algo diferentes de los programados durante los distintos gobiernos kirchneristas.

Otras opciones de nombres, como los del actor Alfredo Alcón o el músico de tango Astor Piazzolla, fueron descartadas por no generar consenso y se optó por Sarmiento, el expresidente que solía polemizar arduamente con Juan Bautista Alberdi, uno de los próceres más cercanos al corazón presidencial. •

#### Adorni recibe consejos a distancia de un antecesor

Dueño de un estilo personal que ya se hizo marca registrada a través de sus habituales conferencias de prensa y participaciones polémicas en redes sociales, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, sigue marcando en buena medida la agenda mediática del gobierno de Javier Milei.

Claro que su performance (que algunos ligan a una eventual candidatura a legislador el año que viene) es seguida de cerca por sus antecesores en el cargo, entre ellos el radical Juan Pablo Baylac, otrora vocero del presidente Fernando de la Rúa en la última etapa de su frustrado paso por el poder.

En los espacios de "rosca" de la política en su ciudad, Bahía Blanca, que sue le frecuentar, Baylacse muestra elogioso de su sucesor, al que considera "una buena persona y un buen profesional", aunque no lo ha tratado demasiado.

De todos modos, no deja de darle consejos a la distancia, como por ejemplo, que deje el modo diario de conferencias de prensa en Balcarce 50, "Es indispensable que regule, porque un vocero no puede gastar las palabras. Debe hacerla 2 o 3 veces por semana. Y aparecer en temas puntuales", dice Baylac, a modo de paternal recomendación. •

### El regreso del embajador de Brasil a Buenos Aires

Algunos comensales se sorprendieron al verlo, luego del revuelo que generó su partida. El embajador de Brasil, Julio Bitelli, fue parte el viernes de los festejos por el día de la independencia de Perú, en la señorial sede diplomática de ese país en pleno barrio de Palermo.

Siempre con andar sigiloso pero muy activo, Bitelli había sido llamado "a consultas" por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva luego del sonado viaje del presidente Javier Milei a Camboriú, donde participó de una cumbre conservadora y se encontró nada menos que con el expresidente Jair Bolsonaro, rival político del líder del PT.

Rodeado por sus pares (estuvieron presentes diplomáticos de EE.UU., México, la Unión Europea, Chile, Paraguay, Costa Rica, Marruecos y Serbia, entre otros), Bitelli conversó un rato con Amador Sánchez Rico, representante de la UE, y degustó los manjares peruanos, miende ese país y anfitrión, Carlos Alberto Chocano Burga, enfati-

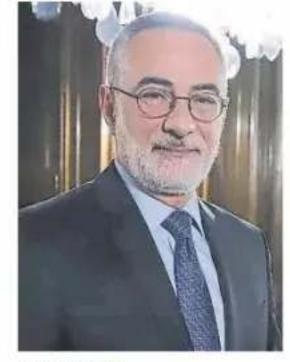

Julio Bitelli EMBAJADOR DE BRASIL

zar sobre el vínculo bilateral en su discurso ante los presentes, entre ellos el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos de la Cancilleria, Mariano Vergara. "Lo tuvieron unos cuantos días allá en Brasilia dando explicaciones", contó uno de sus interlocutores.

No llegó a cruzarlo Luis Petri, tras escuchaba al embajador el ministro de Defensa que también participó de la recepción, unos minutos más tarde. •

### Zamora rockero, la sorpresa que faltaba

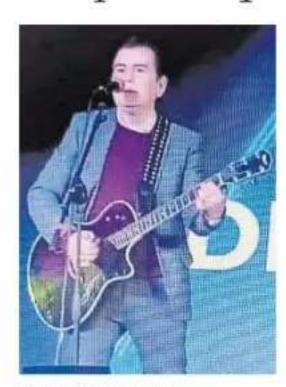

Gerardo Zamora GOB. SANTIAGO DEL ESTERO

Serioy algo incómodo se lovio al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el 9 de julio Tucumán, en la que firmó junto a otros mandatarios el denominado Pacto de Mayo, impulsado por el presidente Javier Milei.

Días después, el gobernador, que maneja diez votos estratégicos en el Congreso (siete diputados y tres senadores), dejó una imagen opuesta y a la vez

sorprendente, jugando de local y haciendo gala de habilidades musicales desconocidas para el gran público.

En efecto, un Zamora subido sin complejos al escenario, con manejo virtuoso de guitarra eléctrica y armónica, fue uno de los puntos altos de la tradicional y popular Marcha de las Cuerdas y Fuelles, fiestas musicales que el gobernador (¿ex?) kirchnerista puso en marcha en sus épocas de intendente de la capital santiagueña y que se reeditó días atrás.

"¡Me gustas mucho!", entonó el gobernador, siguiendo al pie de la letra el tema homónimo del grupo Viejas Locas, en la que su autor, Cristian "Pity" Alvarez, describe de modo desenfadapasado, en la Casa Histórica de do virtudes corporales de una persona a la que le declara su

"El gober en modo rock", titula elizabethcor7, la usuaria de TikTok que subió el video, toda una rareza con miles de visitas interesadas en la performance del mandatario, por lo visto con veta artística escondida. •



# Los mejores deportistas están en París y sus mayores hazañas, en LA NACION



#### Armamos un gran equipo para brindarte la mejor cobertura.

Enviados especiales, resultados en vivo, entrevistas exclusivas, la agenda de cada disciplina, el medallero y un podcast con historias inspiradoras de atletas argentinos.

La emoción y la grandeza de los Juegos Olímpicos, en un solo lugar.



### **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de **Francisco Olivera** www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar TURISMO EN VACACIONES

#### Alta ocupación, viajes cortos

La mayor parte de los destinos turísticos del interior tuvieron en las vacaciones de invierno una ocupación que va del 70% al 100% y con permanencias de entre 4 y 5 días, informó la Cámara Argentina de Turismo.

### Compras con cambio de hábito: se usan más cuotas y se va más veces al comercio

**SONDEO**. Las ventas siguen bajas, pero la menor inflación les dio impulso a las tarjetas de crédito y desapareció el apuro por acumular stock para no perder frente a los precios

#### María Julieta Rumi

LA NACION

Distintos informes privados vienen señalando una fuerte baja del consumo de los hogares argentinos, con caídas interanuales de doble digito este año. Sin embargo, según un estudio de la principal proveedora de servicios de pago, que reúne la información de los distintos medios de transacción que ofrecen los comercios, el consumo con tarjetas de crédito creció en el segundo trimestre del año impulsado por los planes de cuotas y una nueva estrategia de ahorro de los argentinos, que sería hacer las compras por partes.

Es decir, más allá de los registros en volumen, habría un significativo cambio de hábito al momento de comprar: los clientes han dejado de stockear para cubrirse de la inflación y aprovechan, en cambio, la financiación para pagar desde bienes intermedios hasta de consumo. Y hay también una mayor racionalización: se compra lo necesario para cada día o semana, sin el impetu por ganarle a la escalada de precios acumulando en una sola operación.

Según el índice Payway, que recopila información de terminales POS, QR, sistemas propios, e-commerce, información de mercado y estadísticas proporcionadas por el Indec y el Banco Central, en el segundo trimestre del año, las transacciones de compra con tarjeta de crédito crecieron 9,83% contra el mismo período del año pasado y 6,97% si se compara con el primer trimestre de 2024.

Estose relaciona con el crecimiento de los planes de cuotas en el segundo trimestre por el relanzamiento
del programa gubernamental Cuota
Simple, la reaparición de las cuotas
sin interés y la baja de la tasa de referencia dispuesta por el Gobierno.
En concreto, entre abril y junio los
planes con cuotas representaron
29,09% del volumen del consumo
con tarjeta de crédito, mientras que
en el primer trimestre ascendían a
20,26%, y en el segundo trimestre de
2023, a 22,14 por ciento.

En tanto, si se mira en particular el programa Cuota Simple, en el segundo trimestre de este año creció de 40,68 a 45,28% el volumen de los pagos en seis cuotas en detrimento de la opción de tres cuotas, que decreció de 51,30 a 45,56%. A mediados de este período (17/5) se sumaron las opciones de nueve y 12 cuotas.

"Hay una estrategia de cuotas, como una manera de bajar los precios, pero por el plan de pago y no porque baje el precio directamente. Tiene

#### NUEVOS PATRONES DE CONSUMO



Golpeados por la crisis, los clientes buscan alternativas en plazos más largos

9,83%Subió el uso de la tarjeta

Las transacciones con crédito crecieron 9,83% contra el mismo lapso del año pasado y 6,97% si se compara frente al primer trimestre. 29,09%

Los planes con financiación representaron 29,09% del consumo con tarjeta de crédito, mientras que en el primer trimestre ascendían a 20,26%.  $45,\!28\%$ 

Dentro del programa oficial, un 45,25% del volumen de los pagos se hizo en seis cuotas. El 17 de mayo se sumaron las opciones de nueve y 12 cuotas.

que ver también con el salto que hubo a principios de año: muchos vendedores ajustaron los precios a un dólar mucho más alto de \$2000 en algunos casos", explicó Florencia Fiorentin, de Epyca Consultores.

El índice Payway también hace una medición de las transacciones por rubro con todas las tarjetas (crédito, débitoy prepaga) que mostró un comportamiento dispar en el segundo trimestre del año. Todo lo que representa tickets altos como construcción, hogar y electro, indumentaria y restaurantes cayó fuertemente contra igual período del año pasado: 16,26%, 13,10%, 8,54% y 7,32%, respectivamente, mientras que farmacias, estaciones

de servicio, supermercados y entretenimiento crecieron un 2,87%, 16,39%, 21,88% y 30,93%.

Consultada por el desempeño en supermercados y estaciones de servicio, Fiorentin dijo que se deben estar haciendo las compras en partes. Es decir, divididas sobre la base de lo que se necesita en el día para controlar el gasto y porque no se tiene miedo de que los productos peguen un salto de precio si se va a comprar más adelante. "Se trata de compras más pequeñas, de menores montos, con el objetivo de racionalizar el consumo, controlarlo mejor. El año pasado seguramente se compraba lo máximo posible en una sola compra (llenabas el tanque

y el changuito) y ahora, como la inflación es menory los ingresos están muy abajo en términos reales, tiene más sentido ir comprando de a poco, por eso son más las transacciones. Se evitan los grandes gastos y eso hace que llenes el tanque y el changuito de a varias compras", explicó.

Según Fiorentin, el segundo trimestre de 2023 fue un trimestre de aceleración del consumo en términos de circulación del dinero por la aceleración de la inflación: se gastaba lo máximo posible en el menor lapso para adelantarse a los valores futuros más caros. "En comparación, las expectativas ahora son menos negativas respecto de la inflación (en ese momento

había expectativa de que se acelerara, ahora es de que siga bajando), y además predominan otras preocupaciones, como los ingresos o el trabajo", apuntó, y recordó que la tarjeta de crédito es el mecanismo de financiamiento más barato y accesible siempre que se pague el total del resumen y no el mínimo.

Por último, según el informe, el uso de QR creció cuatro veces en el segundo trimestre con respecto al año pasado por el crecimiento en todos los medios de pago (tarjeta de crédito, débito y transferencias), mientras que los pagos con billeteras contactless también se multiplicaron en igual magnitud en el mismo lapso.

"La nueva normativa de la Secretaría de Comercio, que entra en vigor en su totalidad el 12 de septiembre, permitirá al usuario pagar sin entregar su tarjeta, lo cual continuará impulsando el cambio de hábito hacia los pagos sin contacto, el mecanismo más simple y rápido del mercado", concluyó Emiliano Porciani, chief business officer de Payway.

Más allá de comprar en partes, otro informe que sacó recientemente la consultora Taquion dice que 6 de cada 10 argentinos afirman que su nivel de consumo disminu-yó. Consultados acerca de cómo describirían su nivel de consumo actual en comparación con el año pasado, el 36% dijo que disminu-yó significativamente; el 24%, que lo hizo ligeramente; el 23%, que se mantuvo estable; el 9%, que aumentó ligeramente, y el 8%, que aumentó significativamente.

"El consumo se ve claramente afectado en comparación con el año pasado en un contexto de fuerte recesión. Sin embargo, no es igual para todos los rubros. Lo que más postergan los argentinos son los consumos de largo plazo", afirmó el monitor de retail y consumo masivo.

En los últimos tres meses, el 62% de los argentinos compraron al menos un artículo de ropa y calzado, solo el 39% compró tecnología o electrodomésticos, y uno de cada dos realizó una compra relacionada con el ocio. En este contexto, al menos siete de cada 10 argentinos priorizaron marcas que ya conocían en sus últimas compras. "El precio suele ser la variable de mayor peso, aunque para bienes de mayor vida útil, como electrodomésticos, la calidad pasa a tener un rol destacado. Sin embargo, sobre el precio se impone la familiaridad: en alimentos y bebidas un 48% cambiarían de marca priorizando el precio, pero el 84% compran marcas que ya conocen", apuntó.

"¿Cuándo cambiamos un hábito de consumo? A veces, ni en las peores circunstancias", agregó Sergio Doval, fundador de Taquion. "Es la cercanía, la seguridad y lo conocido que nos brinda ese contexto para que, en el momento de esa acción emocional y etimera de la compra, decidamos en este mundo de tanto cambio y estímulos refugiarnos en los elementos que nos dan previsibilidad. Esta marca me va a cuidar, esta hace productos de calidad, esta es la que invierte para mejorar, esta es la que piensa en mí. Qué historia cuentan las marcas, ese es el espacio que van a captar en el corazón e imaginario de las personas". •

ECONOMÍA 23 LA NACION | LUNES 29 DE JULIO DE 2024

entro de pocas semanas arrancará el debate por el presupuesto 2025, después de que el proyecto ingrese en Diputados, a mediados de septiembre. Aunque el texto y los números todavía no se conocen, su tratamiento y aprobación podrían marcar para la Argentina un punto de inflexión, pero que nadie se atreve a asegurar.

En los papeles todo indica que el escenario pinta para un cambio favorable: el gobierno de Javier Milei es el primero en décadas que practicael culto al equilibrio fiscal (con superávit financiero en los últimos seis meses, aunque con postergaciones de pagos), refrendado además por 18 gobernadores con su firma en el Pacto de Mayo, que a su vez propone bajar el gasto a más largo plazo a 25% del PBI, casi 15 puntos menos que en los últimos 15 años de gigantismo estatal.

Pero esa perspectiva choca contra la folclórica política argentina de aprobar leyes presupuestarias "de goma", con gastos que se van estirando más que los ingresos por desajustes macroeconómicos, que casi nunca han sido cumplidas pese a la sistemática suba de la presión tributaria. También fueron procíclicas; o sea, con gastos sin techo en épocas de vacas gordas y escasez de recursos en las de vacas flacas. De ahí que, según el Iaraf, en los últimos 63 años hubo nada menos que 57 con déficit fiscal primario (sin incluir intereses de la deuda) que debieron ser cubiertos con endeudamiento interno o exen 2023, después de imponerse en las PASO, que en 112 de los últimos 122 años la Argentina había registrado déficits financieros.

Entre los especialistas hay consenso en que la alta inflación ha sido causay consecuencia de que los presupuestos no fueran creíbles ni cumplibles. "Con inflación no hay ley de presupuestoqueaguante", sentencia Marcos Makón, exsubsecretario de Presupuesto (1991-1996) y exdirector de la oficina de presupuesto del Congreso (2011-2023). Además, cree necesario cambiar el enfoque de la metodología. "La clave no es si el gasto es alto o bajo, sino eficiente. Como el Estado produce bienes y servicios que son cuantificables, debería establecerse una cuenta insumoproducto para medir su eficiencia".

Otro experto, Alcides Saldivia, exsubsecretario de la Oficina Nacional de Presupuesto, concuerda con el daño que produce la inflación en las cuentas fiscales y considera que

#### **CUENTAS PENDIENTES**

### La oportunidad de sepultar una maldición: los presupuestos de goma

Néstor O. Scibona

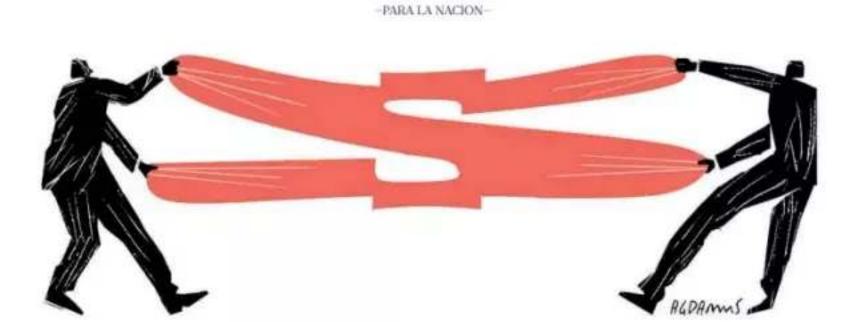

si bajara a 5% anual los conflictos se reducirían. Peroañade que el Estado debe ser lo más chico posible para cumplir con sus funciones básicas. "En las economías latinoamericanas, principalmente, el tamaño y la ineficiencia van de la mano".

La inercia inflacionaria es ahora una de las grandes incógnitas para el presupuesto 2025, ya que el IPC acumularia en diciembre de este año un alza interanual del 137%, según el último relevamiento de expectativas del Banco Central. Aun así, Osvaldo Giordano, exministro de Finanzas terno. Incluso el propio Milei afirmó de Córdoba, efimero titular de la Anses con Mileiy actual director del Ieral, de la Fundación Mediterránea. cree que la prioridad del Gobierno será bajar la inflación en los próximos meses, pero a costa de recesión, mientras no defina el régimen monetario y cambiario.

> Otro interrogante es cómo se compensará el impacto del próximo fin del impuesto PAIS sobre los ingresos del Tesoro, que además tendrá más presión, al absorber la deuda del BCRA. LA NACION intentó consultar a la Secretaría de Hacienda, pero no obtuvo respuesta.

> Makón enfatiza que la Argentina es el único país del mundo donde se puede subir el gasto por DNU que, a su vez, el Congreso nunca rechaza. Pero recuerda que para modificar esta figura habría que reformar la Constitución. Ricardo Gutiérrez, exsecretario de Hacienda, no advierte necesidadni urgencia para modificar el presupuesto por DNU, ya que los eventos que los justificarían son pre

visibles salvo en caso de shocks externos como el efecto tequila, en 1995.

Saldivia, por sulado, propone revisar todas las leyes que rigen el sector público nacional no financiero para mejorar la calidad normativa del presupuesto y derogar aquellas más distorsivas, entre las que menciona la ley complementaria permanente de presupuesto (11.672), "que es un basural adonde van a parar todas la escorias y distorsiones presupuestarias y no presupuestarias que se sancionan en la ley anual. Tiene 180 artículos".

(23.283), que califica como una fuente de privilegios que eluden normas presupuestarias. Uno de ellos, expuesto recientemente, es el caso de la Asociación de Concesionarios de Automotores con el fondo que maneja desde los 80 y que contrata a más de la mitad del personal del Ministerio de Justicia (2800 empleados adicionales a los casi 2000 de planta) a cambio de una comisión de 4% por pagos de sueldos e incentivos. Una tercera ley derogable sería la de solvencia fiscal (1996), por su inutilidad normativa para evitar que aumente el endeudamiento.

Paralelamente, propone sancionar una nueva ley de administración financiera, ya que la actual (24.156) "sufrió en más de 30 años tantas mutilaciones que ya es un colador irrecuperable". De ahí que recomiende modernizarla y darle carácter de ley orgánica, para que sea aprobada por mayorías especiales en el Congreso, al igual que sus eventuales modifi-

caciones. Saldivia agrega que otro riesgo de fracaso de las reformas es el principio de que una ley posterior deroga o modifica la anterior, con lo cual distorsiona sus objetivos.

Saldivia y Gutiérrez coinciden en que el resultado financiero (base devengado) establecido por la ley de administración financiera es el indicador fiscal más completo y relevante, pese a que la práctica motorizada por el FMI ha llevado a utilizar el resultado primario (base caja), que no refleja el endeudamiento neto.

ta pendiente es desde hace 28 años el régimen de coparticipación previsto por la reforma constitucional de 1994, que debía haber sido aprobado en 1996. Los consultados descreen que pueda sancionarse una nueva ley en reemplazo de la votada en 1988, durante el gobierno de Alfonsin, porque debería contar con la adhesión unánime de las provincias y no hay indicios de que estén dispuestas a resignar recursos. Otro tanto ocurre con la Nación.

Saldivia se inclina por una ley de coordinación fiscal y acuerdos complementarios para corregir el sesgo distribucionista de la actual coparticipación entre provincias, así como computar en cada caso todos los recursos provinciales como regalías, leyes especiales y el gasto directo del Estado nacional en obras públicas.

Gutiérrez y Makón coinciden en que la mejor salida sería la propuesta formulada por Giordano en el libro Una vacuna contra la decadencia

(2022), en coautoría con Jorge Colina y Carlos Seggiaro. Consiste en no redistribuir recursos, sino competencias tributarias entre el Estado nacional y los provinciales, que se financiarían con dos impuestos: a las ventas y al patrimonio.

En el primer caso, Ingresos Brutos y las tasas municipales de industria y comercio quedarían subsumidos en el IVA, con lo cual cada provincia recibirá lo que se pague en su territorio con una alícuota más alta para compensar la eliminación de esos tributos, uniforme a nivel nacional ya cargodela AFIP. El segundo se basaría en Bienes Personales unificado con los impuestos patrimoniales que administran las provincias (inmuebles, automotor, embarcaciones), que serán gravados dentro de su territorio y con las alícuotas que fije cada una. En cambio, Sellos sería eliminado de manera inmediata. También prevé para las provincias más rezagadas un fondo de convergencia para compensar la pérdida de coparticipación financiado por el impuesto al cheque con un cronograma progresivo de reducción.

A dos años de haber presentado esta reforma, Giordano no desconoce las dificultades que implicaría lograr mayoría en el Senado. Pero al menos cree que sería más factible que la unanimidad requerida por la Constitución de 1994. Los antecedentes tampoco ayudan. En la década del 90 hubo varios pactos fiscales y en las posteriores, leyes de respon-Sin embargo, además de estas sabilidad fiscal con adhesión de las Otra es la de entes cooperadores cuestiones técnicas, la mayor cuenincumplidas sin ninguna sanción.

Saldivia contrasta estos fracasos, queatribuyea la idiosincrasia argentina de eludir las normas, con el éxito que tuvieron leyes similares -incluso con más artículos-en Colombia y en Brasil, donde su incumplimiento fue motivo del juicio político que en 2016 destituyó a Dilma Rousseff. •

### Arte & Antigüedades



### clasificados

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

CIRCULACIÓN NACIONAL

COMUNIDAD DE negocios

SÁBADOS CON TU DIARIO

NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS



Otros

EX-2022-23211504-GCABA-DGDYPC. 11 de junio 2024. El Director General dispone: Articulo 1º - Sancionar a DESPE-GAR.COM.ARS.A. CUIT 30-70130711-5, con multa de DOS (2) Canasta Básica Total (CBT), Tipo Hogar 3, publicada por el INDEC, al valor vigente a la fecha del efectivo pago, por haber incurrido en infracción al artículo 19 de la Ley 24.240. Fdo. Carlos Lionel Traboulsi. Dirección General Defensa y Protección del Consumidor, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-CBAS-2024 CBAS - CORPORACION BUENOS AIRES SUR S.E.

#### PLAZA BARRIO OLÍMPICO- COMUNA 8

Objeto: "PLAZA BARRIO OLÍMPICO- COMUNA 8" ubicado en la esquina correspondiente a la intersección de las calles Boulevard Olímpico José Zubiaur y Alberto Zorrilla, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Presupuesto Oficial: \$339.635.131,96 (pesos trescientos treinta y nueve millones seiscientos treinta y cinco mil, ciento treinta y uno con 96 ctvs.) IVA incluido.

Plazo de ejecución de la Obra: 90 (noventa) días corridos

Visita de obra obligatoria: la visita de obra deberá realizarse hasta el día 07/08/2024 y será coordinada por personal de la CBAS. Contacto: Gerencia de Obras-Teléfono celular +54-9-11-6661-1200, Dr. Martin Fiorito - art. 2.7 PCP.

Garantía de mantenimiento de Oferta: \$17.000.000,00 (pesos diecisiete millones). Deberá presentarse en el Sobre Nº1- art 3.4.1 PCG, y en las formas de constitución establecidas en el numeral 3.5 del PCG.

Presentación de ofertas: La recepción de las ofertas se efectuará en la CBAS, Av. Intendente Francisco Rabanal 3220- CABA. Sector: Mesa de entradas - PB. Hasta las 11:30hs del día 14/08/2024 - art. 2.6 PCP.

Apertura de ofertas: El acto de Apertura de Ofertas se realizará en la CBAS – 3er. piso, a las 12:00hs del día 14/08/2024 - art. 2.6 PCP.

Consultas: de lunes a viernes, en el horario de 10:30 a 16:30 hs. licitaciones@cbas.gob.ar; szavaleta@cbas.gob.ar; mzappino@cbas.gob.ar, hasta el día 07/08/2024 conforme al art 2.8 PCP. Pliegos: la documentación será gratuita y deberá ser descargada de la Página Web: https://buenosaires.gob.ar/corporacionsur/licitaciones/encurso





LA NACION | LUNES 29 DE JULIO DE 2024 24 SOCIEDAD

### SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de Carlos Sanzol www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### UN JUEGO QUE IMPACTA EN EL DESARROLLO

Los chicos que practican ajedrez destacan el valor social e integrador del deporte. También subrayan que la disciplina los ayuda a organizarse



"Me ayudó con la concentración, a recordar cosas más fácilmente, saber que no siempre se gana y que aprendemos de nuestros errores"



"Lo mejor es pasar tiempo con mis amigos en el club, también disfruto mucho de estudiar y jugar con oponentes que tengan más nivel que yo"

oncentración, orden, memoria y amistad. Los valores y las habilidades básicas se desarrollan desde la infancia, y un deporte que está en auge entre los chicos desde la pandemia los impacta: el ajedrez.

En épocas de hiperconectividad tecnológica, son muchos los niños que se vuelcan a esta disciplina con una pasión quizá comparable a la que produce el fútbol para los argentinos. De hecho, también es considerado un deporte (por el Comité Olímpico Internacional) y, como tal, se realizan torneos-locales e internacionales-, se obtiene puntaje y se escala en un ranking de jugadores.

Los chicos que se inician en esta actividad, generalmente a partir de los seis o siete años, lo ven como un espacio en donde las oportunidades son inabarcables: desde la conexión lúdica con otras personas hasta la propia superación, la mejora en el rendimiento escolar. y el desarrollo de estrategias y creatividad, entre otras.

De hecho, su popularidad sigue en aumento. En centros y clubes en donde se enseña esta disciplina detallaron que la pandemia de Covid-19 fue un punto de inflexión. Mientras que algunos ya jugaban en la escuela, muchos otros empezaron de forma virtual, porque, entre otras cuestiones, es fácil encontrar videos explicativos en la red.

"Todo el mundo jugaba en sus casas, los chicos también. Y a partir de ahí se llenaron las escuelas. Hubo mucho interés. Y ahora sigue en pleno ascenso. Pero el ajedrez virtual fue revolucionario para nuestro deporte", detalló Luciano Godoy, profesor de la Escuela Municipal de Ajedrez de Vicente López y entrenador de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

"En la Argentina se están viendo los frutos de la cantidad de chicos que estuvieron todo el día jugando durante la cuarentena. Hay muchos Faustino Oro, Candela Francisco, Ilan Schnaider-que en la pandemia dieron un salto tremendo", agregó.

Otro factor que le dio impulso a la disciplina entre los más jóvenes fue la aparición del campeón argentino Faustino Oro, de 10 años. "Es furor y le está sirviendo mucho a nuestra disciplina, porque se habla de él en todos lados, y llama la atención de los más chiquitos. Ellos quieren aprender a jugar gracias a él. Es su ídolo, porque no pueden creer que un chico de cuarto o quinto grado, como ellos, le haya ganado el campeón del mundo [el noruego Carl Magnus]", comentó Godoy.

El profesor nombró algunos, pero hay muchos más. Isabella Ortiz es un ejemplo. Tiene 12 años y estudia ajedrez desde los seis. Participó de un programa municipal en las escuelas de Vicente López que brinda clases en jardines de infantes (la iniciativa Peoncito) y se extiende durante la primaria, la secundaria y la universidad.

Mónica Ortiz, su madre, contó que Isabella se apasionó enseguida. Le compraron su primer tablero y, cuando entró a tercer grado y llegó la pandemia, decidió tomar clases online que dictaba la municipalidad. Tenía ocho años, sus compañeros eran todos adultos y ella era una chica tímida que no se animaba a participar activamente.

El fenómeno se registra en chicos desde los seis años, que durante la cuarentena descubrieron el deporte online; los expertos destacan que la disciplina mejora la concentración y la memoria

### Furor por el ajedrez. Faustino Oro impulsó el interés, que crece desde la pandemia

Texto Luján Berardi



Uno de los torneos infantiles que se hacen en el Club Villa Martelli

GENTILEZA

Así dieron con Godoy, el profesor.

"A la segunda clase, el profe me mandó un audio en el que me decía: Yo tengo experiencia preparando jugadores de alto rendimiento. Isa no es buena, es buenísima, y además siente una pasión por el ajedrez increíble", recordó Mónica.

Godoy les insistió para que la inscribieran en el Club Villa Martelli, que forma parte de la Escuela Municipal de Ajedrez, y que empezara a jugar de forma presencial.

Salió tercera en el primer torneo en el que participo. A los dos meses, con solo nueve años, jugó su primer campeonato argentino y terminó subcampeona. A principios de 2024 obtuvo el título de Campeona Argentina Femenina Sub-12, puesto que comparte con Mía Morena Alvarez.

Federación Argentina de Ajedrez (FADA). Van de la categoría sub-8



Faustino Oro

INSTAGRAM a la sub-18, siempre siguiendo los

números pares. Este año se disputó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), durante un fin de

semana en el que hubo ola de calor. El torneo se jugó durante dos Los campeonatos los organiza la días y se canceló cuando faltaban tres rondas para terminar, porque muchos chicos empezaron a des-

vanecerse. Mía Morena Álvarez e Isabella habían logrado la misma cantidad de puntos, por lo que terminaron cocampeonas.

#### Un rito

Mía también se interesó por el ajedrez durante la pandemia, cuando veía jugar a su abuelo y su papá, un rito de todas las noches para pasar el rato. A esto se sumó que unos años más tarde en el colegio se hablaba mucho de este deporte entre los compañeros. Tenia nueve años cuando entró a un taller en Tigre. A las tres semanas jugó su primer torneo escolar. No le fue bien, pero esto la motivó a seguir aprendiendo.

"Su papá míraba videos en YouTube para después explicarle lo que entendió. Mejoró un montón, y a los dos meses logró el primer puesto sub-10 en el mismo torneo", detalló su madre, Cintia Gisela Vargas.

El ajedrez tiene muchos beneficios que tanto los chicos como sus familiares destacan. En el caso de Mía, su madre contó: "A los dos años de haber comenzado, ya no es un hobby. Es una deportista de alto rendimiento, dedica muchas horas al día a su entrenamiento. Lo bueno es que agudizó tanto su mente que el colegio no le cuesta para nada: aprende nuevos temas mucho más rápido que antes, su maestra le da lecciones de matemática de años más avanzados, porque si no se aburre en la escuela".

#### Cambios

Otro ejemplo es el de Felipe Lowe. Jimena Gómez, su madre, explicó que él se portaba mal en el colegio y que "el ajedrez lo ayudó mucho a ordenarse". También el juego tiene un costado social: "Uno tiende a pensar que el ajedrez es un juego solitario. Pero lo lindo es que en el club se hizo muchos amigos. Tiene su grupo de pertenencia, es muy sano, hay compañerismo".

Felipe tiene trece años recién cumplidos. A los siete-estaba en segundo grado-, la maestra lo mandó a una clase de matemática de sexto, una técnica para que "se calmara", explicó Gómez. Cuando llegó, la profesora estaba explicando cómo se movían las piezas de ajedrez. Así empezó a jugar con los chicos más grandes y después, hasta con su psicólogo, Fabio Tula. Él fue quien le aconsejó a Gómez que lo inscribiera en una escuela de ajedrez. Felipe estuvo de acuerdo. Con el tiempo se fue enganchando cada vez más y el año pasado ingresó al club donde enseña Godoy.

Él mismo reconoce un fuerte impacto del juego en su vida cotidiana: "El ajedrez me ayudó a organizarme en el estudio. Miro videos o cursos, me gusta tomar apuntes, hacer resúmenes y esquemas, y después lo puedo usar en el colegio". Su madre agregó que también le sirvió para controlar la impulsividad y la concentración.

La diferencia de edades entre los jóvenes que practican este deporte también es un punto a destacar. Así lo hizo Mercedes Córdova, madre de Tomás Del Priore. Él se inscribió en un taller extracurricular que daban en su colegio, Saint Martin in the Fields, cuando estaba en segundo grado. Se "enganchó" enseguida, y hasta hoy, que está cursando sexto, sigue asistiendo. "Creo que lo ayudó en su vida personal y escolar, porque fomenta el uso de la concentración, aceptar las reglas del juego, aprender a aceptar la frustración de perder. Además, juegan con diferentes compañeros y gente de otros grados. No es que el más grandote o el más alto va por otro lado, es un deporte distinto. Esto les permite, de pronto, tener talleres con multiplicidad de margen etario", detalló.

Guadalupe Encina es profesora de ajedrez y fundadora de la academia virtual ajedrez.ge. Jugó desde los siete años, ganó varios títulos locales y el primer puesto del panamericano en 2018. Esto se lo debe a su padre, que un día llegó con un tablero y le enseñó a jugar. Ella lo esperaba todos los días sentada a la mesa con el ajedrez armado para disputar juntos una partida.

"El ajedrez te ayuda mucho en la toma de decisiones, en el proceso de LA NACION | LUNES 29 DE JULIO DE 2024 SOCIEDAD 25



"El ajedrez me ayudó a organizarme en el estudio. Miro videos o cursos, me gusta hacer resúmenes y esquemas, y después los puedo usar en el colegio"

pensamiento. Aumenta la capacidad de análisis, impulsa la creatividad, ayuda a la concentración, es como un gimnasio para la mente, se suele decir. Si uno juega competitivamente, además, el manejo de la frustración tiene un impacto positivo en la vida. Por otro lado, cuando uno comete un error altera nuestro ego. Cuando perdés, sentís que no fuiste lo suficientemente inteligente", detalló.

Además de los factores cognitivos, Tula, el psicoanalista de Lowe, remarcó la importancia de reducir el tiempo de exposición frente a la pantalla: "Estamos viendo una sobreestimulación que está produciendo trastornos de ansiedad en niños. El ajedrez tiene un aspecto social muy importante: es un ambiente integrador, el que mejor juega ayuda al que juega un poquito peor para que vaya avanzando, es muy colaborativo". Y agregó la constancia que se necesita para estudiar y entrenar, y la necesidad de manejar la frustración de perder, aunque todo dependerá del niño y de su entorno familiar, ya que a veces puede haber presiones que se extrapolan de los padres a los hijos.

También Godoy se refirió a los aspectos positivos y opinó:

Las familias valoran el costado social del juego, que saca a los chicos de la gran exposición a las pantallas

Muchos niños empezaron a jugar en la pandemia y en pocos años lograron profesionalizarse

"Cuando uno aprende a jugar al ajedrez, aprende una habilidad para toda la vida".

Felipe, por ejemplo, remarcó los valores de la amistad y agregó lo que más le gusta: "Competir en torneos y tener el objetivo de superarme cada día mientras me divierto".

A su vez, Mía destacó: "Lo mejor es pasar tiempo con mis amigos en el club; también disfruto mucho de estudiar y jugar con oponentes que tengan más nivel que yo. Me gusta desafiarme, es más divertido perder con jugadores fuertes que solo ganar partidas fáciles. El ajedrez me ayuda a ser más ordenada en el colegio y con mis rutinas. Y siento que tengo más memoria".

Y para Isabella, un punto esencial es la felicidad que le produce sentarse frente al tablero: "La simple acción de jugar ajedrez para mí es maravillosa. Me ayudó con la concentración, a recordar cosas más fácilmente, saber que no siempre se gana, y que aprendemos de nuestros errores. Me gustaría llegar a ser GM [gran maestra] y algún día, campeona mundial"..

### Alzheimer: hallan que tests de sangre lo detectan con 90% de precisión

SALUD. Según un estudio, resultaron ser mucho más certeros que las pruebas cognitivas y las tomografías computarizadas; los expertos advierten que no predicen la enfermedad

#### Pam Belluck

THE NEW YORK TIMES

NUEVA YORK.- La ciencia acaba de dar otro paso crucial hacia el largamente ansiado objetivo de diagnosticarel Alzheimer con un simple análisis de sangre. Ayer, un equipo de investigadores informó que la prueba de sangre era significativamente más precisa que los tests cognitivos que los médicos tenían que interpretar y que las tomografías computarizadas que indican la presencia de esa enfermedad.

El estudio fue publicado ayer en la revista científica JAMA y revela que la prueba de sangre identifica correctamente el 90% de las veces si una persona que tiene problemas de memoria padece Alzheimer. En comparación, usando métodos estándar-o sea, sin costosas resonancias magnéticas ni invasivas punciones espinales- los especialistas en demencia acertaron un 73% de las veces, mientras que los médicos clínicos lo hicieron solo un 61%.

idea de medir la patología del cerebro de una persona viva era directamenteimpensable", dice Jason Karlawish, codirector del Centro Penn para la Memoria de la Universidad de Pensilvania, que no participó de la investigación.

Los resultados constituyen un hito en la búsqueda de formas económicas y accesibles de diagnosticar una enfermedad que afecta a más de 32 millones de personas en el mundo. Los especialistas indican que el hallazgo acerca un poco más al día en que los análisis de sangre de rutina contengan un ítem que mida el deterioro cognitivo, como ocurre con el colesterol.

"Actualmente hacemos mamografías, exámenes de PSA, de próstata y otras cosas para detectar muy tempranamente cualquier signode cáncer", señala Adam Boxer, neurólogo de la Universidad de California en San Francisco, que no participó en el estudio. Y añade: "Creo que pronto vamos a poder hacer lo mismo con el Alzheimer y quizás



La patología afecta a 32 millones de personas en el mundo

hasta con otras variantes neurodegenerativas".

Los análisis de sangre para el "Hasta hace no mucho, la sola Alzheimer están en proceso de de-desarrollarse unos 20 años antes sarrollo desde hace unos años. Por ahora se usan mayormente para evaluar a participantes de ensayos clínicos, y algunos especialistas. como Boxer, recurren a ellos para ayudar a determinar si la demencia de un paciente es causada por Alzheimer u otra enfermedad.

> La nueva investigación se realizó en Suecia y los expertos advierten que para que los resultados sean aplicados a otros lugares deben ser confirmados con ensayos sobre la población local.

> Los expertos recalcan que el análisis de sangre es solo un paso del proceso de detección y, lo que es más importante aún, puede usarse solo en personas con pérdida de memoria y otros síntomas de deterioro cognitivo, o sea que no sirve para predecir si pacientes cognitivamente sanos desarrollarán Alzheimer. "Si se detecta la patología en una persona sin deterioro cognitivo, no hay tratamiento para ofrecerle", explica Oskar Hansson, profesor de investigación clínica de la memoria

de la Universidad de Lund, en Suecia, y autor principal del estudio.

El Alzheimer puede empezar a de que aparezcan los síntomas, pero a veces la demencia no se desarrolla o las personas mueren por otras causas antes de que ocurra. Teniendo en cuenta eso, dice Hansson, "ante un resultado positivo, existe el riesgo de generar un cuadro de ansiedad y otras reacciones psicológicas negativas."

#### El trabajo

Las recomendaciones para el uso de los análisis de sangre podrían cambiar si los científicos descubren la capacidad de retrasar o detener la evolución de la patología en personas que aún no han desarrollado problemas cognitivos. Pero por ahora, dice Boxer, "la mayoría de nosotros sentimos que no sería ético usarlos en personas que aún no tienen síntomas, a menos que sea en el contexto de un estudio de investigación".

Los expertos también dicen que los análisis de sangre deberían realizarse solo después de administrar pruebas que evalúen la memoria

y las capacidades de pensamiento, y de tomografías computarizadas que busquen causas alternativas, como ACV o tumores cerebrales. Además, los resultados de los análisis de sangre deben ser confirmados por al menos uno de los métodos de referencia: tomografías por emisión de positrones o punciones lumbares para medir la proteína amiloide, que se acumula y forma placas en el cerebro de los pacientes con Alzheimer.

"Somos firmes defensores de que los pacientes sigan recibiendo el tratamiento estándar que reciben hoy en día, tanto en la atención especializada como en la atención clínica primaria", enfatiza Hansson en su informe.

A raíz de la reciente aprobación en Estados Unidos de los fármacos lecanemab y donanemab, que atacan la proteína amiloide, los análisis de sangre también pueden ayudara identificar a los pacientes que son elegibles para recibir esas drogas: los que están en la etapa leve de la enfermedad v tienen acumulación de amiloide en el cerebro.

El nuevo estudio usó un análisis de sangre centrado en una forma de proteína llamada tau, que forma ovillos en el cerebro de las personas con Alzheimer. Un estudio comparativo de varios tipos de análisis de sangre reveló que la medición de esa proteína, llamada ptau-217, es la evaluación más precisa de la patología. Esta proteína está más estrechamente relacionada con el deterioro cognitivo que la amiloide, y sus ovillos se forman más tarde que las placas amiloides en los pacientes. La prueba del estudio también rastrea la presencia del amiloide.

En Estados Unidos, solo los médicos e investigadores tienen acceso a esas pruebas de sangre, ya que no se comercializan. El año pasado empezó a venderse directamente a los consumidores la que mide solo el amiloide, pero generó inquietud entre los expertos. Así, la empresa decidió restringir su uso. •

Traducción de Jaime Arrambide

### Tres localidades de Santa Fe convocan a familias para repoblarse y reforzar sus economías

PLAN. Se trata de Maggiolo, Labordeboy y Carmen, en el sur provincial; buscan médicos y farmacéuticos

#### Josefina Gil Moreira PARA LA NACION

Tres pueblos del sur de Santa Fe buscan cubrir diferentes puestos de trabajo -como médico, farmacéutico y mecánico- y generar nuevos empleos. El objetivo que persiguen, a través del programa Bienvenidos a mi Pueblo, de la Fundación Es Vicis, es repoblar su territorio de forma sostenible y planificada, promover el desarrollo económico y lograr el arraigo de los jóvenes.

La fundación, que es una organización sin fines de lucro con sede en Suiza, impulsa el programa desde 2016. Este año, trabaja con los pueblos Maggiolo, Labordeboy y Carmen. "Son localidades que en los últimos años fueron perdiendo población, yeso termina generando una espiral de declive. Sin embargo,

hoy la tecnología, el trabajo remoto y el comercio online abren puertas a oportunidades y estos lugares se resignifican para nuevos habitantes, como también para sus vecinos actuales", dijo Mercedes Manfroni, coordinadora del programa.

Juan Fetter, presidente comunal de Maggiolo, contó que allí, donde actualmenteviven 2042 habitantes, en la década de 1980 había casí el triple. "Maggiolo tuvo su esplendor en la década del 80. Había industria, una fábrica de dulce de leche que era el emblema de la localidad, y el autódromo que era un símbolo de los años de oro", recordó.

Labordeboy y Carmen, los otros dos pueblos que forman parte de esta edición del programa, tienen 1011 y 1886 habitantes, respectivamente, y atraviesan realidades similares a la narrada por Fetter.

"Nuestra localidad, por la migración de jóvenes, se fue quedando mayoritariamente con una población adulta. A través del programa Bienvenidos a mi Pueblo, buscamos revertir esta situación recibiendo con los brazos abiertos a quienes quieran venir a buscar un nuevo estilo de vida", expresó Agustín Romegialli, presidente de la Comisión de Desarrollo del programa en Labordeboy.

Para identificar las oportunidades de negocios, desde la ONG realizaron una encuesta entre los vecinos y detectaron diversas necesidades, algunas de las cuales fueron clasificadas como prioritarias: médico clínico o pediatra, farmacéutico y emprendedores que tengan la posibilidad de generar empleo local. Las vacantes están abiertas hasta pasado mañana.

El programa tuvo su prueba piloto, entre 2016 y 2019, en Colonia Belgrano, una comunidad rural santafesina de poco más de 1000 habitantes.

Allí, la población creció un 10% en el primer año de implementación de la iniciativa. De hecho, se crearon 25 nuevos negocios, aumentó el empleo local en un 15% y la demanda de viviendas para alquilar subió un 595%.

En ese programa piloto, las nuevas familias mejoraron sus ingresos en un 40% en términos reales, mejoraron su calidad de vida, con mayor tranquilidad y seguridad", afirmó Manfroni.

Los interesados pueden inscribirse en https://bienvenidosamipueblo.org/formulario-para-remigrantes-que-deseen-recibir-el-programa-bienvenidos-a-mi-pueblo/. •

26 | SEGURIDAD LA NACION | LUNES 29 DE JULIO DE 2024

### **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Fernando Rodríguez www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

LA BANDA DEL PAISA

#### Condenas de entre 3 y 9 años

Joaquín "Paisa" Aquino fue uno de los primeros detenidos por el caso de la cocaina cortada con carfentanilo. Pero con el avance de la causa se comprobó que su droga no estaba adulterada. Eso no evitó que igualmente lo condenaran. El Tribunal Federal № 4 de San Martín le impuso 9 años de cárcel como líder de una banda; sus secuaces recibieron penas de entre 3

# Ya hay fecha para el juicio al clan Villalba por vender la droga que causó 24 muertes

EN SAN MARTÍN. Mameluco, sus dos hijos y otros veinte imputados estarán sentados frente a un tribunal federal a partir del 31 de octubre por el desastre de la cocaína con carfentanilo

#### Agustín Ceruse

PARA LA NACION

- -Estamos acá, supuestamente hay un re-bondi por esa porquería en todo San Martín.
- -Sí, ya sé, me dijeron, yo recién vengo de visita y me enteré todo el bondi, bolú...
- –Sí, sí, está todo el bondi.
- -Todo a la calle, tiraron todo a la cancha lo que estaba para tirar, hicieron todo cagadas...
- -Sacaron la droga fea, la sacaron a vender a la mañana.
- Son locos, también, eso estaba todo para no tirarlo, estaba todo para guardar, boludo.

Tras dos años de investigación, la organización narcocriminal liderada desde la cárcel por Miguel Ángel Villalba, alias Mameluco, y su hijo Iván Gabriel Villalba, el Salvaje, deberá rendir cuentas por haber vendido la cocaína con carfentanilo que mató a 24 personas y mandó al hospital a 80 consumidores más el 1º de febrero de 2022 en Puerta 8, Tres de Febrero, y en la villa 18, su histórico centro de operaciones en Billinghurst, partido de San Martín.

El juicio lo llevará adelante el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 5 de San Martín. El fiscal será Carlos Cearras y, de no mediar ningún imprevisto, comenzará el 31 de octubre próximo, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.

El mismo día del desastre, Mameluco reconoció en una conversación telefónica que era el dueño de la droga mezclada con el opioide sintético 100 veces más potente que el fentanilo. Pero, en esa escucha, lanzóun reclamoante Matías Parey Ruiz, alias Mocho: le recriminó que él había dado la orden de retirarla del mercado-luego de que, una semana antes, dos "probadores" terminaran internados apenas consumieron la sustancia-y que alguien lo desobedeció y la puso de nuevo en circulación.

El motivo inconfesable, que podría costarle la vida a quien lo admitiera, estaría vinculado con el móvil de un doble crimen, según pudo reconstruir LA NACION. La tarde del 2 de septiembre de 2021 en La Reja, Moreno, el clan Villalba le tendió una trampa a Rodrigo Omar Landriel, uno de los suyos, por quedarse con un "vuelto" de Villa Curita. Algunos dicen que era mucha plata; otros. mucha droga, que es lo mismo que dinero, pero en especie.

Una calificada fuente judicial explicó a LA NACION que a Landriel lo hicieron cargo de ese supuesto faltante para correrlo del medio porque



Uno de los sobres con droga adulterada consumido por una de las víctimas

desafiaba a los mandos medios de la organización narcocriminal.

Era cierto: Nené repetía que el Salvaje era el "único jefe". Como sea, lo mataron. Por ese homicidio, el fiscal de San Martín Leandro Ventricelli imputó a William Javier Zalazar, alias Boli, y al Mocho.

Al día siguiente del crimen, su hermano Matías Landriel se fue de Puerta 8. Dejó de frecuentar ciertos lugares. Se escondió. Sus enemigos tardaron un mes en ubicarlo, en una casa del partido de Malvinas Argentinas. También lo mataron.

Cuatro meses después, la noche del 1º de febrero de 2022, por poner en "la cancha lo que estaba para tirar" empezó el desastre en Puerta 8 y en la villa 18. En esa época, Mocho se ocupaba de pagar sueldos, arreglar con policías y suministrar la droga para la venta. O sea, era el encargado general de la organización en el exterior, los ojos y oídos en la calle de Mameluco y del Salvaje, presos desde hacía varios años.

La investigación estuvo a cargo de la jueza federal Alicia Vence, su secretario Hernán Roncaglia y los empleados del juzgado de San Martín, quienes, además de reconstruir los roles de cada uno de los integrantes,

descubrieron la ruta del dinero del clan Villalba, con empresas constructoras y agencias de autos de alta gama en la mira.

Pero mientras más investigaban al histórico capo narco y su clan enquistado en San Martín, más se topaban con otra organización: un sector de la policía bonaerense.

#### No les imputaron los homicidios por el uso de veneno como método insidioso

A pesar de la infiltración, la magistrada pudo avanzar gracias a las tareas realizadas por la Dirección Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) deSan Martín, ambas de la policía de la provincia de Buenos Aires, y por la División Hidrovía del Paraná y el Departamento Delitos Fiscales, de la Policía Federal Argentina (PFA).

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal federal Paul Starc también apuntó contra la policía: "Cuando se habla de venta a gran escala de estupefacientes en

el conurbano bonaerense se piensa en bandas conformadas por muchos sujetos que organizadamente venden drogas en varios puestos de distintas villas de emergencia, para lo cual extienden todos sus recursos a los efectos de controlar, si es necesario de forma violenta, el territorio donde realizan sus actividades, como así también realizar ataques a 'bandas' contrarias o a algún sujeto que deba ser 'ajusticiado'. Estambién parte del ideario que esas bandas pueden actuar tal como lo hacen por aquiescencia de las fuerzas de seguridad encargadas de su prevención e investigación, favor que las organizaciones narcocriminales obtienen mediante el pago de jugosas dádivas. Y es así. Todo ello se probó en el marco de esta investigación".

ARCHIVO

De cara al debate oral y público, la jueza Vence envió a juicio al clan Villalba por la "comercialización de estupefacientes que se llevó a cabo el 1° y 2 de febrero por parte de integrantes de la mentada organización" y por el "poder de disposición que poseían sobre 480 envoltorios de nylon color rosado o anaranjado con clorhidrato de cocaína y carfentanilo" incautados en el búnker

de Puerta 8 y por la "tenencia que detentaban ese mismo día de dos bolsas de nylon con 3346 envoltorios de nylon" de los mismos colores en una casa de Loma Hermosa. es decir, dos kilos de cocaína con carfentanilo, entre lo vendido y lo incautado.

En cambio, no les imputó los homicidios agravados por el uso deveneno como método insidioso porque aún noencontróelementos de convicción que le permitan inferir que hubo dolo sobre la acción, es decir que vendieron la "droga fea" sabiendo que podían causar una crisis de salud pública como la que desataron en aquel inicio de febrero de 2022.

Es más: aquella escucha en la que Mameluco le reprocha a su subalterno, a esta altura, beneficiaría a Villalba. No así a quien, desobedeciéndolo en silencio, volvió a poner en circulación esa "bolsa" para no terminar como Landriel.

En el banquillo de los acusados estarán sentados, además del histórico jefe del clan, sus hijos Iván Villalba y Luca Nahuel Baigorria, alias Dylan; Mocho Pare y Ruiz; el Boli Zalazar, y veinte imputados más. Son tantos que el tribunal deberá cambiar su sede habitual por una mucho más amplia para que puedan entrar el fiscal, los acusados, las defensas y los periodistas.

#### Una historia tras las rejas

Mameluco ya tiene sobrada experiencia en juicios. En 2004 lo sentenciaron a 12 años de prisión por liderar una incipiente banda dedicada al narcomenudeo en la villa 18. Lo excarcelaron en 2009. Dos años más tarde, en 2011, lo detuvieron mientras hacía campaña como precandidato a intendente de San Martín, En 2014 lo condenaron a 13 años por una operación con 30 kilos de marihuana. En 2018 sumó 6 años por lavado de activos.

Así, le unificaron las penas a un total de 27 años tras las rejas, en procesos donde salieron a la luz las conexiones con familiares, barras de Boca e integrantes de la comunidad gitana. Y donde algo quedó claro: a pesar de los expedientes en su contra y gracias a la infiltración en las fuerzas de seguridad, su organización nunca paró de crecer en miembros, puntos de venta y recaudación.

Este año, el jefe del clan se sacó un gran peso de encima: señalado como el autor intelectual del homicidio de Candela Sol Rodríguez, el tribunal lo absolvió de culpa y cargo por el secuestro y la muerte de la niña de ll años en agosto de 2011 en Villa Tesei, partido de Hurlingham.

En cuanto al carfentanilo, los investigadores nunca pudieron determinar cómo llegó a dos de las villas más pobres de la Argentina.

La DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, no pudo concluir la trazabilidad del opioide sintético por la escasa cantidad utilizada en el corte de la cocaina y, por lo tanto, tampoco pudo precisar si fue hecho en el país o en el exterior.

Existen dos teorías, según pudo saber LA NACION: la primera, la del propio Villalba, el dueño de la "droga fea", que hasta ahora no la hizo pública; la segunda pertenece a un abogado que promete revelarla en el juicio para intentar torcer el destino de los acusados. •

LA NACION | LUNES 29 DE JULIO DE 2024 SEGURIDAD | 27

### Declara el chofer que llevó a Laudelina a declarar que a Loan lo habían atropellado

GOYA. Agustín Ibarra fue citado como testigo del traslado de la tía del chico a una fiscalía de Corrientes, la madrugada del sábado 29 de junio

José María Costa

LA NACION

En el arranque de otra semana sin novedadessobreelparaderodeLoan Danilo Peña, el niño de cinco años que se halla desaparecido desde el 13 de junio, hoy declarará como testigo el hombre que condujo el vehículo que trasladó a Laudelina Peña desde Nueve de Julio hasta la capital de Corrientes para que, ante un fiscal provincial, planteara la teoría de que el chico había sido atropellado, versión que, luego, dijo que era una mentira que había dicho bajo amenazas.

Se trata de Agustín Ibarra, que manejaba el vehículo en el que la ahora imputada y tía de la víctima fue a declarar el sábado 29 de junio a la madrugada, cuando la causa ya estaba radicada en el fuero federal de Goya e investigada como un presunto caso de sustracción y ocultamiento de un menor.

En los días posteriores al viaje había trascendido que el chofer del vehículoera Rafael Horacio Miranda, cercano al gobernador provincial, pero se constató que era Ibarra quien iba al volante del vehículo. que pertenecería al senador provincial Diego Pellegrini.

En el auto iban Laudelina, su hija Macarena y el abogado José Fernández Codazzi. Incluso, según declararon la tía y la prima de la víctima, a mitad del recorrido, las cambiaron de vehículo y se sumó al viaje el propio Pellegrini.

El chofer puede ser un testigo clave a la hora de reconstruir el recorrido de 200 kilómetros que hicieron y lo que pasó durante el viaje.

Es que Laudelina y Macarena Peña aseguraron que en ese auto habrían sido amenazadas y sobornadas para que la tía de Loan declarara que Loan había muerto tras ser arrollado por la camione-



Loan Danilo Peña

ta Ford Ranger del capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez v la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, quien, además, habría amenazado a Laudelina v le habría exigido que "plantara" un

botín del niño en medio del campo para desorientar la pesquisa.

"Fueelabogado José Codazzi. No me dijeron de quién venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a Pérez y a Caillava. La declaración de mi mamá fue producto de la amenaza, porque yo estuve cuando nos dijeron esto. El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente", había declarado Macarena.

Además, la joven de 21 años relató cuál habría sido el papel del abogado Fernández Codazzi: "Decía que nos iban a llevar detenidas por la situación de la zapatilla y porque tenían conocimiento de una llamada que me iba a comprometer a mí, lo cual resultó ser mentira".

En cuanto a la búsqueda del niño, según pudo saber LA NACION, el fin de semana se terminaron de realizar los rastrillajes solicitados por una de las querellas: el resultado fue negativo.

En tanto, los investigadores se centran en el trabajo sobre los teléfonos de los detenidos, a la espera de los resultados de las pruebas sobre las manchas hemáticas y biológicas encontradas en diferentes vehículos de los imputados.

Tras la liberación del expolicía Francisco Méndez, a quien se le dictó la falta de mérito -por insuficiencia de pruebas en su contra-, quedan siete detenidos: Laudelina; el comisario Walter Maciel: Pérez: Caillava; Antonio Benítez, esposo de Laudelina y tío político de Loan;

y la pareja compuesta por Mónica Millapiy Daniel "Fierrito" Ramírez, ambos amigos de Benítez.

La noche del viernes, la jueza Cristina Pozzer Penzo dispuso la prohibición de exponer en medios de comunicación a cualquiera de los cinco menores que figuran en la investigación y que fueron hasta el naranjal del paraje Algarrobal con Loan. Lo dispuso después de que un canal de TV publicara un fragmento de la declaración en cámara Gesell de uno de los niños.

De esta forma, se ordenó "a las partes intervinientes en el proceso y a toda persona que por su función o participación tuviera acceso a las actuaciones que se abstengan de revelar a terceros, y especialmente a los medios masivos de comunicación, acerca de los actos procesales, datos y/o pruebas colectadas en el marco de esta investigación relacionada con los menores de edad".

También indicó que "los medios masivos de comunicación locales y nacionales que en ocasión de informar se abstengan de publicar y/o difundir la imagen y/o el nombre de los menores de edad, con excepción de la víctima". El pedido fue enviado al Ente Nacional de Comunicación (Enacom). El planteo había sido realizado por la asesora de menores Rosana Marini.

Además, aver hubo una nueva ronda federal de marchas para reclamar la aparición con vida del niño, que lleva desaparecido 46 días. •

### Llevaban 10 kilos de cocaína en el baño de un ómnibus

SALTA. La droga iba oculta bajo el lavamanos y la expendedora de toallas de papel del micro, procedente de Cochabamba, Bolivia

En la permeable frontera entre la Argentina y Bolivia, agentes de la Dirección Generalde Aduanas-AFIP desarticularon un intento de contrabando de 10 kilos de cocaína. La droga iba oculta en un ómnibus de larga distancia y fue descubierta gracias al escaneo de la unidad.

El descubrimiento se produjo durante un control vehicular en el paso fronterizo internacional que une la ciudad salteña de Profesor Salvador Mazza con Yacuiba, en Bolivia, luego de que un control no intrusivo revelara imágenes sospechosas en el baño de un ómnibus de larga distancia proveniente del país vecino.

El procedimiento comenzó cuando el micro, con dominio boliviano, se presentó en el área de transporte de cargas y de pasajeros para ingresar a la Argentina.

El vehículo procedente de Cochabamba-ciudad situada a unos 1000 kilómetros de Salvador Mazza- fue sometido a un escaneo. En ese momento, los operadores del equipo de rayos X de la Aduana distinguieron imágenes anómalas para ese tipo de colectivos en la zona del baño de la unidad.

Ante ese descubrimiento, los agentes procedieron a la realizar una revisión exhaustiva del espacio sospechoso ante la presencia de dos testigos. Con un destornillador retiraron una tapa del lavamanos y constataron que, escondidos en su interior, había dos bultos rectangulares envueltos con cinta negra. Acto seguido, el desarmado del repositorio



Los "ladrillos" encontrados en el micro

PRENSA ADUANA

de toallas de papel del baño permitió detectar otros siete bultos de idénticas características que los anteriores.

Los ladrillos contenían un polvo blanco que arrojó resultado positivo en el narcotest. El pesaje de los paquetes dio un resultado de 10,2 kilos de cocaína, cuyo valor se estima en \$141.678.000.

La Aduana comunicó la novedad a la fiscalía federal de Tartagal. Tomó intervención el auxiliar fiscal Luis Martín Aguilera, que ordenó el secuestro de la droga y la detención de los choferes del colectivo, que quedaron incomunicados.

#### Narcos y homicidas

El jueves pasado, el Tribunal Oral Federal N I de Salta, integrado por los jueces Marta Liliana Snopek, Federico Santiago Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz. comenzó a enjuiciar a un hombre y a sus dos hijos por un homicidio presuntamente producto de un ajuste de cuentas del narcotráfico.

Roberto Catalino Bejara-

no y sus hijos Santiago IsmaelyRobertoDavidenfrentan cargos por "homicidio agravado por alevosía, por el número de intervinientes y por uso de arma de fuego, en grado de coautores". Los más jóvenes, además, son juzgados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El asesinato de Darío Esteban Monges fue descubierto el3deseptiembrede2022en el barrio El Círculo, de la ciudad de Salta.

Alertados por vecinos, efectivos policiales revisaron una camioneta Ford Ecosport y encontraron al conductor con cinco tiros en la cabeza. La investigación del crimen condujo a la detención, un mes después, de los tres sospechosos, que, según la fiscalía, tuvieron con la víctima "inconvenientes vinculados al narcotráfico".

Se determinó que los Bejarano y otra persona no identificada redujeron a Monges dentro de la Ecoxport y lo fusilaron con dos armas, que no pudieron ser encontradas. •

#### Avisos fúnebres

ARCHIVO

4318 8888

www.lanacion.com.ar/funebres Para publicar 4318 8888 o funebres@lanacion.com.ar Todos los dias, de 9 a 18. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento, 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

de ALVEAR de MONTOREA-NO. Josefina. - Arturo v Maria Celia Zinny despiden con tristeza a Josefina y acompañan con cariño a Clara y Fico.

de ALVEAR de MONTOREA-

NO, Josefina. - Amelia Alzaga de Cernadas y sus hijos acompañan con mucho cariño a Fico, sus hijos y a sus hermanas Clara y Teode.

DIP, Pablo Martin, q.e.p.d., falleció el 26-7-2024. - José María Valente junto a Naval Motor participan con pesar su fallecimiento.

DIP, Pablo Martin, q.e.p.d. -Sus amigos y compañeros de la UB: Carlitos, Mario, Julio, Guido, Ricky, Martin, Mario y Martin lamentan profundamente la pérdida de una gran persona y acompañan en este momento a su familia. Negrito, te extrañamos. Nos vamos a volver a ver.

GARBERS, Lili. - Lucrecia y Emilio Galian y su familia participan su fallecimiento y abrazan con cariño a toda su familia.

IRIBARNE, Celica. - Acompañamos con mucho cariño a Gaby y familia. Siempre estaremos juntas con todo nuestro amor. Alex, Aley Gloria.

MARTINELLI, Ricardo, q.e.p.d., partiste el 26-7-2024. -Tu querida esposa Graciela Amelia Marqués; tus hijas Patricia y Silvina; tus nietos Clara, Paz, Pedro, Teddy y Mellie; tu yerno Sebastián y tus fieles cuidadoras Rita, Romina y

Mabel te despiden con amor.

MARTINELLI, Ricardo, q.e.p.d., 26-7-2024. - Papá, tuviste una vida muy larga, te fuiste tranquilo, con la tarea cumplida, me quedo con todo lo aprendido en este tiempo. Te vamos a extrañar. Tu hija Patricia; tu yerno Sebastián y

tus nietos Clara, Paz y Pedro.

MURRAY, Juan Fernando, q.e.p.d. - Sus hijos Sofi y Juanpa, su nieto Lucas; sus hermanos Patsy, Ed y Cristian, sus cuñados Eduardo y Estelle y sus sobrinos agradecen haber compartido la vida con Johnny y lo despiden con amor acompañándolo a su encuentro con Dios.

OCAMPO, Juan Manuel, 26-7-2024. - Eduardo Zen, Carmen Longa Virasoro, hijos y nietos acompañan con todo cariño a Lucila y Guillermo en este momento de dolor. Rogamos oraciones por su alma buena y generosa.

OCAMPO, Juan Manuel. -Graciela y Juan Guglielmetti participan su fallecimiento y acompañan a Lucila y Guillermo en este dificil momento.

SPILLER, Adolfo. - Queridas Silvia, Silvina, Sofia y Mariana los Spiller Stefani los acompañamos con todo amor y oraciones para Toto y Cholo.

TISSONE, Fernando, q.e.p.d. -Luis y Ana Tissone e hijos participan su fallecimiento y rezan una oración en su memo-

TISSONE, Fernando, q.e.p.d. -Maria y Pancho Bonomi acompañan con mucho cariño a Ernesto y familia en este triste momento.

TRAILL de HARVEY, Diana, q.e.p.d. - Todos los Peverelli abrazamos con inmenso cariño a Sonia y familia.

VIALE, Miguel Ángel, q.e.p.d.

- Sus hijos Mike y Peta, Pablo y Pao, Maria, Paquet y Juaco, Ale y Chula, Bebu y Hori e Irene Rivero Haedo y todos sus nietos lo despedimos con mucho cariño y rogamos una una oración en su memoria.

VIALE, Miguel Angel, q.e.p.d. - Carola y Federico Calandra despedimos a Miguel con mucho cariño y abrazamos a su familia. Rogamos una oración en su memoria.

#### Misas y Funerales

DÍAZ RIVERO de LÓPEZ, María Ines. - Su familia participa a la misa en su memoria, que se celebrará el día de hoy, a las 19.30, en la parroquia Mater Admirabilis, Arroyo y Suipacha, CABA.

Recordatorios

ABLIN, Eduardo R., Emb., 9-7-2024. - Su hermano Dr. Daniel Ablin y su cuñada Dra. Sara Poggio Ablin, de Maryland, USA, en el día de su nacimiento, invitan a rememorarlo.

### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Celina Chatruc www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

### Tributo a vidas inspiradas: se multiplican los homenajes en **Buenos Aires**

MUESTRAS. Varias instituciones recuerdan a grandes artistas que dejaron su huella: Narcisa Hirsch, Clorindo Testa, Luis Pazos, María Juana Heras Velasco y Sara Facio



LA NACION

"Hay un tiempo que se va agotando, una vida que se va terminando y una película que se va terminando, pero un gran final no tengo, porque me parece que no lo hay. Es todo un gran continuo: uno lo vive como un sueño, se despierta, y al día siguiente surge otro sueño y se inspira de nuevo, a pesar de que uno dice 'no quiero hacer más nada'. Pero sigue haciendo, en la medida en que la inspiración, ese rayo, atraviesa los muros".

Eso decía Narcisa Hirsch unos años antes de morir, en mayo último, en su casa de Bariloche. Su testimonio está incluido en el documental de Daniela Muttis que forma parte de Experimento y poesía, una muestra homenaje a esta pionera del cine experimental argentino exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

Esuno de varios tributos a artistas fallecidos que se extienden en estos días por distintas instituciones en Buenos Aires: Clorindo Testa ocupa una sala recuperada en el Centro Cultural Recoleta, Luis Pazos y María Juana Heras Velasco tienen su espacio en Arthaus, y este fin de semana le llegará el turno a Sara Facio, en la Quinta Trabucco.

Pero empecemos por Narcisa, porque una obra suya exhibida en el MNBA podría resumir en forma simbólica el enorme legado de esas vidas inspiradas: El Aleph (2005), un cortometraje de apenas un minuto, se basa en aquella esfera tornasolada concebida por Borges que permite ver el "inconcebible universo" desde todas las perspectivas en forma simultánea.

Vale la pena ir con tiempo porque también se proyectan otros cuatro cortometrajes y se incluyen dibujos, documentos y fotografías que ingresaron a la colección del museo en 2019, cuando fue distinguida con el Premio Nacional a la Trayectoria Artística. La exposición curada por Gabriela Naso, que continúa hasta el 1° de septiembre, incluye además El refugio de Narcisa Heuser (2023), un poético testimonio de su vida en el sur dirigido por Ruben Guzmán.

Basta cruzar Plaza Francia para encontrarse con el espíritu de otro creador que nunca dejó de experimentar. La huella de Clorindo Testa no solo está presente en el edificio que aloja el Centro Cultural Recoleta, remodelado por él junto con Jacques Bedely Luis F. Benedit, sino que también ocupa hasta el 11 de agosto la sala 13 del primer piso, recuperada pa-

ra exposiciones por la nueva gestión de Maximiliano Tomas.

Mis 30 años con Clorindo se titula esta muestra inaugural de fotografías, tanto artísticas como arquitectónicas, de obras emblemáticas como la Biblioteca Nacional. Tomadas por Daniela Mac Adden y curadas por Oski Lorenti, forman parte de un extenso homenaje impulsado por la Fundación Clorindo Testa desde el año pasado, cuando se cumplieron un siglo del nacimiento y una década de la muerte del célebre artista y arquitecto.

#### "Un acto de libertad"

Hayque seguir el rastro de Testa hasta la sede del Banco Hipotecario, el edificio brutalista que lleva su firma y que alojó en otras épocas el Banco de Londres, para encontrarse con otro doble reconocimiento. A media cuadra de Reconquista y Bartolomé Mitreseubica Arthaus, el centro cultural interdisciplinario impulsado por el músico, compositor, coleccionista y empresario Andrés Buhar.

Junto a la entrada de la imperdible instalación pictórica de Hernán Salamanco se instaló días atrás Signo lineal, escultura transparente de María Juana Heras Velasco, que quedará allí hasta diciembre. Es uno de los múltiples homenajes que se harán a la artista en el centenario de su nacimiento en quince instituciones de distintos puntos del país.

Y en el primer piso se puede ver hasta el 20 de octubre la muestra Poesía vital. Dedicada a Luis Pazos, fallecido hace un año, está basada en una profunda investigación de Fernando Davis con material se archivo de la Universidad Nacional de La Plata, que la alojará en 2025.

Incluye la reconstrucción de la obra titulada Proyecto de solución para el problema del hambre en los países subdesarrollados, según las grandes potencias. Es una versión del conjunto de fardos de pasto atados con un gran moño rosa, exhibido durante la segunda intervención urbana del CAyC, en 1972, en la plaza porteña Roberto Arlt. Se recuerda, además, uno de sus lemas: "El arte no es una teoría, es un acto de libertad

Con esa filosofía vivió hasta el mes pasado Sara Facio, que protagonizará otro tributo: sus fotografías se exhibirán desde el sábado en la Quinta Trabucco, en Vicente López. "Esta es la última muestra que Sara avaló -dicen sus curadoras, Graciela García Romero y Silvia Mangialardi-. Fue pensada para celebrar sus 92 años, previo a su fallecimiento". •

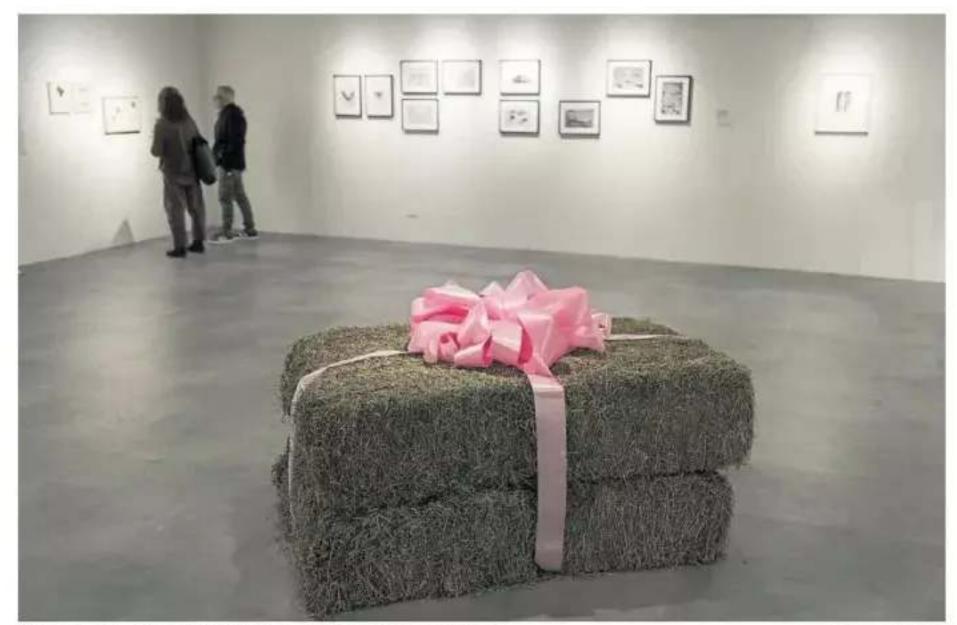

Una obra histórica de Luis Pazos, recreada en Arthaus

SANTIAGO CICHERO



Proyecciones de Narcisa Hirsch, en el Museo Nacional de Bellas Artes

MARÍA BESSONE

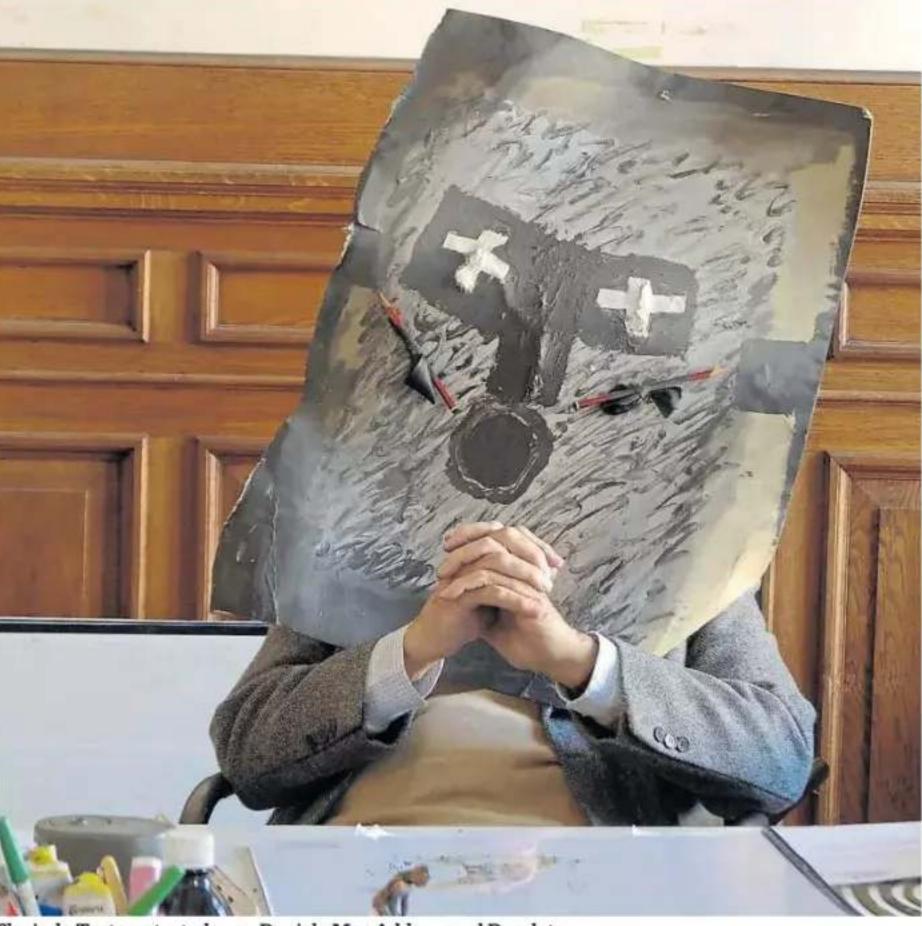

Clorindo Testa, retratado por Daniela Mac Adden, en el Recoleta

GENTILEZA DANIELA MAC ADDEN

### OPINIÓN

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

MANDATO. Conviene no olvidar que se le otorgaba al pueblo judío un hogar donde refugiarse y paliar las heridas del Holocausto; ¿qué pasará en el futuro?; las opciones que se presentan son complejas

# Israel tiene el derecho histórico de existir como Estado

Rogelio Alaniz

-PARA LA NACION-

sraeltiene derechoa existir como Estado. Ese derecho proviene no solo de un mandato bíblico nacido en el fondo de la historia, sino de las vicisitudes históricas de la primera mitad del siglo XX. Quienes decidieron la existencia de Israel jurídicamente hablando fueron las Naciones Unidas, concretamente la URSS y EE.UU. Los judíos durante toda la primera mitad del siglo XX hicieron méritos suficientes para ganarse el derecho de disponer de una pequeñísima franja de territorio en una región donde lo que abundan son los desiertos interminables y desoladores. Conviene no olvidar que se le otorgaba al pueblo judío un hogar donde refugiarsey paliar las heridas del Holocausto. Los pueblos árabes no aceptaron esta decisión y fueron a la guerra, guerra que perdieron, iniciando así un ciclo de guerras perdidas hasta la actualidad.

Es verdad que en 1947 muchos palestinos fueron expulsados de sus hogares, como también es verdad que muchos judíos fueron expulsados de sus hogares en Irak, Yemen y Siria. Israel dio refugio a sus paisanos; árabes y musulmanes en la mayoría de los casos miraron para otro lado. Hoy Egipto, Jordania y Arabia Saudita, entre otros, reconocen a Israel. Mejor dicho, aprendieron a reconocerlo después de las palizas militares que recibieron. Israel no tuvo problema en devolver la península del Sinaí a los egipcios y arreglar fronteras con Jordania. Dicho sea de paso, la Franja de Gaza y Cisjordania hasta 1967 fueron territorios de Egipto y Jordania. Nadie se acordó hasta 1967 de reclamar la autonomía palestina. Tampoco el mundo se levantó indignado contra las masacres de Hussein o las del régimen sirio contra los palestinos, pues pareciera que la muerte de los palestinos es importante cuando los que matan son judíos.

Pero vayamos al conflicto actual. Hamas sabía que después de hacer lo que hicieron Israel no iba a poner la otra mejilla. Más, se dice que Hamas alentó una respuesta bélica de Israel para romper los posibles acuerdos con Arabia Saudita y fortalecer su autoridad y prestigio político ante el pueblo palestino. Que la maniobra incluya millares de muertos y la destrucción de hogares y edificios públicos, para los dirigentes de Hamas era un problemamenory de alguna manera-una manera sórdida, siniestra- deseado. Después del pogromo de octubre el mundo apoyó o por lo menos no criticó la respuesta militar de Israel. Los jefes militares judíos se apresuraron porque sabían que a los rehenes no los iban a rescatar rápido y que el apoyo internacional



Una de las imágenes emblemáticas del horror de los ataques de Hamas: el traslado de una rehén, en moto

ARCHIVO/ AP

Israel, para no
pisar el palito,
debía quedarse
con los brazos
caídos, ofrecer la
otra mejilla o
limitarse a una
protesta verbal;
en tiempos de
guerra, las cosas
no funcionan así

iba a durar poco, es decir que a la semana o a los 10 días los operadores de siempre más la fuerte tradición judeofóbica en Occidente iban a empezar a decir que la respuesta era "desproporcionada". ¿Se imaginan la respuesta de Eisenhower o Churchill escuchando que los bombardeos a Hamburgo o a Dresde son desproporcionados? ¿Cuál es la noción de proporción en una guerra? Una cosa sé. Lo dijo Ben Gurion antes de que se fundara Israel: "Después de lo que nos pasó con Hitler, los judíos no podemos permitir que alguien nos mate sin pagar por ello el precio que se merece".

Compartimos el principio de que la guerra es el mal. El problema se presenta cuando la guerra está declarada. Desde los tiempos de los sumerios hasta la fecha se sabe que en la guerra el objetivo es el extermi-

nio del enemigo. Suena duro, pero toda guerra es dura. Por lo tanto las proporciones se miden en sintonía con estos objetivos. Esto quiere decir que la única proporción válida para Israel es la destrucción de Hamas y la recuperación de los rehenes, del mismo modo que para Hamas el objetivo proporcional es ahogar a todos los judíos en el mar. ¿O alguien acusó de desproporcionado a Estados Unidos después de Pearl Harbour? ¿O a la URSS después de la masacre perpetrada por los nazis?

Si la guerra es la continuidad de la política por otros medios, estos medios incluyen, además de las armas, la lucha cultural. Se dice que Hamas en esta guerra logró sus objetivos porque rompió o postergó la posibilidad de un acuerdo de Israel con Arabia Saudita y, al mismo tiempo, se supo ganar la solidaridad de la izquierda y amplias franjas de la opinión pública mundial. Asimismo se afirma que Israel cayó en la trampa de Hamas. Esta última afirmación incluye reprocharle a Israel haber respondido al ataque de Hamas. Según este ingenioso punto de vista, Israel, para no pisar el palito, debía quedarse con los brazos caídos, ofrecer la otra mejilla o limitarse a una protesta verbal. Lo siento mucho, pero en tiempos de guerra las cosas no funcionan así. Por lo menos para Israel lo que se debe hacer es lo que está haciendo. ¿Exterminar a todos los habitantes de la Franja de Gaza? Nada de eso. Si Israel se hubiera propuesto ese objetivo y

no hubiera tenido en cuenta el tema de la población civil, en un mes liquidaba a sus enemigos. ¿Hay muertos inocentes? Siempre en la guerra los hay. La diferencia consiste en determinar si el objetivo es matar inocentes o combatientes. El objetivo de Israel es matar a los soldados de Hamas; el objetivo de Hamas es matar judíos. La muerte de un niño palestino es para Israel un resultado no querido; la muerte de un niño judío para Hamas es un resultado querido, festejado además por multitudes. No sé si está clara la diferencia.

Pero la lucha para justificar lo injustificable está abierta. A Israel se le reprocha su derecho a defenderse. Se le reprocha que disponga de recursos militares superiores a los de Hamas. Lo deseable para estas almas sensibles es que los judíos marchen a la muerte en rebaño y calladitos la boca. Como con los nazis; o como cuando fueron asesinados en octubre del año pasado. El judío recibe solidaridad cuando lo asesinan; pero cuando se defiende es genocida. Como se podrá apreciar, la judeofobia dispone de una inspirada astucia y un amplio repertorio.

Se dice que el gobierno de Israel es de derecha o de ultraderecha. Me parece innecesario decir que Israel, como cualquier otro país, tiene derecho a tener un gobierno de derecha o de izquierda, sin que ello incluya la amenaza de su desaparición como Estado. Recuerdo, además, que los mismos argumentos que hoy se agitan para repudiar

a Israel se agitaban cuando sus gobiernos eran laboristas. Y esto es así por la sencilla razón de que más allá de Netanyahu o Golda Meir, por ejemplo, lo que al integrismo palestino le importa es aniquilar a los judíos. Y para nada les importa que sean de derecha o de izquierda, porque la obsesión es el judío. Invocan una supuesta ocupación de 1967, cuando en realidad la ocupación que repudian es la de 1947. No les ha ido bien con ese empecinamiento de declarar guerras que pierden. Pero en homenaje a Nasser y a Sadat hay que decir que sus tropas no se ensañaron con la población civil judía. Pelearon soldados contra soldados. En cambio, el objetivo de Hamas no fue asesinar a soldados judíos en combate, sino a mujeres, niños, ancianos, jóvenes judíos que trabajaban, dormían, bailaban, es decir, vivían, vivían cometiendo el error de ser judíos.

¿Qué pasará en el futuro? No lo sé. Y no lo sé porque no dispongo de la información de que disponen los jefes militares y políticos. Las opciones que se presentan son complejas. No sé si Israel recuperará a los rehenes, en qué condiciones sobrevivirá Hamas, quién representará a la causa palestina, qué hará o dejará de hacer Hezbollah, qué estrategia tramará Irán, cómo resolverá Israel sus problemas políticos internos y qué impacto tendrá el conflicto de Medio Oriente en un mundo en que pareciera que en algunos lugares están empezando a sonar los tambores de la guerra. •

30 | EDITORIALES | CARTAS

LA NACION | LUNES 29 DE JULIO DE 2024

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Lázaro Báez: inexplicable beneficio

El traslado de Lázaro Báez a una de sus mansiones en El Calafate para que siga cumpliendo condena por los delitos cometidos resulta un privilegio inaceptable

uando a la Justicia se la representa con los ojos vendados, simboliza que los jueces deben aplicar la ley sin reparar en las condiciones individuales de quienes comparecen ante los tribunales, puesto que esta es igual para todos. De ningún modo eso significa que la Justicia deba ser ciega, mucho menos sorda, ante las circunstancias generales que rodean sus decisiones, o ajena al impacto que estas pueden provocar en la sociedad.

Según una sentencia reciente del Tribunal Oral Federal 4, quien fue condenado por varios delitos incluida la defraudación al Estado y a los argentinos que lo mantenemos con nuestros impuestos, Lázaro Báez, completará el resto de la condena que bajoarresto domiciliario cumple desde 2020- en El Calafate, en lugar de continuar haciéndolo en una vivienda del Gran Buenos Aires. Podrá estar así, según dijeron sus abogados, "más cerca de su familia", beneficio este del que pocos condenados gozan y que confirma que sigue siendo sujeto de injustificados privilegios.

No se trata de una casa sencilla, sino de uno de los más suntuosos inmuebles de los cientos, sin exagerar, que integran su patrimonio, mayormente mal habido gracias a su prolongada actividad delictiva. Esto sin contemplar tampoco que sobre algunos de ellos pueda eventualmente pesar la extinción de dominio. En otras palabras, Báez disfrutará de lo robado a todos nosotros, a modo de condena, en un ambiente que poco tendrá de punitorio.

La nueva "celda" de Báez, lejos de parecerse a la que ocupan detenidos por delitos similares o menos graves que los suyos, goza de la extraordinaria vista a un lago, enmarcado en la belleza de los Andes. El frente exterior de la residencia permite adivinar las comodidades al servicio de tan afortunado detenido. En El Calafate viven, además, muchos de quienes fueron sus empleados y colaboradores, por lo que, más allá de las inclemencias climáticas, seguramente no respirará allí una atmósfera hostil a su presencia.

En una de las tantas resoluciones judiciales a las que han dado lugar los múltiples y complejos procesos en los que ha estado involucrado Báez se dijo que la prisión domiciliaria "no debe resultar de la aplicación ciega, acrítica o automática de doctrinas generales, sino que debe estar precedida de un estudio sensato, razonado y sensible de las particularidades del caso".

Ese análisis "sensato, razonado y sensible", que en su momento exigieron los tribunales para establecer si le correspondía o no la prisión domiciliaria y en qué condiciones debía eventualmente otorgársele, podría dejar de lado –si se quisiera hacer abstracción de algunos aspectos inicialmente irrelevantes—que Báez comenzó su carrera como simple empleado de banco en Río Gallegos, con apenas un título de nivel secundario como único antecedente. Es imperioso tener en cuenta su estrecha relación con Néstor Kirchner, primero



La lujosa "cárcel" patagónica en la que Báez cumplirá condena

Si la oportunidad de la concesión inicial del arresto domiciliario a Báez fue ya más que discutible, el traslado a su cómoda residencia patagónica solo confirma que en nuestro país, a pesar de las proclamas de ocasión, la ley no es la misma para todos

Báez confesó haber transferido ilegalmente millones de euros y contabiliza numerosísimos bienes mal habidos. Difícilmente el Estado pueda ser resarcido por todo el daño padecido

El perjuicio es material, pero también moral. Una sociedad estupefacta frente al latrocinio no puede más que sentirse defraudada ante la inexplicable benevolencia judicial

como intendente de Río Gallegos, después como gobernador de Santa Cruz y, luego, como presidente de la Nación. Acompañado de numerosos cómplices, testaferros y secuaces, algunos de ellos funcionarios indignos de ocupar cargo alguno, Báez inició una vertiginosa carrera empresarial en la que la obra pública operó como fachada formal para todo tipo de billonarios negociados y enjuagues con el dinero de los contribuyentes. Convertido en propietario de una sólida fortuna, las sospechas respecto de que gestiona parte de ella para terceros que aún permanecen ocultos no se ha disipado.

Ante evidencias palmarias recogidas por numerosos medios periodísticos-incluida LA NACION-luego de arduos procesos en los que algunos jueces mostraron singular benevolencia, Báez y muchos de sus cómplices fueron finalmente condenados por lavado de dinero y asociación ilícita. A pesar de una agradable sensación de impunidad, producto de su aceitada relación con el poder, sucesivas denuncias, fundadas en el descaro y la desfachatez de muchos involucrados, sumadas a su falta absoluta de todo tipo de pruritos, precauciones y recaudos básicos, llegaron a buen puerto. Otras causas contra él esperan aún su conclusión.

Los montos involucrados son siderales. Confesó, por caso, haber transferido ilegalmente a Suiza unos 55 millones de euros. Contabiliza cientos de propiedades mal habidas, como las 263.000 hectáreas adquiridas solo en Santa Cruz. Dificilmente el Estado pueda ser resarcido por el daño sufrido. Y no nos referimos únicamente al patrimonial, sino también al perjuicio moral y anímico causado a una sociedad que, estupefacta, tomó conciencia tardía del nivel de latrocinio y delincuencia encarnado por estos "exitosos empresarios" y sus cómplices públicos y privados.

Tanto o más grave aún es que esa misma sociedad, agobiada por sus presentes sacrificios –en gran parte ocasionados por la necesidad de salir del pantano económico al que fue llevada por la nefasta política de los cómplices y jefes de Báez, encaramados en los más altos cargos del Estado–, sea nuevamente testigo de una injustificada impunidad.

Si la oportunidad de la concesión inicial del arresto domiciliario a Báez fue ya más que justificadamente discutible, el traslado a su cómoda residencia en El Calafate es una afrenta inadmisible en el ámbito de una Justicia que debería fallar de manera ejemplificadora y respetando la igualdad ante la ley.

#### DE LOS LECTORES

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar

#### Sembrar

Como todos los años, visité la Exposición Rural de Palermoy quedé gratamente sorprendido por la cantidad de tecnología y la calidad de los animales exhibidos; cada uno más impresionante que el otro. Mientras estaba sentado en las gradas, leí la frase: "Sembrar la tierra es servir a la patria", y es absolutamente cierto. Cada verano, en el cerco de mi pileta, tengo una jungla de tomates cherry que crecen espontáneamente. En otro sector, el año pasado sembré unas semillas de girasoles, y crecieron altos y felices. Es increíble la calidad de la tierra que tenemos en nuestro país, y parece que no sabemos aprovecharla. Me pregunto si el problema del hambre radica en la falta de recursos o en la falta de voluntad para trabajar la tierra. Estoy seguro de que no es lo primero. Juan T. Medi Cogo DNI 44.940.031

#### Inspiración

Recientemente, y sin saber por qué, varias veces por día una canción se repetía en mi mente, cuya letra aprendí en mi adolescencia. La parte que recuerdo decía: "Mi querer por ti no tiene fin/ Y mi ser es hoy feliz por ti/ Porque ahora ya mi dicha/ Es un himno al amor... Yo le doy las gracias al Señor/ que le dio vivir a mi ilusión/ Y por siempre para siempre/ Tuyo es mi corazón, feliz".

Al finalizar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, apareció Céline Dion cantando ese tema en francés, que es el conocido "Himno al amor". Al escucharla, me emocioné y lloré. Ese momento fue una mezcla de la ¿coincidencia? con lo relatado en el párrafo anterior y los problemas físicos que está padeciendo la artista. Horas después me di cuenta de que Dion estaba siendo para todos una poderosa fuente de inspiración, no solo para los atletas, sino para el mundo entero, que está necesitando amor, que está necesitando paz. Felipe Gustavo Sandler DNI 7.605.180

#### Basta de injurias

La inauguración de los Juegos Olímpicos ha sido usada para burlarse de uno de los momentos más trascendentes de la vida de Jesucristo, la última cena, que marca la institución de la eucaristía y es símbolo de la comunión con Cristo. No solo la han denostado, sino que han pretendido imponer de forma descarada la ideología de género. Esta burda representación no respeta "los derechos de todos", como expresó Ernesto Tenembaum en la red social X; por el contrario, al sentar a la mesa a varias célebres drag queens para realizar una parodia

de la última cena, lo que se hizo es injuriar a millones de católicos. Bienvenidas entonces las disculpas de los organizadores de París 2024 por este ignominioso hecho. Beatriz García Tuñón DNI 5.198.251

#### Avión presidencial

El 28 de noviembre de 2022 se publicó una carta de lector de mi autoría sobre la inconveniencia de adquirir un Boeing 757 para el traslado del presidente de la Nación, y días atrás Diego Cabot escribió sobre el mismo tema. La flota presidencial, al igual que muchas áreas del gobierno de Alberto Fernández, estuvo manejada por gente no idónea, y este avión es una prueba de ello. Veinticinco millones de dólares invertidos en una aeronave que hoy está estacionada en Aeroparque, ¿Responsables por esa errónea decisión? Nadie. Otro dispendio más de los muchos que el kirchnerismo hizo durante veinte años de gobierno y que han postrado al país por varias décadas, y lo peor es que todavía tienen la caradurez de hablar.

Roberto Arostegui DNI 4.753.044

#### Irretroactividad

Dura lex, sed lex: el 6 de diciembre de 2023 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley 4799-D-2023, relativo a juicio en ausencia, e incorporar como artículo 69 bis Código Procesal Penal de la Nación, para: "Cuando en los procesos, aún en trámite, por delitos de genocidio y lesa humanidad comprendidos en el Estatuto de Roma aprobado por ley 25.390...". El delito de genocidio no está incorporado a nuestro Código Penal. Lamentablemente el proyecto no incluye delitos como narcotráfico, terrorismo, trata de personas, corrupción, en los cuales sus presuntos autores suelen fugarse. No obstante reconocer el carácter aberrante de los delitos determinados en el proyecto, es preocupante que se pretenda desde

#### En la Red

FACEBOOK

Golpe para los Moyano: el Gobierno habilitó otro gremio de camioneros



"Excelente" Mirta Lapalma

"Hace mucho tiempo que se debería haber tomado esta decisión"

América Álvarez

"¡Perfecto! Que lo hagan en todas las provincias" Alicia Castro LA NACION | LUNES 29 DE JULIO DE 2024

OPINIÓN | 31

algunos sectores aplicarla a procesos "aún en trámite", como el caso AMIA, lo cual resultaría violatorio del principio de irretroactividad de la ley penal que el Estatuto de Roma establece.

Josefina Margaroli
DNI 6.193.060
Sergio Luis Maculan
DNI 5.071.857

#### Vuelcos

En 1979 volcó el ómnibus en el que viajábamos desde Buenos Aires hacia La Plata. De noche, lluvia, curva y exceso de velocidad. Quinientos metros antes del accidente le habia dicho a mi compañera de viaje que ese chofer nos iba a matar a todos, y no nos mató, pero hirió a varios pasajeros, entre ellos, a mí. En marzo de 2024, en un viaje de ida y vuelta a Mar del Plata por temas laborales, los ómnibus en que viajamos fueron todo el recorrido excediendo las velocidades permitidas, incluso en zonas de velocidad restringida. Hace pocos días hubo un nuevo vuelco con víctimas en la ruta 2, y siga, siga... Con casi 45 años de diferencia, el mismo problema que sigue causando muertos y heridos. Nadie controla nada, la Justicia es lenta y corrupta, y aquí no ha pasado nada. Cientos o miles de víctimas mortales y heridos y familias arruinadas corroboran esto. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo un país de hojalata?

DNI7.787.624

Guillermo González Lima

#### Ruidos molestos

Enormes carteles en Azcuénaga y Pueyrredón anuncian la apertura para diciembre de 2024 del emprendimiento Oh! Buenos Aires, en el predio donde estuvo hasta mediados de 2020 el Buenos Aires Design. A los vecinos nos preocupa que con este nuevo centro comercial vuelvan los viejos problemas que le trajo el Buenos Aires Design a este sector de la ciudad. Ruidos molestos, insoportables, constantes, provenientes de los bares del lugar torturaron durante años a los vecinos de Pueyrredón, Levene, Agote, Guido y adyacencias. Ancianos, niños recién nacidos, pacientes del Sanatorio Agote, nadie estuvo a salvo de los ruidos que durante años impidieron el descanso nocturno, ante la pasividad de las autoridades. El gobierno de la ciudad, que aumenta todos los meses el ABL (ya alto en este barrio residencial), debe asegurar que estas molestias no se repitan.

Andreina de Caraballo Presidenta Fundación Ciudad f.ciudad@fibertel.com.ar

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

INQUISICIÓN

### De Galileo Galilei y otras mentiras

Carlos Manfroni

-PARA LA NACION-

ualquier profesor universitario puede hacer la prueba de preguntara sus alumnos cómo terminó su vida Galileo Galilei. Muy probablemente, la mayoría responderá que murió en la hoguera, torturado, encarcelado hasta su muerte o cosas parecidas. En cambio, si en el estado actual de nuestra educación se lanzara la misma pregunta en un colegio secundario, es probable que la mitad de los estudiantes no sepan quién era Galileo.

La cuestión es que la prueba fue hecha, y no precisamente en la Argentina. Una encuesta lanzada hace años por el Consejo de Europa entre estudiantes de ciencias de todos los países de la Unión Europea reveló que casí el 30% de ellos creía que Galileo había sido quemado vivo en la hoguera por la Iglesia. Y, más asombrosamente, el 97% estaba convencido de que había sido sometido a torturas. Ni siquiera fue real la famosa frase que, según la leyenda, Galileo habría lanzado desafiante contra los jueces eclesiásticos: "Eppur si muove".

Así lo muestra el escritor Vittorio Messori en su libro Leyendas negras de la Iglesia. Allí destaca que aquel supuesto desafío del "sin embargo se mueve" fue inventado en 1757, en Londres, por el periodista Giuseppe Baretti y nunca fue pronunciado por el científico pisano.

Galileo murió en su cama, de muerte natural, nueve años después de aquel famoso juicio, que tuvo lugar en 1633; no pasó un solo día en la cárcel y nunca fue torturado. En realidad, tras la sentencia, agradeció a los cardenales que lo evaluaron, ya que no se le impidió seguir con su trabajo de investigación. Durante el proceso, se alojó, a cargo de la Santa Sede, en una residencia de cinco habitaciones con vista a los jardines del Vaticanoy servidumbre personal. Terminada la causa, se hospedó en la estupenda Villa Medici, en la región de la Toscana; después, en el palacio del arzobispo de Siena –quien lo había ayudado y apoyado en sus estudios- y, hasta su muerte, en la villa Il Gioiello (La Joya), siempre rodeado de atenciones y en excelente trato con los más altos dignatarios de la Iglesia.

La sentencia le había impuesto la penitencia de rezar siete salmos una vez a la semana durante tres años, oraciones con las que él continuó voluntariamente hasta el final de sus días, ya que era un católico practicante y convencido. Tanto lo fue que, en 1629, cuatro años antes del juicio, cuando la Universidad de Pisa, su ciudad de origen, recortó sus honorarios, el papa Urbano VII leotorgó una pensión para que pudiera continuar sus estudios con autonomía.

Aun frente a semejante panorama, muy diferente al del relato divulgado, y tal vez por eso mismo, cualquiera podría preguntarse -como se hizo durante tanto tiempo-por qué fue juzgado un científico por un tribunal eclesiástico y con qué motivo se le impuso una pena, por leve que fuera.

La falla más difundida en la comunicación de nuestro tiempo es la aplicación de las categorías actuales a los hechos ocurridos hace siglos. Ya resulta bastante difícil comprender los acontecimientos y hasta el sentido de las

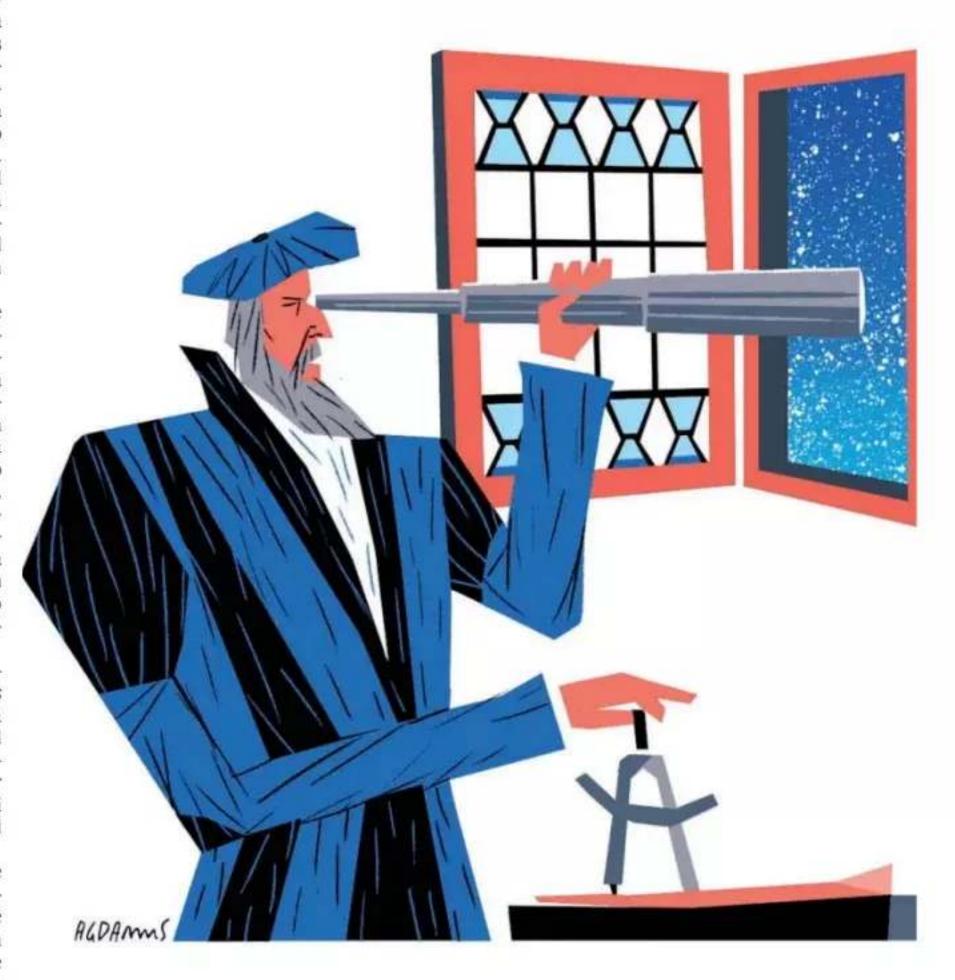

#### Veamos cómo se juzga en el futuro a la nueva inquisición que se levanta en nuestro tiempo

palabras de hace unas pocas décadas con los cánones de hoy. Pero la pretensión de juzgar con esos mismos parámetros la historia de hace 400 o 500 años es una verdadera insensatez.

Está claro que se cometieron barbaridades en nombre de la fe. Hasta Juana de Arco, después declarada santa por la Iglesia, murió en el fuego de la Inquisición. Pero lo que se escribió, se dijoy se repite hasta el cansancio acerca del motivo del enjuiciamiento de Galileo no resiste el menor análisis.

De acuerdo con el relato, Galileo habría sido juzgado por sostener que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿De verdad? El clérigo polaco Nicolás Copérnico había lanzado la misma hipótesis un siglo antes que Galileo. Llamamos "giro copernicano" a esa revolución en la astronomía y no "giro galileano". Y aún hoy denominamos "giro copernicano", como una metáfora, a un cambio agonal de perspectiva sobre lo establecido.

Pero el sacerdote católico y astrónomo Nicolás Copérnico no fue perseguido por ese descubrimiento o, al menos, no fue perseguido por la Iglesia. Fue, en cambio, vapuleado por los protestantes de la época, lo mismo que el profesor luterano Johannes Kepler, quien descubrió las leyes del movimiento de los planetas en nuestro sistema solar y que terminó en señando en la entonces católica Universidad de Bolonia.

Tampocose puede juzgar al protestantismo con las categorías de nuestro tiempo. La interpretación literal de la Biblia formaba parte de la columna vertebral de la Reforma. Cualquier teoría que pusiera en tela de juicio la lectura lineal de los textos sagrados significaba en ese tiempo una conmoción de los cimientos de la fe. Lo que resulta llamativo es que haya sido la Iglesia Católica la que cargó con la culpa de la oposición al sistema heliocéntrico y que el "caso Galileo" se haya tomado como símbolo de esa supuesta confrontación entre la religión y la ciencia.

Pero entonces, una vez más: ¿por qué fue juzgado Galileo? La respuesta la dio entre nosotros el padre Javier Bocci, en su libro El proceso romano a Galileo Galilei, en el que analiza pormenorizadamente todas las instancias de aquel famoso y nunca bien contado juicio.

Galileo no se conformaba con ser un científico, sino que se consideraba a sí mismo un filósofo e incluso se creyó intelectualmente preparado para incursionar en la teología. En ese contexto, pretendió que las Sagradas Escrituras fueran interpretadas y se sometieran a los cambiantes y no siempre acertados descubrimientos científicos, por expresarlo en términos extremadamente simples y resumidos.

¿Era aquello para un juicio? No a los ojos de hoy. Veamos cómo se juzga en el futuro a la nueva inquisición que se levanta en nuestro tiempo contra todo aquel que cree

y practica coherentemente su fe. Una nueva inquisición que quema en las llamas de la cancelación y de la infamia a todos aquellos que se atrevan a pronunciar una palabra contra los dogmas de una agenda mundialista en la que están escritas las nuevas tablas de lo "políti-

camente correcto". Esta moderna inquisición no se ejerce desde un solo tribunal, sino desde una amplia red de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y comunicadores, con su feminismo radicalizado, sus políticas de género, su indigenismo prepotente, su ateísmomilitante, su sostenida defensa de quienes atacan y su constante condena a quienes se defienden. Sus procedimientos no necesitan de la lógica ni aceptan el principio de no contradicción; solo resulta suficiente con sujetarse al catálogo. Por eso pueden clamar hasta por los mínimos derechos de los culpables mientras proclaman sin pudor la muerte de los inocentes. No hay libertad de expresión para la moral tradicional.

A pesar de todo, hay una buena noticia. Este fantasma que sobrevuela Occidente solo tiene poder contra los temerosos. La mala noticia es que los temerosos son demasiados. Para ellos, un cuaderno en el que escriban mil veces: "¡Y qué!", hasta que pierdan el miedo a las izquierdas.

Resulta imperiosa una alianza de las religiones tradicionales y de las fuerzas políticas conservadoras en el mundo, en defensa propia y de las sociedades prooccidentales. Esa corriente ya está fluyendo sobre la Tierra y la Argentina forma parte de ella. •

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG), Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013, LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envio al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

### Hubo una vez seis cines

Germán Wille

-LA NACION-

o quedó ni uno solo. Los cines del barrio de Boedo se extinguieron de a poco entre las décadas del 80 y el 90. Sucumbieron, como en tantas otras barriadas, a causa de la indiferencia de la gente que supo en tiempos pasados abarrotar sus salas y también por el avance de la tecnología, que un día permitió que en una cajita plástica rectangular pudiera introducirse una película para ser transportada y exhibida directamente en los hogares.

Cuentan los cronistas de lo que ya no está que en las décadas del 30 y del'40 había en Boedo unos nueve cinematógrafos. Fue una época en

la que en tan solo cuatro cuadras de la avenida que da nombre al barrio se ubicaban seis cines. Un dato dificil de creer en estos tiempos en los que las salas en las grandes ciudades se pueden contar con los dedos de la mano.

Pero cuando se esfuma un lugar que se hizo querer popularmente suele dejar tras de sí un hilo de recuerdos que no se corta a través de las generaciones. Memorias que en algún lado quedan escritas y marcas que todavía están ahí. Por ejemplo, en Boedo 1063 se encontraba el Cine Teatro Nilo, inaugurado en 1929. En su suntuosa sala para mil espectado-

res no solo se disfrutaba de la magia del séptimo arte, sino que también había números vivos y murgas en períodos de Carnaval. En la parte superior del escenario un grupo escultórico mostraba dos mujeres semidesnudas posando en simetría cada una a un lado de un escudo. Hoy, en el mismo lugar funciona desde 1995 un hipermercado de electrodomésticos. Nada parece haber perdurado. Sin embargo, al ingresar al enorme local, delante de todo y en lo alto puede verse aquel mismo grupo escultórico de las mujeres y el escudo que coronaba la pantalla del Nilo. Todo pasa y todo queda.

Un techo corredizo que se abría al titilar de las estrellas en las noches calurosas tenía el Cine Teatro Los Andes, inaugurado en 1926 y ubicado en Boedo 777. Podía recibir mil cien espectadores, entre la platea y el pullman, para disfrutar rutilantes éxitos del celuloide. Pero quizás el momento más brillante de esa sala haya sucedido los días 15 y 16 de julio de 1933, cuando cantó allí Carlos Gardel. De locos: el Morocho del Abasto interpretó el tango "Almagro" en el barrio de Boedo. Una placa fileteada recuerda este hecho artístico en la fachada de lo que fuera Los Andes, donde hoy se erige un gran supermercado. Si se piensa bien, resulta fascinante andar de compras con el changuito entre las góndolas de un lugar donde en algún momento estuvieron Gardel y sus guitarristas.

El cine más grande de la avenida fue el Cuyo, en el 858, inaugurado en 1945yconcapacidad para 1600 espectadores. La historiadora María Melonicuenta que, en 1951, cuando llegó la

#### Cuando se esfuma un lugar que se hizo querer suele dejar un hilo de recuerdos

tecnología del Cinemascope, como el recinto no era lo suficientemente grande para instalar la pantalla del tamaño y la concavidad necesarias. los dueños de la sala, que no se andaban con chiquitas, compraron el edificio que estaba al fondo. Este excine

esel único que conserva su fisonomía original. Sin embargo, hay un detalle: hoy es un templo evangelista.

Las salas que resta mencionar de aquella era dorada del cine barrial son: el Select Boedo, donde hoy hay otro supermercado; el Boedo, reemplazado por una farmacia de cadena, y, por último, el Moderno. Este, que fue sustituido por otra farmacia, era una de esas salas de medio pelo conocidas vulgarmente como "piojeras". Allí, un público pendenciero, 90 por ciento masculino, miraba los filmes entre gritos de doble sentido y cargadas al acomodador, escupiendo desde el pullman y tirando cosas contra la pantalla. De hecho, lo que recuerdan de ese lugar sus antiguos espectadores es una mancha de huevo que que dó impactada por años en la pantalla gigante.

Un día se acabó la función para estas salas. Adiós a los estrenos, el continuado, los Sucesos Argentinos, el caramelero y los besos furtivos en la penumbra... Quedan solo los recuerdos, las huellas urbanas y esa tierna película en blanco y negro que es la nostalgia. •

#### Historias de cigüeñas

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Ariel Torres



NEU-ANSPACH, ALEMANIA C'edice que son las responsables de traernos a los bebes, antigua leyen-Oda que Hans Christian Andersen inmortalizó en un cuento llamado, claro, Las cigüeñas. Para los eslavos, llevaban las almas de los no nacidos desde el Iriya la Tierra. Según los alemanes, dejaban caer a los niños por las chimeneas. Más un número de variantes, que por supuesto incluyen a París. Menos sabido es, sin embargo, que las cigüeñas emplean un tipo especial de vuelo, el planeo, que aprovecha las corrientes térmicas. Este rasgo inspiró a Otto Lilienthal, el primer humano en fabricar y volar, de modo documentado y consistente, planeadores. Lilienthal, nacido en Alemania en 1848, fue también el responsable de diseñar las primeras alas artificiales, cuya naturaleza y geometría fueron asimismo inspiradas por las cigüeñas. Dos de ellas se ven en la foto de arriba, en la patria de Lilienthal, con una amenazante tormenta como telón de fondo. •

#### CATALEJO

Fuerza revolucionaria

#### Carlos M. Reymundo Roberts

Carlos Torres Vila (Salamanca, 1966) es, desde 2019, presidente del BBVA, uno de los principales bancos españoles. Graduado en Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y en Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, de Madrid), sus responsabilidades pueden llevar a pensar que apenas tiene tiempo para levantar la vista de los números.

En realidad, su obsesión es otra: la educación, de la que habla con el entusiasmo de un predicador. Siempre cuenta que ese interés le vino en la sangre: sus cuatro abuelos, su madre y tres tíos fueron maestros. Recientemente, al interactuar con el público en una charla abierta, una docente le pidió que se refiriera a la importancia de la educación. "La educación -contestó- es el motor de crecimiento de la sociedad, el motor de las oportunidades, y quizá la fuerza más poderosa para corregir las desigualdades". Citó a Emilia Pardo Bazán, célebre escritora y pensadora española de finales del siglo XIX y comienzos del XX: "La educación es una fuerza revolucionaria". Eso sí, apuntó Torres Vila, "instruirnos requiere disciplina, esfuerzo, dedicación".

Dechico, cuando sacaba una buena nota,lepedíaasumadrequeledieraun premio. "El premioya lotienes-replicabaella-. Esloque hasaprendido". •





A pedir de Hamilton Russell fue descalificado en el GP de Bélgica de Fórmula l y el británico se quedó con una victoria muy especial ▶ P.8

Biles volvió a ser Tras los problemas de salud mental en Tokio, la gimnasta se lució en París > P. 6

# CEPOPTPE Solimpicos

Edición de hoy a cargo de Francisco Schiavo y Christian Leblebidjian | www.lanacion.com/deportes 🗶 @DeportesLN 👪 Facebook.com/Indeportes 🖾 deportes@lanacion.com.ar



Un debate eterno Francia aún sigue dividida por la fiesta inaugural de los Juegos Olímpicos: la Iglesia, la política y la organización > P. 5



Martín Demichelis se abraza con su hijo Bastian, que juega en las inferiores de River; se termina una era en el Millonario; "Cometí errores, está claro", dijo el DT

#### FÚTBOL » LA LIGA PROFESIONAL



Entre lágrimas, Demichelis se despide de la gente de River; el DT dirigió con los colores millonarios bajo el abrigo

ANÍBAL GRECO

### Demichelis se fue como un caballero y River cantó por el hombre de la estatua

El entrenador se despidió en el triunfo sobre la hora ante Sarmiento por 1-0 y dejó las emociones a flor de piel; el Monumental pidió por el posible regreso de Gallardo

Claudio Mauri

Quebrado, pero íntegro. Así quiso despedirse Martín Demichelis. Orgulloso de sentirse riverplatense en un momento en el que su club, su gente, decidió darle la espalda. No tuvo reparo en mostrarse a corazón abierto. Sin rencores ni revanchismo. Aceptando sin ofuscarse un destino que otros decidieron.

Podría haberlo evitado desde que los dirigentes le comunicaron el sábado que hasta acá había llegado, pero Demichelis eligió mostrarse en el Monumental como un técnico acongojado, dolido. No se ahorró su velatorio profesional, se sintió con fuerzas. La procesión interna se le traslució en cada gesto. Su hijo Bastian, habitual alcanzapelotas, lo miraba a pocos metros sin contener las lágrimas. En uno de los palcos, su esposa Evangelina mostraba la seriedad de un luto.

En el adiós, su River se asemejó en algo al de la mejor versión bajo su mando. Recuperó parcialmente la memoria después de varios meses de amnesia con la pelota y de flojera mental. Y el triunfo 1-0, que debió llegar mucho antes que el golazo a los 42 minutos del segundo tiempo, tuvo un alto valor simbólico. Porque el estupendo zurdazo a un ángulo fue de Franço Mastantuono, el juvenil que Demichelis hizo debutar

con 16 años y al que los dirigentes le pusieron una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.

Elgol en el cierre del partido aceleró la catarata de emociones. Un teatro de sentimientos. Ninguno más explícito y genuino que el del propio Demichelis. Ya se había abrazado con cada uno de los jugadores que reemplazó durante el cotejo. Ingresaron los dirigentes, encabezados por el presidente Jorge Brito y el vice Matías Matías Patanian, a darle el último abrazo. También aparecieron el "Beto" Alonso y el "Pato" Fillol para reforzar la malla de contención riverplatense.

Aunque no consiguió entrarle al hincha por el corazón, Demichelis fue a su función de despedida con una banda rojiblanca cruzándole una prenda negra. Para el segundo tiempo se puso directamente la camiseta debajo del abrigo. Se siente de River más de lo que admitieron los hinchas, quienes se ahorraron la cuota de silbidos –nunca fueron unanimes-que en los últimos meses le dedicaron en el Monumental. Aparecieron algunos reconocimientos tardíos. "Gracias Micho", decía una bandera de dos metros por dos. Unas cartulinas con mensajes de gratitud. Y no mucho más.

Su salida bajó los niveles de tensión que hubiesen alcanzado un pico tras la decepcionante derrota en Mendoza ante Godoy Cruz. En el

#### 1 River

(4-1-3-2)

Franco Armani (6); Milton Casco (6), Leandro González Pirez (6), Paulo Díaz (6) y Enzo Díaz (5); Matías Kranevitter (5); Santiago Simón (6), Manuel Lanzini (6) y Franco Mastantuono (8); Miguel Borja (5) y Pablo Solari (5).

DT: Martín Demichelis.

#### **O** Sarmiento

(4-1-4-1)

Lucas Acosta (7); Elías López (5), Franco Paredes (6), Juan Insaurralde (6) y Yair Arismendi (6); Emiliano Méndez (6); Joaquín Gho (5), Valentín Burgoa (5), Manuel García (6) y Gabriel Gudiño (5); Ezequiel Naya (4). DT: Israel Damonte.

Gol: ST, 42m, Mastantuono (R).
Cambios: ST, 10m, F. Roncaglia (4)
por Burgoa (S); 14m, A. Ruberto
(5) por E. Díaz (R); 20m, G. Díaz (5)
por Gudiño y J. Andrada (4) A por
E. Méndez (S); 26m, I. Fernández
por Lanzini (R); N. Fonseca por
Kranevitter (R); 31m, L. López por
Naya y M. Rosales por Gho (S);
44m, R. Aliendro por Solari y D.
Zabala por P. Díaz (R).

Árbitro: Nazareno Arasa (bien, 7).

Estadio: River.

reparto de responsabilidades por el mal momento, desde las tribunas se apuntó ahora a los jugadores, a quienes se les recordó antes de que comenzara el partido: "Pongan más huevo, pongan más corazón... Ustedes mátense en la cancha que acá en la cancha los vamos a alentar". A los 25 minutos del segundo tiempo, cuando al equipo le faltaba serenidad y contundencia para cristalizar el dominio, desempolvaron el clásico "movete, River, movete..."

Si bien la coyuntura del cambio de DT ocupó la actualidad, hubo un partido que River no podía descuidar porque de los nueve puntos anteriores solo obtuvo uno. Demichelis hizo cuatro cambios. Desistió de su innovación de Simón como lateral derecho, posición en la que siempre se le notaron más sus defectos que virtudes. Lo devolvió a su función natural de volante, donde fue más influyente por su capacidad para tocar y profundizar.

En la mareante rotación de números 5, esta vez la ruleta cayó en el casillero de Kranevitter. Por el inseguro Gattoni volvió González Pirez y Casco reapareció en el lateral derecho. Pronto, River se encontró con un desarrollo que fue un sudoku: penetrar en el muro verde de Sarmiento, que en el retroceso llegaba a pararse con una línea de seis. Se paraba delante del área como si fuera un equipo de hándbol. "Desde que llegué a la Argentina fui un mal marido, un mal amigo, un mal padre. Me desviví por River. Quiero agradecerles a todos los hinchas que creyeron en un principio, a los que creyeron menos, a los que dudaban y a los que apoyaron"

"Me tocó vivir la transición más difícil de la historia del club, no solo por quién se fue, sino también por este grupo de chicos. Cometí errores y está claro. Pero sentí esta vocación que amo"

"River es tan grande que está por encima de los nombres. Van a cambiar las energías. Va a haber una sinergia entre gente, cuerpo técnico y jugadores. Fue un placer, eternamente agradecido"

"A pesar de las ganas y fuerzas, porque estaba convencido en los jugadores, es lo mejor para todos. Fui, soy y seré un hincha de River"

Martín Demichelis

rrabala batuta como si llevara largo tiempo en esto. Con la ductilidad de su zurda puso dos veces en situación de definición a Borja, pero esta vez el colombiano no estuvo certero, se cortó su racha de ocho partidos consecutivos marcando.

Veintinueve remates (nueve al arco) contabilizó River. Acosta mostraba buenos reflejos y ubicación para despejar varios, mientras otros intentos se iban desviados. Había una carga de nerviosismo sobre el equipo, que se mostraba ambicioso, pero también precipitado.

El majestuoso tiro libre de Mastantuono fue como sacar un tapón para liberar la última carga de adrenalina. A Demichelis lo terminó de embargar definitivamente la emoción. Juntó las palmas de sus manos sobre la cabeza en dirección a la cabecera Sívori, como pidiendo disculpas por si contribución no había sido suficiente para conformar a un público al que nunca dejó de agradecerle durante un año y medio que llenara el estadio para apoyar al equipo. Solo con el partido finalizado y cuando faltaba poco para que se metiera en el vestuario, desde las tribunas bajó por primera vez en la noche el canto "Muñeeeeco, Muñeeeeco". Ya se espera al ídolo, al hombre-estatua, mientras Demichelis se despidió como un caballero riverplatense.

#### FÚTBOL » LA LIGA PROFESIONAL

### Gallardo ya les dio a los dirigentes señales positivas para volver

Este martes sería el día "D" para la reunión presencial entre Jorge Brito y el Muñeco

Germán Balcarce PARA LA NACION

Cuando Jorge Brito, Matías Patanian y Enzo Francescoli se reunieron con Martín Demichelis en el corazón del Monumental durante la tarde del sábado, minutos después de las 18 horas, para ponerle punto final a un ciclo que tuvo la obtención de tres títulos en el lapso de un año y medio, el plan para encontrar un reemplazante ya estaba en marcha. A través de algunas personas con buena llegada a Marcelo Daniel Gallardo, el presidente del club había comprobado que el DT tiene la intención de aceptar el desafío de protagonizar una segunda etapa tras haber conquistado 14 certámenes al frente del equipo. Y aunque la prudencia y el hermetismo caracterizan al Muñeco, que apenas unas horas antes de que se conociera la decisión de la partida de Demichelis optó por el silencio mientras ingresaba al estadio Bautista Gargantini para observar lo que fue el triunfo por 1-0 de Independiente Rivadavia sobre Independiente, hubo un guiño para iniciar las tratativas vinculadas a su regreso.

El día "D" está marcado para este martes. Por la mañana, Gallardo arribará a Buenos Aires en un vuelo desde Mendoza, donde viajó para visitar a Nahuel, su hijo mayor e integrante del plantel de Independiente Rivadavia. La idea, si todo continúa por el camino positivo que se está desarrollando, es que ese mismo día el Muñeco sea presentado como flamante entrenador de River para asumir el cargo y dirigir el próximo domingo, cuando el conjunto de Núñez se enfrente desde las 15 a Unión, en Santa Fe.

Brito, de buena relación con Gallardo, es el encargado de llevar adelante las gestiones mediante distintas conversaciones a la distancia. Luego de su experiencia sin éxito en Arabia Saudita como DT de Al-Ittihad, donde tuvo una campaña irregular y padeció las diferencias con el delantero francés Karim Benzema, Gallardo se instaló en la Argentina para estar cerca de su familia, fundamentalmente de Máximo, su padre.

Pese a que su última vez en el Monumental fue para ver a la selección argentina campeona del mundo desde el palco 57 que tiene en la Centenario media, muy cerca de la tribuna Centenario, el 23 de marzo de 2023, cuando se impuso 2-0 sobre Panamá, Gallardo nunca cortó al 100 % sus lazos con River porque eventualmente concurre al predio de Ezeiza para ver en acción a Santino, el tercero de sus hijos, uno de los delanteros de la quinta división. Su adiós definitivo como entrenador del equipo fue el domingo 13 de noviembre de 2022 en Mendoza. Allí, en un amistoso, venció 4-0 a Real Betis (España). Entre lágrimas de emoción y nostalgia, sumado a los aplausos de sus dirigidos y el público en el estadio Malvinas Argentinas, se despidió con el sueño de regresar algún día, amparado en un dato que siempre alimentó ese deseo: desde que llegó a la institución para incorporarse a las inferiores, nunca estuvo más de cuatro años alejado de River.

Ahora, en un momento sensible de su vida por el fallecimiento de su representante y amigo, Juan Berros, al mismo tiempo que tiene la necesidad de estar cerca de su padre, Gallardo dio señales positivas para retornar a River. Las charlas están encaminadas, pero todavía no se produjo la reunión personalmente para hablar en detalle de los términos del contrato en materia de honorarios, conformación del cuerpo técnico, duración del vínculo y un asunto para nada menor: cuánto poder tendrá el Muñeco en caso de asumir. Uno de los requisitos ineludibles está relacionado al organigrama del área de fútbol. Por ahí pasará uno de los puntos que abarcará mayor atención para ver cuáles son las pretensiones del entrenador que supo levantar dos veces la Copa Libertadores y

conseguir otros cinco trofeos internacionales.

Si bien Gallardo nunca explicó públicamente en detalle los motivos de su partida después del anuncio que realizó en el SUM del Monumental, el 13 de octubre de 2022, tuvo algunos cortocircuitos dentro del club durante sus últimos meses. El desgaste había aumentado y la ausencia de títulos inmediatos tampoco contribuía con el humor interno. Una vez que se formalizó su salida luego de haber asumido el 6 de junio de 2014 en sustitución de Ramón Díaz, Demichelis fue presentado como su reemplazante. Fue campeón con holgura de la Liga Profesional en 2023, se quedó con el Trofeo de Campeones en diciembre de ese mismo año y el pasado 13 de marzo obtuvo la Supercopa Argentina. Sin embargo, el entrenador saliente nunca logró el consenso de los hinchas. La irregularidad se apoderó de su campaña en los últimos partidos y con Gallardo sin equipo era inevitable que la tentación del segundo ciclo comenzara a generar expectativas. Por eso Brito, obligado políticamente a buscarlo, entabló puntos de conexión para saber si el DT estaba dispuesto a volver. A partir de ahí, empezó a gestarse el operativo retorno con diferentes actores que oficiaron como interlocutores para facilitar los canales de diálogo con la mayor cuota posible de discreción, para que no hubiera ningún tipo de filtración que entorpeciera el asunto en un momento inoportuno. Así se comenzó a construir una vuelta que cada vez está más cerca de producirse con un objetivo: ganar la quinta Libertadores en la historia de River, que cuenta con la posibilidad de definir cada serie como local, incluida una hipotética final en su casa.

Mientras tanto, el entusiasmo crece en el Monumental. En el partido que River le ganó 1-0 a Sarmiento con el golazo de Franco Mastantuono, de tiro libre, hubo un pedido masivo al término del encuentro con el emblemático grito para solicitar el regreso del hombre más ganador de la historia del club con 22 títulos, a la par de Ángel Labruna: "Muñeeecooo".

Ganador de la histórica e inolvidable final de la Libertadores contra Boca en Madrid, multicampeón a nivel local e internacional y responsable intelectual de varias hazañas, entre ellas haber triunfado con Enzo Pérez como arquero durante los 90 minutos, Gallardo y sus dos fieles laderos, Matías Biscay y Hernán Buján, ya empezaron a pensar en una nueva etapa. Resta que los deseos de todas las partes tengan un punto de encuentro en las negociaciones. •



Santiago Sosa festeja el 1-0 de Racing ante Unión

FOTOBAIRES

### Racing avanza, pero sus goles siguen sin depender de Juanfer

Venció a Unión con tantos de Sosa y Almendra; el 10 fue titular, aunque salió reemplazado

Nicolás Zuberman PARA LA NACION

Racing se llevó un ajustado triunfo por 2 a l ante Unión. Son tres puntos de oro para el equipo de Gustavo Costas, que el sábado visitará al líder Huracán, con el objetivo de arrebatarle el primer puesto y ponerse por fin esa ropa de candidato con la que viene coqueteando.

Ante el Tatengue parecía que otra vez ese traje de gala quedaría en el placard. Cuando el 1a 0 pintaba inamovible para la Academia, el Kily González rompió el juego con el ingreso del centrodelantero Gonzalo Morales en lugar del libero Miguel Torrén. Puso a sus tres atacantesa jugar mano a mano con la línea de tres defensores de Racing. Siete minutos después de su entrada, Morales marcó el la 1con un anticipo en el área chica. Florecieron los nervios en Avellaneda. Se desvanecieron rápido: a la jugada siguiente, después de un revuelo en el área, Agustín Almendra sacó un derechazo fuerte que venció al arquero Thiago Cardozo. Otra vez Racing en ventaja.

El 1-0 lo había marcado Santiago Sosa, de cabeza, tras un córner ejecutado por Almendra. El bonaerense formado en River festejó su primer tanto en primera después de 50 partidos. Llegó a la Academia en enero, con perfil bajo y con el destino de adueñarse de la mitad de la cancha del equipo tras la salida de Aníbal Moreno. Costas, sin embargo, lo reinventó como líbero. Lo tuvo que convencer: Sosa no quería volver a la zaga, algo que había sufrido cuando jugó en el Millonario.

En esa posición se volvió una pieza clave en las dos áreas. Como líbero marca la diferencia con su capacidad para anticipar el juego y su buena técnica, aunque en los envíos aéreos aún le falta oficio: Gonzalo Morales aprovechó de eso para marcar la igualdad transitoria.

La mayor novedad fue el regreso de Juan Fernando Quintero como títular. El colombiano ingresó en

el lugar de su compatriota Carbonero. No jugaba como titular desde el 2 de mayo, por la Copa Argentina, en la derrota ante Talleres de Remedios de Escalada. Aquella fatídica noche para la Academia fue el capitán del equipo. Luego le siguieron algunas molestias musculares, problemas personales y la citación a la Copa América. Apenas sumó algunos ingresos desde el banco en estos meses en los que abundaron los rumores sobre su continuidad en el club. Ayer salió en el entretiempo. Racing ganó sin goles de sus delanteros ni de Juanfer. Mientras define qué hacer con el 10, vuelve a la pelea. •

#### 2 Racing

(3-4-3)

Gabriel Arias (6); Nazareno
Colombo (6), **Santiago Sosa (7)**y Santiago Quirós (5); Gastón
Martirena (5), Juan Nardoni (6),
Agustín Almendra (7) y Gabriel
Rojas (5); Juan Fernando Quintero (4), Adrián Martínez **A** (5) y
Maximiliano Salas (5). **DT:** Gustavo Costas.

#### 1 Unión

(5-3-2)

Thiago Cardozo (4); Lautaro Vargas (4), Franco Pardo (5), Miguel Torren (6), Claudio Corvalán (5) **R**, Bruno Pittón (6); Mauro Pittón (5), Joaquín Mosquera (5), Simón Rivero (6); Adrián Balboa (5) y Nicolás Orsini (5). **DT**: Cristian González.

Goles: PT, 9m Sosa (R); ST, 27m Morales (U) y 28m Agustín Almendra (R); Cambios: ST, al inicio, Johan Carbonero (5) por Quintero (R) y Patricio Tanda (6) por Mosquera (U), 20m Gonzalo Morales (7) por Torrén (U), 31m Leonardo Sigali por Quirós (R), 39m Enzo Roldán por Rivero y Lucas Gamba por Balboa (U) y 41m Martín Barrios por Almendra, Baltasar Rodríguez por Salas y Facundo Mura por Rojas (R). Expulsado: ST, 33m, Corvalán (U); Árbitro: Sebastián Zunino (bien, 6). Estadio: Racing.



Una bandera símbolo y alusiva a Gallardo en el partido de ayer ante Sarmiento

ANÍBAL GRECO

4 DEPORTES LA NACION | LUNES 29 DE JULIO DE 2024

#### FÚTBOL » LA LIGA PROFESIONAL



Pol Fernández anticipa la marca y controla; Boca no tuvo un buen partido en Córdoba

GETTY

### Boca acrecienta su deuda, extraña a los que faltan y sigue lejos

El Xeneize apenas ganó cuatro de los 16 partidos como visitante durante la gestión Martínez; casi no pateó contra el arco de Instituto

#### Leandro Contento

PARA LA NACION

Boca incrementó su deuda externa y sumó un nuevo empate como visitante que lo mantiene lejos de los puestos de vanguardia. El Xeneize, que ganó cuatro de sus 16 partidos fuera de casa bajo la conducción técnica de Diego Martínez, igualó sin goles ante Instituto en un partido deslucido y sin grandes emociones. La igualdad en Alta Córdoba dejó a Boca a nueve puntos del líder Huracán, mientras que la Gloria, una de las sorpresas de la Liga Pro-

treparse al segundo puesto.

El cero, al fin y al cabo, calificó. La estadística del primer tiempo marcó que Boca tuvo el 73% de la posesión de la pelota, pero que no remató una sola vez al arco defendido por Roffo. Las más peligrosas de la primera parte fueron un cabezazo de Belmonte que pasó cerca del ángulo derecho y una volea cruzada de Lautaro Blanco que salió un metro y medio desviado. Todo de pelota parada, nada de juego asociado.

Ante un Instituto agazapado, Boca no encontraba los caminos para abastecer a sus delanteros y sufría defensivamente a espaldas de sus laterales, los primeros amonesta-

dos de la noche. Blanco fue otra vez el jugador más desequilibrante de Boca, pero tuvo, al igual que Di Lollo, muchísimos problemas para cubrir su sector. Ni Ceballos (enganche tirado a la banda) ni Aguirre (extremo retrasado) se hallaron en el rol de carrileros y ofrecieron demasiadas ventajas a la hora del retroceso. Santiago Rodríguez, el punta de la Gloria que estuvo a punto de llegar a San Lorenzo, tuvo la más clara para el local tras un excelso desborde de Jonás Acevedo, que ganó la cuerda con facilidad y envió el centro atrás para el dispafesional, dilapidó la oportunidad de ro franco del ex Almagro. Luego, el disparo de Rodríguez rebotó en la humanidad de Ignacio Russo, el hijo de Miguel, que rechazó involuntariamente a centímetros de la línea. Instituto también inquietó a Romero por arriba (gran respuesta de Chiquito ante el cabezazo de Alarcón), uno de los puntos fuertes del conjunto de Davobe.

El Xeneize extrañó otra vez el juego interno de Medina, la claridad de Equi Fernández, el empuje del peruano Advíncula, la zurda prodigiosa de Zenón. Pero más que todo extrañó a la Bombonera. En la previa, Romero y Pol Fernández habían asumido la merma futbolística del equipo cuando sale fuera de casa. Más allá de las falencias futbo-

lísticas, la falta de conducción en el medio campo y la escasa cantidad de situaciones generadas, Boca tampoco logró imponerse por actitud y por el peso propio de sus figuras. Desde la llegada de Diego Martínez, el Xeneize ganó apenas el 25% de los partidos en condición de visitante: 2-0 a Tigre en Victoria, 3-1a Newell's en Rosario, 2-1a Trinidense (con gol de Cavani en el final) y4-2a Central Córdoba en el Madre de Ciudades.

"En el vestuario los muchachos tenían claro que debían construir

#### Empate en el sur, en una fecha que se cierra hoy con seis partidos

Talleres cedió terreno con Huracán, pero rescató un punto al empatar 1 a 1 con Banfield. Jesús Soraire abrió el marcador para el Taladro; Matías Galarza fue expulsado, tras revisarse la acción en el VAR, y Gastón Benavidez igualó para La T.

La 8ª fecha terminará hoy con seis juegos: Barracas Central vs. Atl. Tucumán, a las 15; Defensa vs. Platense, 16.30; Ctral. Córdoba vs. Vélez v Tigre vs. Riestra, 18.45; Belgrano vs. Godoy Cruz y Argentinos vs. Lanús, 21.

#### **O** Instituto

(4-4-2)

Manuel Roffo (5); Juan Franco (5), Gonzalo Reguena (5), Fernando Alarcón (6) y Jonathan Bay (5); Jonás Acevedo (6), Nicolás Dubersarsky (7), Gastón Lodico (6) y Damián Puebla (5); Santiago Rodríguez (6) e Ignacio Russo (5). DT: Diego Dabove.

#### O Boca

(4-4-2)

Sergio Romero (6); Luciano Di Lollo A (4), Gary Medel (5), Marcos Rojo (5) y Lautaro Blanco A (5); Brian Aguirre (5), Tomás Belmonte (5), Guillermo Fernández (5) y Julián Ceballos (5); Miguel Merentiel (5) y Edinson Cavani (4). DT: Diego Martínez.

Cambios: ST, J. Saralegui (6) por Ceballos (B); 15m, M. Giménez (5) por Cavani (B); 21m, J. Lázaro (5) por S. Rodríguez, F. Suárez (5) por Russo y B. Cuello (5) por Puebla (I); 25m, E. Zeballos por Aguirre (B); 36m, G. Rodríguez por Acevedo y S. Moreyra por Lodico (I); 42m, M. Delgado por Belmonte y F. Fabra por Blanco (B).

Arbitro: Hernán Mastrángelo (bien, 6).

Estadio: Instituto.

un buen partido y un buen resultado de visitante para que todo lo bueno que el equipo muestra en casa se fortalezca fuera. Nos tocó una parada realmente difícil, nos faltó un poquito más de fineza cerca del área, que es lo más difícil de todo. Nos faltó profundidad en los metros finales", sostuvo el DT.

#### Que terminen los Juegos

El ingreso de Saralegui en el entretiempo aportó orden y frescura al medio campo, pero el Colo tuvo poco peso en ofensiva más allá de un buen centro cruzado que casi termina en gol (la jugada fue anulada por offside). Cavani, irresoluto, fue el segundo en abandonar el campo y Boca encontró su mejor versión parado con tres delanteros: Zeballos y Merentiel de extremos y Giménez de referencia. Aun así, a Boca le faltaron ideas y cosechó un empate que, a la luz de los resultados, le sirve de muy poco.

Pese a la alegría que trajo el boleto a octavos definal de la Sudamericana, Boca sigue sin mejorar en su juego y se aleja cada vez más de la idea del director técnico. Con siete partidos disputados (aún debe el duelo frente a Banfield), el Xeneize se ubica 17º en la tabla de posicionesy continúa sin poder disimular las ausencias de sus principales figuras. Todavía con margen para seguir incorporando jugadores, y la decisión tomada de contratar, al menos, otros tres refuerzos, el Xeneize prende velas para que los convocados a los Juegos Olímpicos regresen lo más rápido posible y empiece a notarse una idea definida de juego. En Córdoba, es cierto, faltaron varios futbolistas clave (Advincula, por caso, ni siquiera se concentró), aunque nadie esperaba este inicio de campeonato.

La revancha para Boca será pronto y con el mejor escenario posible: el miércoles contra Banfield y el domingo vs. Barracas Central, ambos sin tener que moverse de casa.

#### El poder de la vieja guardia y las "teclas" de Domínguez

Las decisiones del DT, claves para la goleada de Estudiantes ante el Lobo

LAPLATA.-El foco de esta goleada podría haber sido el sentido de pertenencia de Estudiantes, que goleó a Gimnasia 4-1 con tantos de jugadores que -aún con ofertas más tentadoras desde lo económico- eligieron volver a su club. Abrió la cuenta Santiago Ascacibar, siguió la historia Guido Carrillo con un doblete y cerró el triunfo José Sosa; tres que regresaron para ser campeones y, también, para cortar una racha de casi cinco años sin victorias contra el Lobo. El cuento cerraba por todos lados. Sin embargo, el que modificó la ecuación fue Eduardo Domínguez.

En el primer tiempo, que terminó 0-0, estuvo más cerca Gimnasia. Perotodo cambió. Domínguez mandó a la cancha a Luciano Giménez, Eros Mancuso y Pablo Piatti. ¿Qué hicieron ellos? Fabricaron los cuatro goles.

En el primer tanto, Giménez perforó la defensa y tras un centro suyo, llegó el excelente remate de Ascacibar. En el segundo, Mancuso mandó un centro perfecto para el notable cabezazo de Carrillo. En el tercero, el propio Giménez se la peinó a Carrillo que sacó un zapatazo tremendo. Y en cuarto, el arquero Insfrán le cometió penal a Piatti (que Sosa canjeó por gol).

El DT que fue clave cuando hace un año el Pincha quedó afuera de la Sudamericana y tomó decisiones para ir a fondo por otro desafío: la Copa Argentina. Y también resultó vital este año, cuando rearmó el equipo después de que se le fueran piezas fundamentales como Andújar, Leo Godoy, Santiago Núñez, Jorge Rodríguez, Rollheiser y Boselli. A tal punto lo rearmó Domínguez que Estudiantes volvió a gritar campeón: Copa de la Liga 2024. • Máximo Randrup

#### Hasta hoy

| EQUIPOS         | P  | J | G | E | P | GF | GC | D   |
|-----------------|----|---|---|---|---|----|----|-----|
| Huracan         | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3  | +7  |
| Racing          | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8  | +9  |
| Talleres        | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9  | +4  |
| Instituto       | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6  | +4  |
| Unión           | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8  | 4  | +4  |
| Ind. Rivadavia  | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5  | 2  | +3  |
| River           | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8  | +5  |
| Estudiantes     | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9  | 6  | +3  |
| Lanús           | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9  | +2  |
| Vélez           | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9  | 6  | +3  |
| Belgrano        | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1  |
| Newell's        | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5  | 6  | -1  |
| Gimnasia        | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0   |
| Atl Tucumán     | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6  | 6  | 0   |
| Sarmiento       | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8  | 9  | -1  |
| Ros. Central    | 9  | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9  | +2  |
| Boca            | 9  | 7 | 2 | 3 | 2 | 7  | 6  | +1  |
| Riestra         | 9  | 7 | 3 | 0 | 4 | 6  | 7  | -1  |
| Argentinos      | 9  | 7 | 3 | 0 | 4 | 6  | 11 | -5  |
| Platense        | 8  | 7 | 2 | 2 | 3 | 5  | 7  | -2  |
| Independiente   | 7  | 8 | 1 | 4 | 3 | 5  | 9  | -4  |
| San Lorenzo     | 6  | 7 | 1 | 3 | 3 | 5  | 7  | -2  |
| Banfield        | 6  | 7 | 1 | 3 | 3 | 6  | 9  | -3  |
| Tigre           | 6  | 7 | 1 | 3 | 3 | 6  | 11 | -5  |
| Def. y Justicia | 5  | 7 | 0 | 5 | 2 | 6  | 9  | -3  |
| Bar. Central    | 5  | 7 | 1 | 2 | 4 | 3  | 8  | -5  |
| Godoy Cruz*     | 3  | 6 | 1 | 3 | 2 | 4  | 7  | -3  |
| Central Cba.    | 1  | 7 | 0 | 1 | 6 | 7  | 18 | -11 |

(\*) Se le descontaron 3 puntos por los incidentes en la 3m fecha. Debe completar el partido con San Lorenzo (1-1).

LA NACION | LUNES 29 DE JULIO DE 2024 DEPORTES | 5



## LOS JUEGOS OLÍMPICOS » UNA APERTURA POLÉMICA



El pasaje de la ceremonia más controvertido; "la Última Cena no fue mi inspiración", dijo Thomas Jolly, director artístico

CAPTURA DE TV

# La ceremonia aún divide a Francia: las críticas, la organización y el silencio

El país mantiene posturas antagónicas en los extremos políticos sobre una fiesta inaugural que no pasó inadvertida; el cuadro de la Última Cena y la explicación del director artístico

Luisa Corradini

CORRESPONSAL EN FRANCIA

PARIS.- "Hello, les copains! ¿Qué les parece si hacemos una tregua olímpica y tratamos de querernos y respetarnos durante los próximos 15 días?", propuso dos días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de París, Martin Fourcade, biatleta francés y quintuple campeón olimpico, a todos los criticones y quejosos de Francia. En la tierra de Asterix, las peleas son una tradición. Y esta vez, tampoco falló. Porque, grandiosa y suntuosa, la ceremonia de inauguración en el río Sena rompió todos los códigos. A riesgo, sin embargo, de inclinarse inútilmente hacia la subversión, con el resultado final de alimentar inevitables polémicas.

Si algo es seguro, es que la ceremonia de apertura de estos Juegos Olímpicos consiguió hacer reaccionar al planeta. Muchos se declararon maravillados por las proezas tecnológicas y la creatividad artística, mientras otros siguen afirmándose "indignados" ante ciertas elecciones. "La Cena sobre el Sena. Y he aquí que algunos hacen toda una escena", tituló ayer el cotidiano "Le Parisien".

Con mucha razón, porque en medio de esa asombrosa ceremonia de inauguración, Thomas Jolly, su director artístico, incluyó el mítico fresco de Leonardo da Vinci sobre la última cena de Jesucristo en medio de sus apóstoles. Solo que los principales personajes de la obra maestra del pintor italiano estuvieron representados en carne y hueso por drags-queens, una modelo transgénero y, sobre la mesa, bajo una campana gigante, el actor Philippe Katerine vestido de Dionisio, casi desnudo. Para los más liberales fue "el momento más espectacular". Para para los más conservadores, "el más chocante".

Y, sin embargo, días antes de la apertura de los Juegos, Jolly aseguraba en conferencia de prensa que habia querido hacer una ceremonia "que repare y reconcilie".

En todo caso, la audacia del director cayó muy mal en la Iglesia. En un comunicado publicado el sábado último, la Conferencia de Obispos de Francia (CEF) deploró una ceremonia que "desgraciadamente incluyó escenas de burla al cristianismo".

"Esta mañana pensamos en to-

dos los cristianos de todos los continentes que resultaron heridos por el agravio y la provocación de ciertas escenas", escribió la institución, agregando, no obstante, que el espectáculo ofreció "momentos maravillosos de belleza y alegría, ricos de emoción y universalmente saludados". Ante un escándalo que aumentaba, Jolly se vio obligado, anoche, a precisar que, en realidad, no se trató de la célebre Ultima Cena de Da Vinci.

"La Última Cena no fue mi inspiración. Creo que estaba suficientemente claro. En el cuadro viviente está Dionisio que llega a la mesa. ¿Por qué está allí? Porque es el dios de la fiesta, del vino y el padre de Secuana, diosa vinculada al rio Sena", dijo en una entrevista televisada. "La idea era más bien de representar una gran fiesta pagana alusiva al Olimpo... Olimpo... al olimpismo", precisó.

"Nadie ridiculizó nada", había dicho a LA NACION por la tarde Piche, drag-queen revelada por la emisión Drag Race, que participó en la secuencia, sin confirmar o negar que se trató de representar una fiesta pagana o de La Ultima Cena.

"Nadie estaba vestido de Jesús.

Nadie lo parodiaba ni en sus ropas ni sus comportamientos. La idea fue aportar una mirada nueva. En el pasado, hubo cantidad de representaciones de la cena con los apóstoles y nunca ofendieron a nadie.

#### Una discusión en la que participó hasta **Elon Musk**

Las repercusiones por la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos llegaron desde todo el mundo. "Fue extremadamente irrespetuoso con los cristianos", opinó el magnate Elon Musk. A los cuestionamientos se sumó la Conferencia Episcopal de Francia, por las escenas mentaron "muy profundamente", publicana. si bien matizaron que hubo también "momentos maravillosos de belleza y alegría, ricos en emociones y universalmente reconocidos". The New York Times, en tanto, se detuvo en la relación entre Francia y la Argentina: "Se ha convertido en una verdadera rivalidad para nosotros", se escucha habitualmente en voz del público local.

¡Qué casualidad!: cuando son los LGBT y las drags, molesta a todo el mundo. Pero estamos acostumbrados. La gente está obsesionada por las cuestiones de género que, sobre todo, molestan a los conservadores", concluyó.

Thomas Jolly también asumió sus intenciones iniciales. "Esta ceremonia fue política para mí. Entendida en el sentido de polis, la palabra griega. Quiso ser una ceremonia que reuniera la ciudad, el continente y el mundo. No hubo intención subversiva o querer escandalizar, sino decir que somos ese gran NOSOTROS con las ideas republicanas de inclusión, generosidad y solidaridad que necesitamos desesperadamente", explicó el sábado en conferencia de prensa.

"En Francia, la creación artística es libre. Somos privilegiados. No existe la voluntad de hacer pasar mensajes militantes, sino republicanos: en Francia tenemos el derecho de amarnos como queremos. En Francia tenemos el derecho de creer o no creer. Nuestra idea era dejar en claro esos valores", concluyó.

Ese fue, en efecto, el objetivo tanto del gobierno, como de los responsables artísticos. Que, aunque no lo digan, esperaban muchas de las reacciones que se produjeron. Tampoco dijeron que esa parodia de La Última Cena tal vez estuvo incluida para sugerir a los creyentes musulmanes que, en tierra cristiana, uno tiene derecho a reirse un poco de su religión sin terminar en la hoguera del terrorismo.

Y en el terreno de la inclusión y el respeto a la diversidad, tema que sigue dividiendo violentamente a los franceses -y a los europeosentre extrema derecha y moderados, también hubo otros mensajes subliminales. El más simbólico fue la escena de Aya Nakamura, la cantante francófona más escuchada en el mundo. Blanco de los polemistas que critican la ausencia de relación entre el idioma francés y el lenguaje que utiliza en sus canciones, la franco-maliense inició su actuación saliendo de la Academia Francesa, el venerable templo de la lengua de Molière, ¡acompañada maravillosamente por la orquesta de la Guardia Republicana! Entiéndase: "Recado a todos aquellos que siguen creyendo que Francia es un país blanco, católico y colonial, es hora de darse cuenta de que hace mucho que no lo es. Y que la tolerancia y la diversidad -de raza, de lenguas y de creencias—son los valores de la República."

Ese mensaje sigue, sin embargo, sin ser digerido por los militantes de extrema derecha.

"Difícil apreciar los pocos cuadros exitosos de la ceremonia, entre las María-Antonietas decapitadas, los planes de a tres, las drags-queen, y la humillación de la Guardia Republicana obligada a bailar con Aya Nakamura!", escribió en X Marion Marechal, sobrina de Marine Le Pen, y todavía mucho más a la extrema derecha que su tía. Una humillación que no parece haber sido compartida por los interesados: después del espectáculo, Aya Nakamura fue ovacionada por unos de "mofa del cristianismo" que la- 3.000 miembros de la Guardia Re-

Nadie sabe si el presidente Emmanuel Macron o su esposa Brigitte resultaron conmocionados por alguno de los pasajes más osados de la ceremonia. En todo caso, el presidente, fiel a su vocación de universalismo, retomó la escena de Nakamura en un tuit, con una de las frases que lo caracterizan: "Al mismo tiempo". .

## LOS JUEGOS OLÍMPICOS » GIMNASIA

## » NATACIÓN

# Simone Biles, una sonrisa que ilumina la competencia

Tras las dificultades de salud mental en Tokio, la norteamericana brilló en su vuelta

PARÍS (De nuestros enviados especiales).- Tres años después de las dificultades que padeció en Tokio, la norteamericana Simone Biles regresó ayer con fuerza a la competición olímpica durante la jornada de clasificación degimnasia de los Juegos Olímpicos de París 2024, rodeada de una gran expectativa. Todas las miradas en un repleto Arena Bercy estaban puestas en Biles, que entró al pabellón con el gesto concentrado entre los vítores y aplausos de un público entre el que se encontraban el actor Tom Cruise, la cantante Ariana Grande o la famosa editora jefe de Vogue en Estados Unidos, Anna Wintour. Nadie quería perderse la vuelta de esta deportista genial, que es hace tiempo mucho más que eso, y a la que siguen 7,7 millones de personas en Instagram.

La gimnasta, de 27 años, no tardó en demostrar que llega a París en plena forma y ejecutó con precisión su compleja rutina en la viga de equilibrio, aparato donde acumula dos bronces olímpicos. Con un traje que destellaba y visiblemente satisfecha tras su primera actuación, Biles aterrizó de la viga con otra sonora ovación. Después, la ganadora de 23 títulos mundiales competirá en suelo y salto de potro, para terminar la clasificatoria en barras paralelas.

Ni siquiera una molestia en la pantorrilla izquierda pudo detenerla. Biles inició su jornada en la viga. Fue ahí mismo que resintió un dolor que la sacó de la pista unos minutos, a su regreso para la rutina de piso -al ritmo de Taylor

Faustin, la doctora del equipo nacional. Por un instante, le sacó el aliento colectivo a la Arena Bercy. Biles abandonó el piso por un instante al finalizar su rutina en la viga de equilibrio. Minutos después volvióy revelósu molestia. Aún sin estar en plenitud, la texana de 27 años demostró por qué es la gimnasta más laureada en la historia del deporte. Regresó y siguió observando la competencia sentada junto al resto de su equipo.

"Sintió algo en el gemelo, pero eso es todo", explicó después a los periodistas su entrenadora, Cécile Landi, que dijo que esta molestia que ya había experimentado "hace un par de semanas", y ahora regresó, no les hizo plantearse que Biles abandonara la competición. "En ningún momento", agregó.

Biles sumó 15.300 puntos en el salto, casi una unidad completa por encima de su más cercana competidora, su compatriota Jade Carey (14.433). Fue su último aparato, las barras, donde demostró que después de todo es un ser humano. Un ser humano que encabeza el ranking del all-around luego de dos subdivisiones.

Las tarjetas de los jueces la enviaron a la final con 14.600. Se pudo escuchar a Biles diciendo ante las cámaras que había sentido algo en la pantorrilla y compitió con la pierna vendada. Salió de la pista con cautela para sentarse a un costado por un momento, recibiendo un abrazo del entrenador Laurent Landi.

#### "Puede mejorar"

Tras rubricar su regreso a la elite después de dos años apartada

por entrar en todas las finales de estos Juegos de París, que comenzarán a decidirse a partir del martes para las mujeres. Su presencia en las distintas pruebas dependerá, sin embargo, de cómo se vaya sintiendo durante las rotaciones, ya que su esperado regreso ha sido bajo sus condiciones.

"Lo que hizo hoy [por ayer] fue bastante sorprendente. Una puntuación de 59,5 y cuatro hits de cuatro... No es perfecta, pero aún puede mejorar. Simplemente es realmente buena", completó Landi.

Estrella de los Juegos de Río de Janeiro 2016, en los que ganó cuatro oros y un bronce. Aquella joven magnética, de amplia sonrisay talento descomunal fue una de las grandes protagonistas en Brasil, de donde se fue con cuatro medallas de oro-incluido el triunfo por equipos y en el concurso general-y un bronce. Tenía 19 años y ya un lugar destacado en la historia del deporte, rendido ante esta joven nacida en Ohio y con un complejo camino a sus espaldas.

Biles llegó bajo una fuerte presión a Tokio, donde acabó padeciendo un bloqueo mental que mermó su participación. Víctima de los "twisties", un fenómeno que provoca que los gimnastas pierdan el sentido de la orientación cuando están en el aire, Biles tuvo que renunciar a la mayoría de las pruebas. Finalmente, se fue de los Juegos de Tokio sin oros -con una plata por equipos y bronce en laviga de equilibrio-, pero resultó una de las grandes protagonistas al atraer la atención global hacia los desafíos de salud mental que enfrentan los deportistas de élite.

Su potencial no tenía techo, pero en Tokio su cabeza dijo basta. Con una infancia complicada, y víctima después de los abusos del exmédico del equipo nacional de gimnasia, Biles decidió entonces parar para dedicarse a su cuidado mental. Llegó a pensar que no regresaría a la gimnasia, pero acabó recobrando la ilusión por el deporte de su vida. "Nadie me obliga a hacerlo", explicó tras rubricar su billete para Paris. "Me levanto todos los días y elijo trabajar en el gimnasio y rendir sólo para recordarme a mí misma que todavía puedo hacerlo... ese es mi porqué".



Biles, una de las figuras más convocantes, deslumbró en el Bercy Arena de París



Ulises Saravia cumplió su gran sueño: formar parte de los Juegos Olímpicos

# Saravia, los nervios y la lección para la joven promesa

A los 18 años debutó en la cita olímpica; terminó 35º en 100m espalda y sueña con 2028; cómo evitar el colapso de Pignatiello

#### Gastón Saiz ENVIADO ESPECIAL

mifinales.

AFP

PARIS.-Quedó deslumbrado por la majestuosa piscina de La Défense Arena y por el ruido enloquecedor del Centro Acuático. Nunca antes, Ulises Saravia había vivido algo igual en sus cortos 18 años de edad. Si la Argentina figura hoy muy lejos de las potencias de la natación mundial, el marplatense encarna una esperanza y perfila un futuro. Llegó a París 2024 con una marca B de 53s97 en los 100 metros espalda, tras la plaza asignada por World Aquatics, aunque ayer terminó lejos: el registro de 55s03 lo dejó en el puesto 35° y le estrujó la ilusión de llegar a las se-

"El tiempo no fue el mejor ni el que preparamos, quizá los nervios y el cansancio previo por la caminata en la Villa Olímpica me jugaron en contra, aunque la experiencia igualmente resultó única. Fue muy importante que haya nadado en estos Juegos Olímpicos y el estadio se siente... Es increíble, la verdad", apuntaba a LA NACION el chico que obtuvo la medalla de plata en los Panamericanos de Santiago 2023.

¿Perocómo es que le jugó en con-

tra la caminata? ¿Tiene algo que ver la tierra con el agua? "No quiero meter excusas, el tema es que no estoy acostumbrado a caminar y las distancias en la Villa son bastante largas; se camina bastante. Intenté hacerlo lo menos posible, pero eso pudo haberme afectado algo. En mi carrera, las piernas son el motor, así que tenerlas descansadas es lo más importante. No es que estuve paseando de más por la Villa, fue una cuestión de distancia obligadas".

A diferencia de varios atletas argentinos que se sintieron hostigados durante esta cita, Ulises jura que los franceses lo trataron muy bien, pese a un factor que -según él-lo terminó afectando de lleno. "En la Villa nos tocó el último edificio... nos mandaron bastante lejos y bueno, ésa es un poco la distancia a la que me refería de la caminata. Si te agarras los autitos es corto, pero si lo hacés caminando por el puente serán unos 20 minutos para llegar al comedor...".

#### -¿Cómo te sentiste durante la competencia?

-En el agua pasó todo muy rápido. Antes de la largada estaba nervioso, pero cuando largué en los primeros 50 metros me sentía muy



SANTIAGO FILIPUZZI/ENVIADO ESPECIAL

bien. Iba encarrilado, aunque los últimos metros dolieron muchísimo, pesaron las piernas... La salida fue muy buena y en los últimos metros morí.

#### -¿Lograste "caer" respecto de la cita en la que lograste participar?

 Nunca me imaginé estar compitiendo en estos Juegos Olímpicos, pero a partir de 2023, la clasificación a París empezó a ser más posible, aunque todavía se veía difícil. Y hoy, estar nadando acá es una realidad. Estuve charlando con el norteamericano Hunter Armstrong y el español Hugo González, dos campeones del mundo, que representan lo más alto del planeta. Días antes, cuando probaba la pileta, se me pasaba por la cabeza toda la preparación que tuve desde chiquito. Y tomé conciencia de que no hay nada más alto que esto.

#### -¿Quién es tu inspiración?

 Desde mis 10 años lo tuve de compañero en el club Once Unidos de Mar del Plata a Matías de Andrade no tiene las extremidades inferiores], que siempre me transmitió sus experiencias como nadador paralímpico en mi prueba: él ya tiene tres Juegos Paralímpicos y una medalla de plata en Tokio. Contar conélcomocompañeroesunagran ayuda para mi carrera, porque él ya sabe lo que es competir acá.

## -¿Cómo sigue tu carrera rumbo

a Los Angeles 2028? Estoy radicado en Castellón, España. Por lo pronto, la idea es quedarme todo 2025 en el club Nados de esa ciudad y preparar los Juegos Olímpicos de Los Angeles de a poco. Mi objetivo en esos Juegos es clasificarme para una final y pelear por una medalla.

#### -¿Y qué aspectos tendrás que pulir?

-Mi técnica desde pequeño es buena, pero siempre hay detalles para corregir que se trabajan con biomecánicos. Mi mayor desventaja comparado con los otros rivales es el físico, así que durante los próximos meses intentaré aumentar mi tamaño. En Castellón tenemos muchos dobles turnos y gimnasio, siempre con la idea de ganar más fuerza.

 Agostina Hein llegó a estos Juegos Olímpicos con 16 años; vos tenés 18. ¿Son un milagro de la natación argentina?

-Agos es un talento nato, desde muy chiquita, a partir de los 12 o 13 años, la viene rompiendo a nivel sudamericano. Y yo, además de la técnica que comentaba, tuve la suerte de rodearme de buenos entrenadores y compañeros desde pibe, además de haber asimilado todo lo que me enseñaron en estos años.

#### -¿Te preocupa lo que le pasó a Delfina Pignatiello, que compitió de jovencita en Tokio 2020 y poco después se terminó retirando?

 A Delfi no la conozco, no puedo opinar de alguien que no conozco. Pero después de su carrera en Tokio que no fue buena, como me pasó acá en París según los tiempos-hay que saber que hay días en que las cosas te salen bien y hay días que no. A ella la mataron en las redes, pero bueno... En lo personal, me importa poco lo que digan de mí. Y además me quedan muchísimos años, así que hay ahora que darlo todo para Los Angeles. •

#### Macarena Ceballos, entre lágrimas: "Peleé hasta donde me dio"

PARIS (De nuestros enviados especiales).- Cuántas sensaciones encontradas para Macarena Ceballos: por un lado, hizo historia al convertirse en la primera semifinalista olímpica en natación para Argentina en los últimos 20 años, tras el enorme logro de su coterránea cordobesa Georgina Bardach en Atenas 2004 (bronce). Por el otro, no quedó conforme al terminar 15ª en los 100m pecho, con un tiempo de 1m7s31. "Creí que podía ser finalista olímpica y la peleé hasta donde me dio. No podés cometer errores; capaz que no agarré suficiente agua en dos o tres brazadas, pero eso puede equivaler a 30 centésimas en contra", mencionó la nadadora de 29 años, que no pudo contener el llanto. "Hace seis semanas que estoy fuera de casa y quería devolverles algo a todos mis familiares. Hoy siento que les fallé", suspiró.

# La travesía de Cerúndolo: ganar, viajar y volver a ganar

"La cabeza me explota", dijo el argentino, que tuvo un debut triunfal en París

#### Sebastián Torok

ENVIADO ESPECIAL

PARIS.-"¿Vistecuando al otro día de salir te levantás muy temprano y ni sabés cómo estás parado? Bueno... estoy igual. No sé si son las tres de la mañana o las seis de la tarde, jaja". La simpática frase sale de la voz fatigada de Francisco Cerúndolo, el tenista argentino que el sábado por la noche se coronóen el ATP 250 de Umag, en Croacia, y en menos de doce horas. tras volar 1300 kilómetros, volvió a pisar un court para competir en Paris 2024 y ganar su primer partido olímpico. Lo movilizó la adrenalina, se plantó en la cancha 12 de Roland Garros y batió 6-2 y 6-1 al chileno Tomás Barrios Vera.

"¿Ahora son las ocho de la noche? Sí. Bueno, a esta misma hora estaba entrando a jugar ayer y ya todo lo que pasó en el medio, jaja", leagrega Cerúndolo a LA NACION, revisando su reloj, en un rincón del habitual hogar del Abierto francés, durante estos días decorado con los colores de los Juegos.

"Uf... fue tremendo todo, una locura. Lo describo: terminé el partido (venció al italiano Lorenzo Musetti) casi a las oncey media de la noche. Entre la ceremonia, la entrega de premios y todo, salí de la cancha a las doce y media. Hice un poco de bici, ducha, hice prensa. Me fui a aflojar al hotel y llegué a las 2.15. Cerré la valija como pude y a las 3 de la mañana ya estaba durmiendo. A las 5.45 me buscó el auto, imaginate... dormí dos horas y 45... Bueno, 'dormi', eso es otra cosa. Con la adrenalina y todo, dormité. A las 8 de la mañana salió el vuelo, en el que no dormí nada. Llegué a París a las 10, fui a la

Villa, me acredité volando, agarré todo, llegué acá al club a la una de la tarde, fui a pegarle un poquito con Machi (González), para tocarla un rato. Estaba destrozado. Me tiré a dormir una hora y salí a la cancha. Estaba terminando Nadia (Podoroska, que jugó en el mismo court) y yo todavía estaba con las raquetas, cambiando los grips, haciendo bici, todo muy rápido", describe el porteño. Y aporta: "Estoy muy cansado, pero tenía muchas ganas de jugar".

La semana pasada, los organizadores del ATP de Umag les avisaron a los cuartofinalistas que el

#### De los triunfos argentinos al duelo 60 de Nadal-Djokovic

PARIS (De nuestros enviados especiales).- De seis, cinco. Además de Francisco Cerúndolo, en el debut olímpico ganaron todos los singlistas, salvo Nadia Podoroska. Sebastián Báez a Thiago Monteiro (Brasil) por 6-4 y 6-3; Tomás Etcheverry a Thiago Seyboth Wild (Brasil) por 7-6 (7) y 6-2; Mariano Navone a Nuno Borges (Portugal) por 6-2 y 6-2; y María Lourdes Carlé a Tatjana Maria (Alemania) por un doble 6-0. Podoroska perdió 7-6(5) y 7-5 ante la francesa Diane Parry.

Hoy se celebrará el capítulo N° 60 de la legendaria rivalidad entre Rafael Nadal y Novak Djokovic, este vez por la segunda ronda olímpica. Nole ya había ganado el sábado y esperaba a Nadal o Marton Fucsovics: el mallorquín batió al húngaro 6-1, 4-6 y 6-4. Este lunes, no antes de las 8.30 de la Argentina, los planetas volverán a chocar.

mente no iba a llegar a jugar". En otras condiciones, sin el incentivo de un Juego Olímpico, Cerúndolo no hubiera competido. Mucho menos el día después de ganar su tercer trofeo ATP Tour. "El hecho de jugar por Argentina, un torneo olímpico... sacó un extra en mí. Capaz que si era un torneo normal no hubiera sacado ese plus. Yo ya habia jugado en Tokio 2020 y había perdido en la primera rueda, aunque era otro jugador, estaba recién arrancando a jugar ATP: quería ganar mi primer partido olímpico. Entonces, estar en París era una chance de trasladar la confianza del torneo ganado. Encima era en Roland Garros, el torneo que nos gusta a todos los argentinos", evalúa Cerúndolo. Ya protagonizó momentos inusuales, como cuando jugó cuatro partidos en un día, en mayo de 2019, en el M25 de Kiseljak, Bosnia. La lluvia provocó interminables interrupciones y en la última jorna-

sábado costearían un vuelo chárter para quienes perdieran en las semifinalesy, un dia después, para los finalistas. "La logística estuvo

impecable", celebró Cerúndolo. En Croacia quedaron Nicolás Pastor (uno de sus entrenadores, junto con Kevin Konfederak) y su her-

mana, Constanza, que finalmente quedó a cargo del trofeo. "Pesaba 15o20kilos, era enorme y no lo po-

día meter en ningún lado. Se lo llevó ella para Buenos Aires; me salvó", sonríe el actual número 37 del ranking. Yagrega detalles sobre la travesía: "Vinimos con Musetti. Vi

que Lore ganó también (el italiano derrotó en la primera rueda olímpica al local Gael Monfils), así que trajimos buenas sensaciones los dos. Fue bárbaro tener un vuelo

así, porque salir rápido de Umages

complicado: tenés que hacerlo en

auto, hacer conexión... entonces si

noera con el vuelo privado segura-

sobre superficie dura. "Esa vez jugué tres singles y un dobles en el día. Jugué cuartos, semifinales y final, además de la final de dobles. Al día siguiente volé a Estados Unidos y jugué el martes en cemento. Aquella y esta experiencia... compiten", celebra Cerúndolo. El título en Umag es un impulso. "Fue un arranque de año dificil-reconoce-. En Río hice semis, pero no jugué bien. A partir de ahí perdí partidos muy cerrados, peroya estaba mejor. Y fue todo un empezar a remar, a remar, a escalar y creo que ya la gira de polvo había jugado bien, en Madrid, en Roland Garros. En pasto no gané partidos, pero jugué bastante bien yhaberhecho cuartos de Hamburgoy campeón en Umag me dio ese plus de confianza que necesitaba para seguir creyéndomela y ganar

da se jugó casi todo junto: ganó el

torneo, sobre polvo de ladrillo, al

otrodía se tomó un vuelo a EE.UU.,

llegó a Little Rock (Arkansas) pa-

ra disputar su primer Challenger

mi primer partido olímpico. ¿Cómo siguen los planes? Hoy competirá por la segunda rueda de singles, cerca de las 14 de esta ciudad (las 9 de la Argentina), frente al francés Ugo Humbert. El match será en el bellísimo estadio Simonne Mathieu, junto al botánico del Bois de Boulogne. Será interesante ver cómo reacciona el público local en medio de la rivalidad entre argentinos y franceses. "El único plan que tengo ahora es recuperarme, que el Rifle (el kinesiólogo Mariano Seara) me afloje y después a dormir y dormir. La cabeza me explota. Siento que salí del boliche v después a jugar directo, básicamente, ja". •



Cerúndolo tuvo una presentación contrarreloj

S. FILIPUZZI/E. ESPECIAL

LA NACION | LUNES 29 DE JULIO DE 2024 8 DEPORTES

### LA CONTRATAPA » AUTOMOVILISMO



Hamilton saluda en el podio de Spa-Francorchamps; más tarde conocería la notificación de que ganó el GP de Bélgica

ZUMA PRESS WIRE

# Hamilton saldó cuentas. Con Russell descalificado

# reparó un triunfo de 2008

El británico ganó el GP de Bélgica de F. 1, tras la sanción a su compañero en Mercedes; 16 años atrás cedió una victoria por una penalización

Alberto Cantore LA NACION

Un ganador en la pista y otro después de la inspección poscarrera que realiza la Federación Internacional del Automóvil (FIA). La ejecución de estrategia que realizó George Russell en el circuito de Spa-Francorchamps para vencer en el Gran Premio de Bélgica se derrumbó cuando el Mercedes con el Nº 63 no dio el peso mínimo reglamentarioy fue descalificado. La victoria la heredó su compañero Lewis Hamilton, que suma dos en el calendario: rompió la racha negativa en Silverstone y ahora extendió a 105 el récord en la Fórmula 1. El triunfo, en cualquiera de sus modos, revela el avance de Mercedes: con 170 puntos es el segundo conjunto que más unidades sumó en los últimos seis grandes premios, por detrás de McLaren (182). Sus pilotos ganaron tres de las últimas cuatro carreras y alguno de los representantes de las Flechas de Plata se trepó al podio desde el Gran Premio de Canadá. novena de las 14 estaciones que ya

La primera advertencia sobre la posibilidad de la descalificación de Russell partió con el comunicado 43<sup>ro</sup> de los delegados técnicos de la FIA. El texto rezaba que después de la carrera se calibró el auto número 63 y su peso era de 798 kilos, que es el mínimo requerido por el artículo 4.1 del Reglamento Técnico. Más tarde se extrajeron 2,8 litros de combustible, el auto no se vació completamente de acuerdo con el procedimiento de vaciado presentado por el equipo en sus documentos, y el resultado fue de un peso de 1,5 kilos por debajo del peso mínimo solicitado. "El auto se volvió a pesar en las básculas interna y externa de la FIA y el peso fue de 796,5 kilos. La calibración de las

cumplió la F.1 en el calendario.

balanzas fue confirmada y presencia por representantes del equipo [Mercedes]yelpiloto",informaron los delegados técnicos, liderados por el ingeniero británico Jo Bauer. Los datos se remitieron a los comisarios deportivos Felix Holter, Enrique Bernoldi, Mathieu Remmerie y Loic Bacquelaine y yl documento Nº 44-el mismo número del auto de Hamilton-determinó a las 18.48 (hora local) la descalificación de Russell.

La felicidad que invadía a Russell por el triunfo se convirtió en pesadumbre para quien demostró liderazgo y toma de decisiones, una cuenta pendiente y que se le reclama a quien será el comandante del garaje de Mercedes con la partida de Hamilton a Ferrari en 2025. La estrategia de una sola parada, que el piloto resolvió en la vuelta 32 de las 44 de la carrera, contrarió los pronósticos de Pirelli y del resto de los equipos. La bandera a cuadros lo descubrió al límite, pero sonriente: gestionó la degradación de las gomas, soportó los intentos de acercamiento de su compañero de escuadra en los últimos giros... "Desgarrador... Llegamos con 1,5 kg de menos peso y hemos sido descalificados de la carrera. Lo dejamos todo en la pista y estoy orgulloso de cruzar primero la meta. Habrá más por venir", escribió Russell en redes sociales.

"Si los comisarios toman una decisión en nuestra contra, tendremos que asumirlo. Es lo que es, el error ocurrió. Tenemos que aprender de esto. Como equipo hay más aspectos positivos que sacar de la carrera: teníamos un auto que era la referencia a través de dos estrategias diferentes. Hace sólo unos meses, eso habría sido inconcebible... Pero obviamente que para George es un golpe duro", opinó Toto Wolff, que no se observó efusivo con el 1-2 de sus pilotos

cuando cayó la bandera a cuadros y que no estuvo presente en el festejo del podio.

"El viernes fue desastroso, hicimos cambios y era difícil saber cómo iban a resultar, porque la clasificación se hizo con una condición de pista distinta, por la lluvia", señaló Hamilton, que felicitó a Russell y se mostró con cierta resignación, porque antes de que su compañero tomara la decisión de sóal equipo que sus neumáticos estaban frescos antes de la segunda parada en el pit. "Tenían vida, pero desafortunadamente el equipo me llamó a boxes. Después intenté acercarme a Russell, pero hizo un gran trabajo alargando la vida útil de sus neumáticos", comentó Hamilton, en la entrevista que rea-Haas, para la transmisión oficial de la F. l. Con la descalificación de Russell, la pregunta es si se repetía

#### Clasificación

| P.             | PILOTO        | MARCA      | TIEMPO        |
|----------------|---------------|------------|---------------|
| DQ             | G. Russell    | Mercedes   | 1h19m57s040   |
| 10             | L. Hamilton   | Mercedes   | a 0s526       |
| 29             | O. Piastri    | McLaren    | a 1s173       |
| 39             | C. Leclerc    | Ferrari    | a 8s549       |
| 49             | M. Verstappen | RBR        | a 9s226       |
| 59             | L. Norris     | McLaren    | a 9s850       |
| 61             | C. Sainz      | Ferrari    | a 19s795      |
| 7*             | S. Perez      | RBR        | a 43s195      |
| B <sub>0</sub> | F. Alonso     | Aston Mart | in a 49s963   |
| 90             | E.Ocon        | Alpine     | a 52s552      |
| 100            | D. Ricciardo  | RB         | a 54s926      |
| Π÷             | L. Stroll     | Aston Mart | in a 1m03s011 |
| 120            | A. Albon      | Williams   | a lm03s651    |
| 139            | P. Gasly      | Alpine     | a lm04s365    |
| $14^{9}$       | K. Magnussen  | Haas       | a 1m06s631    |
| 159            | V. Bottas     | Sauber     | a lm10s638    |
| 169            | Y. Tsunoda    | RB         | a 1m16s737    |
| 179            | L. Sargeant   | Williams   | a 1m26s057    |
| 189            | N. Hulkenberg | Haas       | a 1m28s883    |
| Ab.            | G. Zhou       | Sauber     | 5 vueltas     |
| _              |               |            |               |

Promedio del Ganador. 231,156 km/h. Récord de vuelta: Pérez, en la 44, lm44s701, a 240,822 km/h. Campeonato: Verestappen, 277 puntos; Norris, 199; Leclerc, 177; Piastri, 167. Próxima carrera: 25 de agosto, GP de Países Bajos, en Zandvoort.

la penalización si Hamilton optaba por la misma estrategia.

El gran premio tuvo su primer golpe de escena con la penalización de diez puestos en la grilla que cumplió Max Verstappenn (Red Bull Racing), por cambio de motor, situación que abrió el abanico de candidatos y no resultó una casualidad que cuatro equipos se repartieran las cuatro primeras plazas en la clasificación. Hamilton fue quien se mostró firme desde la largada: superó a Sergio Checo Pérez (Red Bull Racing)-los rumores sobre la posibilidad de perder la butaca al regreso en Zandvoort aumentaron al terminar octavo-, v atacó a Charles Leclerc (Ferrari), que heredó la pole que registró MadMax, que partió undécimo.

Las presunciones de que el tricampeón neerlandés escalaría con facilidad, como lo hizo en los dos últimos años en Spa-Francorchamps, desde los puestos decimocuarto y sexto para ganar, esta vez no se cumplieron: el modelo RB20 no esarrollador como lo fueejecutar una sola detención, él avi-ron sus antecesores -en particular el RB18-y el resto de la parrilla mejoró las performances para achicar el margen con la escudería que marca el pulso. Verstappen necesitó en 2022 y 2023 apenas de 18 giros para ser puntero: en la misma cantidad de vueltas, en esta visita le alcanzó para ubicarse séptimo -finalizó cuarto-, una señal de que lizó Guenther Steiner, el exjefe de el auto no tiene el ritmo ni la velocidad para ser dominante. "Necesitamos vacaciones, pero también analizar lo que está pasando para volver más fuerte", destacó Mad-Max, sobre cómo encarar el futuro sin sobresaltos.

> Para Hamilton, la victoria resultó un recobro de aquel triunfo que perdió en Spa-Francorchamps en 2008 por una sanción de 25 segundos. Aquella temporada fue campeón con McLaren-Mercedes, pero saltearse la chicana de la Parada del Autobus -que fue modificada un año antes-en el duelo con Kimi Raikkonen (Ferrari) y no devolver la posición ganada por exceder el límite de la pista derivó en el castigo. Después de celebrar el triunfo en el podio se conoció el correctivo y la victoria recayó en Felipe Massa (Ferrari). Dieciséis años más tarde, en los despachos de los comisarios técnicos y deportivos logró el quinto éxito en el clásico circuito de Bélgica, emparejando en cantidad a Ayrton Senna ya uno de la marca que ostenta de Michael Schumacher.

## Santi Álvarez y Chevrolet Camaro, en la historia del TC

Una carrera especial: sorteo para ordenar la grilla y dos detenciones obligatorias en los boxes para cambiar los neumáticos derechos y repostar combustible. El Desafio de las Estrellas, en el circuito de Villicum, en San Juan, es un clásico del Turismo Carretera. La 9ª fecha del campeonato, la anteúltima de la Etapa Regular, dejó como saldo el primer triunfo de Santiago Álvarez en la categoría, el estreno del modelo Chevrolet Camaro en la lista de vencedores y a cinco pilotos que aseguraron la clasificación para la Copa de Oro, el mini torneo de cinco fechas que consagrará al campeón 2024. También algunas desprolijidades, como el anteúltimo relanzamiento con el auto de Álvarez escapado y con medio circuito de diferencia sobre el resto.

De 25 años, de Ferré, Álvarez siempre se desempeñó en el JP Carrera, que al fusionarse con Las Toscas Racing dieron lugar a Canning Motorsport. En el sorteo sacó la bolilla Nº 21, saltó a la cabeza de la carrera en la vuelta 24 y nadie pudo con él.

La Etapa Regular finalizará el 18 de agosto en Buenos Aires y la Copa de Oro ya tiene cinco clasificados: Manu Urcera, Mauricio Lambiris, Julián Santero, Mariano Werner y Diego Ciantini. •

### La guía de TV

### Fútbol

LA LIGA PROFESIONAL

15 » Barracas Central vs. Atl. Tucumán. TNT Sports (CV 124 HD) - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

16.30 » Defensa y Justicia vs. Platense. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD).

18.45 » Central Córdoba vs. Vélez. TNT Sports (CV 124 HD -DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

18.45 » Tigre vs. Riestra. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD -SC 102/130 HD).

21 » Argentinos vs. Lanús. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD -SC 102/130 HD).

21 » Belgrano vs. Godoy Cruz. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD -SC 423/140 HD).

#### Juegos olímpicos

HOCKEY MASCULINO

7.45 » Argentina vs. India. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y TV Pública (CV 11 - DTV 1121

HOCKEY FEMENINO 12.30 » Argentina vs. Sudrafica. TyC Sports (CV 22/101 HD -DTV 1629 HD) v TV Pública (CV 11 DTV 1121 HD).

# espectáculos

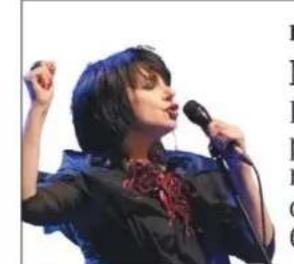

1955-2024

MISIA

La gran cantante portuguesa, renovadora del fado, tenía 69 años pág. 3

Edición a cargo de Sebastián Espósito www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @f Facebook.com/lanacion www.lanacion.com.ar

# Katja Alemann. "Yo no quería ser sex symbol, pero solo veían mi belleza"

La actriz disfruta de los roles de madre que interpretó en Cris Miró (Ella) y en dos films, y esta semana estrena su nuevo unipersonal

Textos Liliana Podestá PARA LA NACION | Foto Hernán Zenteno

horaqueestoyvieja la gente no se distrae tanto con mi belleza y pueden ver realmente mi trabajo", dice y también lo presentará el 15 y entre risas Katja Alemann respecto de su labor en Cris Miró 21.30. (Ella), la serie de Flow y TNT en la que interpreta a la severa madre de la protagonista.

Icono sexual de los 80 y 90, dice que jamás renegó de su erotismo y que lo cultivó. Actriz, cantante, bailarina, escritora, en estos días estrena Shambhala, la revolución de la felicidad, un unipersonal que escribió, dirige y la tiene como página 2

protagonista, y que nació de un juego de improvisación, hace un par de años. Estrena este jueves en la sala Dumont 4040 el 29 de agosto, siempre a las

En una charla con LA NACION, Alemann habla de la emoción que siente porque va a ser abuela por primera vez, desmenuza este conjuro de la felicidad que hace en su espectáculo y cuenta que alguna vez, siendo ya muy famosa, necesitó dar un paso al costado para hacer un proceso personal. Continúa en la



A Katja Alemann le tocó últimamente interpretar roles de madre, lejos del de "mujer fatal" que jugó en los 80 y los 90

# Robert Downey Jr. regresa al universo Marvel

CINE. La gran figura de los films de superhéroes se pasa de vereda: interpretará a uno de los peores villanos, Doctor Doom

#### Natalia Trzenko LA NACION

Una de las cosas más difíciles de lograr en estos tiempos de hiperconectividad y discursos públicos que se expanden por todo el mundo a la velocidad del rayo es guardar un secreto. Con las redes sociales y sus usuarios globales siempre alertas para difundir los rumores,

los chismes y, con suerte, las novedades sobre los temas de su interés, sostener la intriga de un misterio que involucra a millones de espectadores en todo el mundo parece una tarea imposible. Sin embargo, para Marvel, la usina de contenidos que alimenta al público con una dieta a base de superhéroes hace más de seis décadas, lo imposible se vuelve posible, la muerte nunca

es del todo definitiva y los fracasos son apenas un tropiezo en el camino hacia nuevos éxitos. O al menos eso parece indicar la presentación que los estudios propiedad de Disney protagonizaron anteayer en la jornada más esperada de Comic-Con, la convención para fanáticos del cine y la TV asociados a la ciencia ficción y la fantasía que culminó ayer en San Diego.

Allí, después de dos años de ausenciay una seguidilla de películas y series como Ant-Man and The Wasp: Quantumania (2023), The Marvels e Invasión secreta, que no solo no estuvieron a la altura de la popularidad de la marca, y mucho menos cerca de la calidad de sus mejores propuestas, sino que provocaron además -junto con los varios tropiezos de su rival DC-, el diagnós-

tico de "fatiga de superhéroes". Esa afección que el suceso de taquilla de Deadpool y Wolverine había empezado a aliviar este fin de semana, al menos en términos de venta de entradas, recibió un antídoto gigante cuando anteayer el héroe indiscutido de la saga de superhéroes volvió aunque ahora en forma de villano. Continúa en la página 3

2 | ESPECTÁCULOS | LUNES 29 DE JULIO DE 2024

# Katja Alemann. "La belleza fue algo que me abrió muchas puertas y yo la cultivé"

Esta semana estrena su unipersonal Shambhala, tu camino hacia la felicidad y disfruta de su presente personal, a punto de ser abuela, y laboral, tras su rol en Cris Miró (Ella)



En su unipersonal, que estrena este jueves, Katja despliega su pasión por el canto

HERNÁN ZENTENO

#### Viene de tapa

-¿Por qué Shambhala?

-Shambhala es la felicidad a la que podemos acceder siempre porque está dentro nuestro. El tema es cómo llegar a ese estado de felicidad. El espectáculo habla de eso, de qué nos coarta la felicidad; la culpa judeocristiana de ser ricos y felices, y también hablo de la sombra colectiva de nuestro país que hoy en día nos gobierna. La sombra es irascible, no escucha argumentos, repite siempre lo mismo, insulta, ofende. Y hoy nos gobierna nuestra sombra. Creo que nuestro proceso nacional tiene que ver con la comprensión de que, si seguimos proyectando la sombra afuera, vamos a continuar gobernados por ella. Tenemos que empezar a comprender que es una parte nuestra, que estamos proyectando nuestro propio resentimiento por nuestra frustración de nunca llegar a ser la gran potencia que queremos sery de la que tenemos la añoranza, visión y está en el imaginario de la Argentina potencia.

## -¿Eso aplica también lo individual?

–Sí, eso en términos sociales, y en términos individuales está nuestra mente que nos patea en contra. Hay que empezar a dominar esa herramienta, y esa es la línea argumental del espectáculo que está contado desde el humor, es bastante payaso, tiene mis canciones que son "Shambhala" y "Noósfera" y dos más, una canción de amor alemana y "Cabeza de maní", de mi activismo ambiental, que también es parte del espectáculo. Me voy a despachar con todo (risas). Va a ser muy colorido, gracioso, festivo v a la vez confronta con determi-

## nadas visiones, como es el arte. -¿Y vos encontraste Shambhala,

tu camino hacia la felicidad? Tras la pandemia, hace dos años, estaba con varios proyectos audiovisuales, pero tenía una inquietud propia y no sabía qué hacer con mi arte. Yo to co el piano en mi casa y hago música de toda la vida, entonces estaba improvisando con un amigo, Mintcho Garrammone, empecé a cantar "shamba shamba" y él ponía coros: "shambalala". Ni sabíamos que la palabra existía y menos qué quería decir. Lo supimos después, y entonces se me armó la dramaturgia, de repente. Primero pensé en hacer un espectáculo que se iba a llamar Improloop, con textos y música de mis diversos loops. Pero después penséqueera demasiado errático, le di más estructura, escribí la letra de "Shambhala" y todo cerró perfectamente. Es un conjuro de la felicidad, como ya hice otros de la bondad, la conciencia. Todas mis canciones antes de los 50 hablaban de amor y después ya me empezó a interesar el futuro en términos sociales.

#### -¿Tenés una mirada esperanzadora de nuestro futuro?

-Sí, y tiene que ver con este proceso de la sombra. De verdad me parece muy importante que empecemos a reconocernos en esto que pasa. No vino de Marte, sino que emerge de nuestra sociedad y es el resentimiento que hemos ido cultivando durante décadas. Si no nos hacemos cargo de nuestro propio resentimiento, nunca nos va a ir bien. Y esta oportunidad que tenemos ahora de ver la sombra en la luz nos da la posibilidad de procesar y poner en foco lo que realmente queremos. Somos ricos, fuertes, capaces, inteligentes,

poderosos, es cuestión de sintonizar eso en la cabeza y no sentirse culpable más.

#### -A los 50 dejaste de cantarle al amor, ¿qué otros cambios llegaron con esa edad?

-Soy ambientalista y vegetariana, aunque a veces como algún pescadito. Pero eso tuvo más que ver con la observación del sufrimiento animal, de la industrialización del consumo de carne animal. El punto de inflexión sedio en las giras de teatro con las que recorrí el país y veía a las vacas en los camiones camino al matadero. No quise ser cómplice de eso. No voy a poder combatirlo porque este es un país carnívoro, pero hay ya alguna conciencia de evitar el sufrimiento animal.

#### -¿Tuviste que aprender a cocinar diferente?

-Siempre me gustó cocinar, experimento recetas, invento. Claro que hay que tomarse el trabajo de hacer las cosas. Por ejemplo, mi hijo (Tadeo) hace un yogur griego riquísimo. Y cuando lo filtrás queda el suero que es muy proteico y con ese suero hago pan.

#### -Varias veces hiciste giros dramáticos en tu vida, ¿cuál fue el que más enseñanzas te dejó?

-Quizá cuando me fui a Costa Rica y estaba en la cresta de la ola. Ya tenía a mis hijos y necesité dar un paso al costadoy darle un corte a todo lo que estaba viviendo profesionalmente. No megusta la fama. Me siento invadida. Me pesaba que todos supieran de mi vida privada. Al principio no me di cuenta y daba notas y contaba. Ese corte fue muy bueno. Sin embargo, fue difícil hacer ese salto al vacío que tiene que ver con la pérdida de la identidad. En Costa Rica

escribí un libro que nunca publiqué porque no correspondía a la época, era muy personal y es la documentación del proceso iniciático que hice contado desde la ficción. Y era dificil volver con algo así, en contraste con lo que representaba mi figura popularmente en ese momento. Tenía que hacer el trabajo de llegar hasta ese lugar para que la gente entendiera ese proceso. Quizás en algún momento agarro otra vez la novela, la trabajaría un poco más y la publicaría porque es interesante. Me sumergí y me sirvió escribir esa novela.

#### -Ser un símbolo sexual ¿te pesó?

-No tanto. Siempre traté de resignificar el erotismo, que me parecía muy mancillado y desprestigiado, y mientras encarné ese símbolo le di valor y lo honré. Realmente me parece muy importante el erotismo, y encarnar un símbolo así es una gran responsabilidad. Escribía columnas en la revista Eroticón y publiqué mi primer libro, que se llamó Eróticamente, una selección de los mejores artículos publicados, y me acuerdo que fue un escándalo porque si bien estábamos en los 90, todavía existía el margen del destape.

-Este año se habló mucho de tu trabajo en la serie Cris Miró

"Traté de resignificar el erotismo que me parecía muy mancillado y desprestigiado"

#### (Ella), ¿sentís que ahora te valoran de una manera diferente?

-Ahora que estoy vieja la gente no se distrae tanto con mi belleza y pueden ver la actuación (risas), si no eso lo obnubilaba todo. Y ahora que la belleza en términos hegemónicos me abandonó (risas), ven el trabajo. No conocí a Cris aunque fuimos contemporáneas, pero estuve el día del estreno de Viva la revista, en el Teatro Maipo. Yo era muy famosa en esa época y me invitaron, pero no la conocí. El personaje de la madre está construido desde la ficción y trabajé mucho con los directores y los autores. Una vez que entendí lo que a esa señora le pasaba, el personaje encarnó. La serie está muy buena, es muy linda y Mina Serrano está espectacular. Es muy simpática y muy copada, además. Fue divertido trabajar con todo el grupo y me gustó cómo se filmó, con todos planos secuencia con puestas de cámara. También hice la película de Sacha Amaral que ganó el Bafici, El placer es mío, en donde hago a otra madre tremenda, muy border. Es una muy linda película. E hice además otra madre en DT La misión, que ganó el Martín Fierro federal. Vengo de hacer madres premiadas (risas).

#### -Trabajaste de linda mucho tiempo, ¿te la creíste?

-La belleza fue algo que me abrió muchas puertas y yo la cultivé. Pero fue un problema en el sentido de que la gente no veía otra cosa y no importaba si cantaba, bailaba, escribía libros. En la serie de Cris Miró no estoy en el lugar de bella y aparezco con cara de perra y la gente se sorprendió. Es algo de lo que me doy cuenta ahora que lo observo, pero la verdad es que no me importaba. Sin embargo, nunca quise ser sex symbol.

#### -Pero empezaste haciendo un desnudo en *La señorita de Tacna* y eso dio que hablar en ese momento...

 Empecé a trabajar a los 21 años, estudié y trabajé en un grupo con el que armamos La velada de teatro mágico solo para locos, que era una versión libre de El lobo estepario, de Herman Hesse. El director, Carlos Lorca, nos entrenó, fue muy riguroso y teníamos que estar concentrados en todo lo referente al personaje de cada uno y ocuparte de que todo lo que necesitabas estuviera en su lugar. Y unos años después, a los 24, hice La señorita de Tacna y ahi todos se fijaron en mí. Estudié música, danza, pedagogía y psicología en Alemania, aunque no terminé la carrera. Vivimos tres años allá, durante la dictadura. Hice de todo, ese era mi desafio y meentrené. Siempre megustó la música y la prioricé, pero no tuve mucha suerte y nunca hice comedias musicales. Bueno, hice un music hall con Jorge Porcel y Jorge Luz. Ahora quiero hacer lo que me gusta. Y me gusta Shambhala. Estoy pasando por una época plena.

#### -Tu mamá era artista y tu papá, economista, ¿qué dijeron cuando elegiste ser artista?

-Mi madre (Marie Louise Alemann) era artista, fotógrafa, perteneció al grupo de cine experimental Super 8, hacia happenings, intervenciones urbanas, performances callejeras. Era súper artista. Ami papá (Ernesto Alemann), que era mayor, le preocupaba que yo supiera resolver la vida por mí misma, que ganara dinero. Se muriótranquilo porque ya estaba en La señorita de Tacna y fue a verme. A pesar de que hacia un desnudo estaba chocho porque decía que los Alemann siempre somos noticia (risas).

#### -Tu hija Luna sigue la tradición artística familiar...

-Sí, Luna es artista visual y muy buena. Vive en México y ahora viajo para allá porque voy a ser abuela de un varoncito en noviembre. Estoy feliz, emocionada y quiero estar en ese momento. Voy a pasar bastante tiempo en México a partir de ahora porque parte de mi vida va a empezar a transcurrir allí. ● LA NACION | LUNES 29 DE JULIO DE 2024

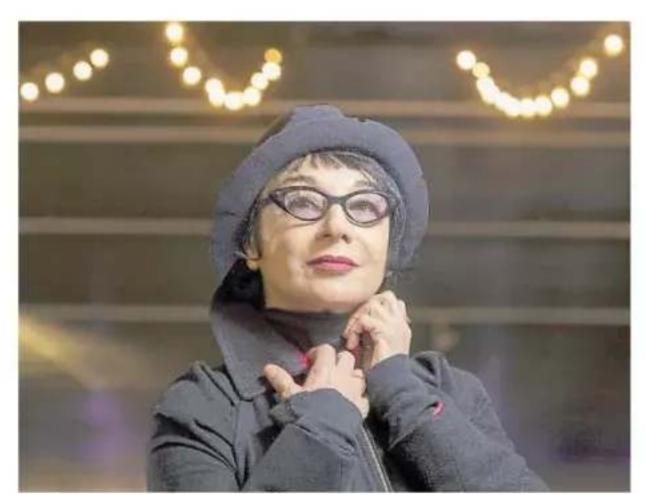

Mísia visitó en varias oportunidades Buenos Aires

RODRIGO NÉSPOLO

#### 1955-2024

# **Mísia.** La enigmática figura que renovó el fado portugués

#### Alejandro Cruz LA NACION

A los 69 años, a causa de un cáncer detectado hace un tiempo, murió en Lisboa, Portugal, Mísia, una de las figuras más emblemáticas del Novo Fado. Nacida como Susana María Alfonso de Aguiar en Oporto, en 1955, tenía ascendencia portuguesa y catalana. Pasó gran parte de su vida entre Madrid y Barcelona antes de regresar a Portugal, donde se dedicó a transformar el fado tradicional. "Se fue en paz, dulcemente, sin dolor, rodeada de sus amigos", dijo el escritor Richard Zimler, su amigo.

Su primer disco, titulado Mísia, salió en 1991 y marcó el inicio de una carrera que la trajo varias veces a Buenos Aires, en la que desafió las convenciones del género, fusionando su voz con textos poéticos de autores como Fernando Pessoa y António Lobo Antunes. Su último álbum se llamó Animal Sentimental, de 2022. A lo largo de su carrera también rindió homenaje a la gran Amalia Rodrigues en el álbum Para Amalia, de 2015, y exploró otros géneros musicales, como la canción napolitana.

En 2006, presentó en el teatro Coliseo Drama Box, un disco de boleros, tangos y fados inspirado en una mujer que vive al límite. "Yo no busco ser una cantante de fado perfecta, sino alguien que interpreta lo que Roland Barthes llamaría el signo; yo busco el signodel fado, la esencia, el espíritu, eso es lo que algún día me gustaría llegara hacer. No sé si lo lograré", dijo en aquella oportunidad la cantante a LA NACION. El origen del repertorio de Drama Box tiene que ver con la historia personal de Mísia. Nacida en Oporto, pero criada por una madre española, conoció otras culturas de niña. "Mi madre es bailarina y siempre en sus maletas traía músicas de otras culturas; viajaba mucho. Este discoes un regalo para ella", contaba en aquella oportunidad.

Como consideraba que el "fado tiene un destino de viaje", a lo largo de su trayectoria fue tendiendo lazos con artistas de otras culturas y disciplinas. En esa línea, en Drama box trabajó junto Isabelle Huppert e incluyo las voces de Fanny Ardant, Ute Lemper, Carmen Maura, Miranda Richardson y María de Medeiros en la lectura de un poema coral. A lo largo de su extensa trayectoria colaboró con artistas como Iggy Pop y María Bethânia, como con la artista conceptual Sophie Calle. En su tren expansivo, fue parte del documental Passione, filmado en Nápoles y dirigido por John Turturro.

En 2017 volvió a Buenos Aires, al CCK, con dos programas distintos: Para Amalia y Do primero fado ao último tango. "Me han pasado cosas sorprendentes aquí. La primera vez que vine fue al Teatro San Martín. hace como 20 años. Recuerdo que cuando puse el pie en el escenario oía gritar 'diosa', 'diva', como si estuvieran esperándome. Fue rarísimo. Después fuimos a un sitio llamado Gandhi, donde había tango y unos señores de una mesa se dieron vuelta y se pusieron a cantar una de las letras de mi fado. Es una historia de amor verdadero con Buenos Aires", reflexionó en esa otro oportunidad la diva y la diosa que hace ya 20 años se la esperaba en Buenos Aires.

Antes de aquella presentación en el San Martín, en 1999, reflexionó sobre los comentarios que señalaba sobre la influencia del Teatro No japonés en sus recitales. "Como cultivo una imagen muy particular, tengo un tinte de piel muy blanca, me muevo poco, me han dicho de todo. Desde que juego con la imagen de las actrices de cine mudo hasta esto del Teatro No. En mis shows hay una contención, un minimalismo muy intenso, y por eso surgen muchas interpretaciones", apuntó.

"El fado es como una bruma. Cuando lo cantovoy a lugares que no conozco de mí. El fado es un misterio que toca sitios que están en mi infancia. Es una música que escuchaba a los seis años y, de alguna manera, cuando canto voy a esos lugares. Toca cosas que siempre estuvieron ahí. Es epidérmico, telúrico, es todo eso. Me sorprende siempre, porque es incontrolable", apuntó en otro encuentro con este medio.

Conel pasar de losaños, Mísia recibió diversos reconocimientos como la Orden del Mérito, otorgada por el gobierno portugués y la Gran Medalla Vermeil de la Ciudad de París. También fue nombrada Caballero de la Orden de las Artes y las Letras del Gobierno francés y reconocida con los premios Amalia Rodrigues (Portugal) y Carossone (Italia).

"Demasiada osadía y demasiada potencia para los patriarcas de
la tradición, que la ningunearon y
despreciaron durante años en Portugal mientras ella llevaba al fado
por escenarios internacionales donde nunca había estado. La adoraron
en Alemania, Francia, España", sostiene el diario El País de España en
su nota necrológica. Pero habría que
agregar al listado de lugares que la
adoraron a nuestro país, en donde
esta mujer mágica de flequillo y una
presencia única siempre fue recibida con merecida devoción. •

# Robert Downey Jr. y la sorpresa del anuncio que nadie esperaba

**COMIC-CON.** La convención confirmó los próximos estrenos de Avengers, Los cuatro fantásticos y Capitán América, entre otros

#### Viene de tapa

Sí, cuando nadie se lo esperaba, ni siquiera los expertos en coleccionar huellas e indicios sobre el universo audiovisual de Marvel, Robert Downey Jr. apareció en el escenario tras la máscara del Doctor Doom, uno de los villanos más poderosos y temidos de todo el canon de los cómics.

Mientras los fanáticos todavía celebraban el anuncio de que los hermanos Joe y Anthony Russo, responsables de la dirección de las dos últimas entregas de Avengers, Infinity War y Endgame, volverían al ruedo para realizar otras dos películas de la saga, Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, llegó el golpe de gracia para elevar el entusiasmo del público hasta el infinito.

Tras su despedida de Tony Stark v Iron Man, ahora va como ganador del Oscar gracias a su papel en Oppenheimer, Downey Jr. encarnará al gran adversario de los héroes en los dos films con fecha de estreno fijada para mayo de 2026 y mayo de 2027, respectivamente. Lo que confirma que luego del escándalo que causaron las denuncias y condena que recibió Jonathan Majors por maltrato doméstico y su subsiguiente despido de la saga, los productores cambiaron de rumbo, dejaron delado a su personaje, anunciado como el nuevo villano de los vengadores, y decidieron poner a Doom al frente de la tropa enemiga.

El Doctor Doom es conocido en la mitología de Marvel como un maestro tanto de la magia como de la ciencia, un carismático líder cuyas primeras apariciones en los cómics lo pusieron en la vereda opuesta de Los cuatro fantásticos, el grupo que está a punto de tener una nueva oportunidad de atrapar al público tras los fallidos intentos de las películas de 2005 y 2015 dedicadas a ellos. De hecho, otra de las grandes ovaciones de ayer estuvo reservada para los integrantes del elenco de The Fantastic Four: First Steps, que se estrenará en julio del año que viene. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach aparecieron en el salón H para anunciar el título de la película y que el rodaje comenzará la semana que viene en Londres. Tras esta aparición y a la hilarante mención en Deadpool y Wolverine, los cuatro fantásticos dejaronenclaroque están de vuelta y que esta vez, incorporados a la factoria Marvel/Disney (antes formaban parte de los estudios Fox), son parte del equipo.

No se puede decir exactamente lo mismo del otro ensamble que se presentó en Comic-Con: Thunderbolts. La película contará la historia de la agrupación de villanos y antihéroes integrados por Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes, más conocido como el soldado del invierno (Sebastian Stan), John Walker (Wyatt Russell), Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) y Red Guardian, el gracioso personaje de Black Widow interpretado por David Harbour, que ayer apareció vestido como él. Aunque no se sa-



HISTRIÓNICO. Robert Downey Jr., del otro lado



CAPITÁN AMÉRICA. Con Harrison Ford



RED GUARDIAN. Interpretado por David Harbour



SUPERHÉROES. Kirby y Pascal

FOTOS DE GETTY IMAGES

be nada sobre la trama del film, sí se confirmó que se estrenará en mayo de 2025. Antes, en febrero del año que viene, será el turno de la nueva entrega de *Capitán América*, *Brave New World*, con Anthony Mackie en el papel del capitán, Giancarlo Esposito como el villano Sidewinder y Harrison Ford como el presidente de los Es-

tados Unidos Thunderbolt Ross y su alter ego, el Hulk rojo, una revelación que fue recibida con gritos y aplausos por la audiencia presente ayer en Comic-Con, los primeros en sentir los efectos de las vacunas con las que Marvel está decidido a erradicar hasta la última cepa del virus de fatiga de sus superhéroes.

# El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: 5MN y Observatorio Naval



Algo nublado Vientos leves del sector este.

#### Mañana

mín. 5° | máx. 15°



Parcialmente nublado Vientos moderados del sector norte.



Luna Sale 02.37 Se pone 12.47

Nueva 4/8 Creciente 12/8

O Llena 19/8 Menguante 27/7

SANTORAL Santa Marta de Betania | UN DÍA COMO HOY de 1948, en Londres se inauguran los primeros Juegos Olímpicos tras la Segunda Guerra Mundial | HOY ES EL DÍA Internacional del Tigre

#### Sudoku | DIFICULTAD BAJA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| L            | 2 | 6  | 8 | ι | 9 | ε | 4 | 5 |
|--------------|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 5            | t | 8  | ε | t | 7 | 6 | 9 | L |
| ε            | 9 | 9- | 6 | 4 | 5 | I | Z | 8 |
| 6            | b | 4  | 5 | 8 | ε | Z | 1 | 9 |
| 9            | 8 | I  | L | 2 | 6 | 5 | 3 | b |
| $\mathbf{z}$ | ε | 5  | 1 | 9 | b | 4 | 8 | 6 |
| 8            | 4 | ε  | 9 | S | 1 | b | б | 2 |
| b            | 6 | 9  | 2 | Ε | 6 | 8 | 5 | 1 |
| t            | 5 | 2  | 1 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

|   |   | 6 |   | 9 | 4 |   | 5   | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| 1 |   |   | 7 |   | 2 |   |     | 4 |
|   |   |   |   |   | 6 | 3 |     |   |
| 9 |   | 7 |   |   |   | 5 | s s | 2 |
|   | 3 |   | 9 | 2 |   |   |     |   |
|   |   |   | 3 |   |   |   |     |   |
|   | 2 |   | 5 |   |   |   |     | 3 |
|   | 6 |   | 2 |   |   | 8 |     | 5 |
| 5 |   |   |   | 1 | 8 | 9 |     | 7 |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés

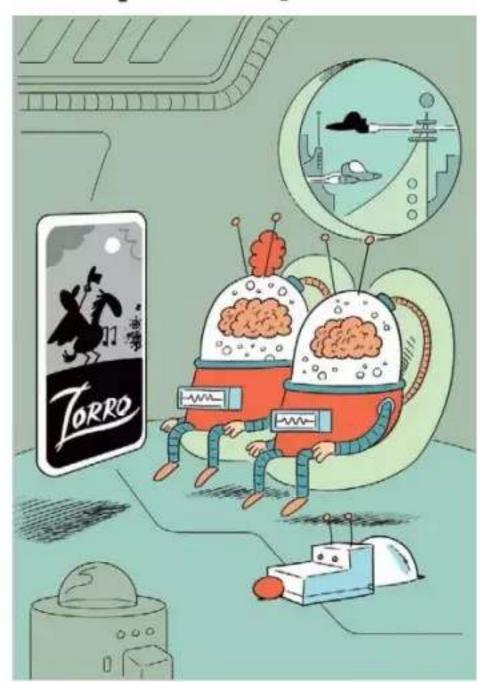

Hablo sola Por Alejandra Lunik



#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers





**Emprendedor.** No tenía hospedaje para sus alumnos y compró aviones para convertirlos en hoteles. **Pág. 2** 



# inmuebles

comerciales & industriales





SHUTTERSTOCK

# DEPÓSITOS: LA VEDETTE DEL MERCADO INDUSTRIAL

**Brotes verdes.** El sector cerró el primer semestre del año con buenos indicadores: alta demanda y vacancia en baja; y la dinámica del negocio anticipa que el impulso continuará

### PLANO DE OBRA

#### GPS

Información, datos, noticias e indicadores claves para entender el escenario del mercado inmobiliario comercial tanto de la Argentina como del exterior



FUERTE EXPANSIÓN. La firma supermercadista Aldi abrió 90 nuevos espacios en suelo español en los últimos dos años. La compañía, en ese lapso, aumentó en un 24 por ciento su número de tiendas en aquel país. Además, la empresa en estos dos años abrió tres nuevos centros logísticos (en Gran Canarias, Valencia y Burgos) y amplió los depósitos de Sevilla y España y 7200 trabajadores.

Barcelona. Pero allí no termina su plan de expansión en puntos de venta.

La estrategia de crecimiento de la empresa prevé la apertura de unos 45 nuevos supermercados para este año.

Hoy la compañía cuenta con más de 440 tiendas, más de siete millones de clientes en toda

# 1.900.547

#### **METROS CUADRADOS**

Es la superficie de oficinas premium que tiene hasta el momento en inventario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el segundo trimestre se registró un incremento del stock con la incorporación de 10.457 nuevos metros cuadrados, según el último trabajo estadístico realizado por la firma inmobiliaria Colliers Argentina.

#### CLAUDIA ÁLVAREZ ARGÜELLES CEO de Álvarez Argüelles Hoteles

"La pandemia transformó las expectativas y necesidades de los viajeros, destacando la importancia de la sustentabilidad, la flexibilidad, la seguridad y la personalización del servicio"





#### Se alquila un depósito ideal para última milla

En la zona industrial del Partido de Vicente López, la firma Narvaez ofrece en alquiler, un depósito de 645 m². El inmueble se desarrolla en dos plantas (una de ellas libre de 245 m²). Además, cuenta con sector de oficina (100 m²) baños y vestuario. La inmobiliaria lo comercializa a US\$3700 mensuales.

### Oficinas en Belgrano

LJ. Ramos comercializa 210 m2 de oficinas (tres de ellos libres), ubicados en Arredondo al 2400. en la zona de Belgrano (a pasos de la avenida Cabildo). El moderno edificio está equipado con amenities los cuales se distribuyen en los pisos 13° y 14" e incluyen cafeteria, salas de eventos, de capacitación y de conferencias. La firma los alquila a US\$4000 (BNA) mensuales.

## 13.000.000

#### PESOS

Es el monto aproximado que invirtió la red de pinturerías Sui Color para remodelar y modernizar sus sucursales en Colegiales y Caballito. Las obras incluyeron ampliación y modificación de sus oficinas administrativas, compra de maquinaria y capacitación en tecnología. En breve, además, esperan abrir una nueva sucursal y un depósito en zona norte.

## **US\$18**

#### POR M2

Es el valor del alquiler de las oficinas corporativas en el complejo ubicado en Gobernador Ugarte al 3500, en Munro. El inmueble, que es comercializado por la firma Colliers Argentina, tiene una superficie de 2089 m² y ofrece plantas libres, luminosas con vistas a espacios verdes. Además, tiene más de 200 cocheras.

### **EMPRENDEDORES**

## Historias

# Compró tres aviones abandonados y los convirtió en hoteles

Un instructor de vuelo de Alaska no tenía lugar donde se hospeden sus alumnos y creó su propio proyecto

Todo vale a la hora de crear un proyecto inmobiliario. Y en ocasiones muchos emprendedores sorprendencon sus ideas, tal es el caso de Jon Kotwicki, un instructor de vuelo de Alaska que se animó a romper con las convenciones.

Como el negocio de Kotwicki parecía estar en franco crecimiento, el instructor-originario de Floridacomenzó a imaginar alternativas que colaboraran con la evolución de su escuela de vuelo. Fue así que ideo el plan de construir cabinas de vuelo para sus estudiantes de aviación. Y fue por más. Así nació el proyecto de adquirir aviones en desuso para construir en ellos alojamientos para sus estudiantes.

El proyecto de Kotwicki -que reside en Alaska hace seis años y que es el dueño de la escuela de vuelo: Fly8Ma-no fue sencillo de llevarlo adelante. Durante medio año movió cielo y tierra de Alaska y de los Estados Unidos tratando de conseguir aviones viejos o abandonados, con los cuales poder llevar adelante su sueño.

Después de muchos traspiés e impedimentos logró adquirir el que sería su primer avión, un Douglas DC-6.

La adquisición no hizo más que reavivar la flama del sueño y el deseo. Y lejos de contentarse con lo conseguido, salió sediento-cuál cazadordeuna nueva presa. El objetivo había cambiado: ya no se conformaba con un avión ni con dos, quería contar con tres aviones.

Al poco tiempo, Kotwicki se había convertido en el dueño de tres aviones de carga en desuso (un DC-6, Douglas DC-9 y un Boeing 727). Todos ellos tenían destino de alojamiento temporal de sus estudiantes y, por qué no, de turistas.

El presupuesto que Kotwicki destinó a cada avión rondó entre los US\$600.00yUS\$800.000,deloscuales entre US\$100.000 y US\$200.000 fueron usados tanto en el proceso de desguace como de traslado de las aeronaves.

En la actualidad, y habiendo sumado planes que lo vincularían con el mundo del turismo, Kotwicki prevé que el destino del nuevo avión de su flota, el Boeing 727, se convierta en un espacio reservado para parejas, que ofrezca entrada privada, un amplio dormitorio. Mientras que una de las alas tomará forma de espacio público reservado para el relax, al cual se puede acceder por medio de una escalera externa. Allí habrá reposeras y jacuzzi.

Porsuparte, elDC-6yelDC-9, aeronaves de menores dimensiones, tendrán destino de departamentos privados o de una suerte de cabañas con ruedas yalas. Estas unidades habitacionales contarán con aire acondicionado y calefacción e incluirán cocina, baños, sector de lavado de ropa.

El instructor de vuelo, estima que podría ofrecer en alquiler la noche, por medio de la plataforma Airbnb, por valores que oscilarían entre los US\$200yUS\$700lanoche(el precio del arrendamiento varía según los servicios de las unidades habitacionales temporales).

El sitio de Kotwicki, ya contaba con unas cuatro cabañas y prevé en breve poder ofrecer las nuevas locaciones para los viajeros que se encuentren en búsqueda de nuevas aventuras. Por el momento, es el propio instructor junto con otras cinco personas está acondicionado las aeronaves y dándole forma a su más reciente sueño. •



CREATIVIDAD Destinó entre US\$600.00 y US\$800.000 por cada nave



LA NACION | LUNES 29 DE JULIO DE 2024 INMUEBLES COMERCIALES | 3

### NOTA DE TAPA

# Inmuebles logísticos La vedette del mercado industrial

El negocio cerró un semestre con una vacancia del 4%, un número que refleja que la demanda respondió a los casi 120.000 metros cuadrados que ingresaron al inventario; a futuro, las expectativas son aún mejores

POR Leandro Murciego LA NACION

l mercado de los inmuebles logísticos e industriales parece estar viviendo un presente alentador, si se lo compara con el resto de los sectores del real estate. Los especialistas sostienen que las variables económicas, lejos de mostrar una preocupación, permiten augurar un futuro halagüeño.

"Igual, hoy la mayoría de los actores, sacando algunas excepciones, están pendientes del devenir de los hechos políticos/económicos en el pais", sostiene Alejandro Winokur, socio de Newmark Argentina.

Por otra parte, según el último Market Beat industrial elaborado por el Departamento de Investigación de Mercado de Cushman & Wakefield, empresa global de servicios inmobiliarios corporativos, los primeros seis meses del año fueron muy positivos para el segmento de centros logísticos. La absorción neta fue de 118.112 m<sup>2</sup>, motivada principalmente por la ocupación de desarrollos construidos en los semestres anteriores. A pesar de la incorporación de 66.400 m², la vacancia cerró en 4,1 %. "El hecho de que el índice de vacancia continúe siendo de un dígito da cuenta de una muy buena respuesta de la demanda a la entrada de nueva superficie", destaca Ignacio Álvarez, coordinador de Investigación de Mercado de la compañía.

En la misma línea, Alejandro Badino, CEO de Colliers Argentina, comenta que "el mercado logístico local se encuentra en la muy buena senda. De tener que asignarle un puntaje, en una escala del 1 al 10, le otorgaría un 8. Aunque aclara que "el gran dilema está en la situación actual, donde el stock disminuye como consecuencia de la recesión".

Según Martín Bustillo, director asociado de Markets Transaction de JLL, la falta de créditos para el sector está moldeando el mercado. "Producto de la escasez de créditos, se construye a medida que el mercado va demandando espacios y en muchos casos bajo el sistema built to suit", comenta el broker.

En términos de inventario, la zona norte del GBA es muy superior al resto de los submercados, seguido del Sur, Oeste y, finalmente, CABA.

El submercado más activo fue el Triángulo San Eduardo en Zona Norte, con una absorción neta de 50.234 m², seguido por Zona Sur con 41.362 m<sup>2</sup>. La ubicación estratégica y la calidad de la infraestructura en estos submercados generó una alta competitividad de los espacios incorporados al stock. "Varios operadores sumaron grandes superficies al mercado, con una ocupación inmediata", sostiene Alvares,

El precio pedido de alquiler mensual cerróen US\$7,4/m2 (BNA), mostrando un leve descenso con respecto al trimestre anterior. "Este ajuste en los precios puede ser un reflejo de la suba en la oferta. De todos modos, la diferencia indica que los espacios logísticos premium siguen siendo



BUILD TO SUIT Los contratos de los depósitos nuevos se cierran antes de estar terminados

SHUTTERSTOCK

muy valorados", destaca Santiago Isern, bróker Senior del área industrial de Cushman & Wakefield.

"Sin dudas, el gran protagonista es el corredor norte del GBA, que creció un 65% en los últimos 10 años, superando ampliamente el incremento del resto de los submercados", coincide Badino.

Según Carolina Wundes -market Research & Data Analytics Manager de Newmark- el Triángulo San Eduardo conocido por su alta demanda y especificaciones técnicas, tiene un inventario de 763,608 m<sup>2</sup> y una vacancia de 2.8%, la zona Sur que se caracteriza por su capacidad de respuesta rápida a nuevas demandas, con un stocktotal de 444,100 m<sup>2</sup> y una vacancia de 7.3% y el eje Pilar-Fátima, caracterizado por su estabi-

El Triángulo San Eduardo en zona norte es una de las más activas por su oferta y ubicación estratégica

lidadypor los grandes volúmenes de obras, cuenta con 237,397 m2 desarrollado y vacancia nula).

Matías Castro Cranwell -director de la División industria en Castro Cranwell, Weiss-, explica que los inmuebles logísticos ubicados en el territorio porteño, también, son muy buscados, "Capital es uno de los mercados con menor vacancia y con valores de alquiler que se ubican bien a tope de mercado. En CABA, cada inmueble que se ofrece se alquila rápidamente", dice el broker.

Para Bustillo, la zona que merece un párrafo aparte, en lo que tiene que ver con crecimiento, es el submercado de Avellaneda, que -en gran parte- se hace fuerte gracias a la cercanía que esta localidad tiene con CABA. Lo que define el desarrollo de las distintas zonas no solo son la infraestructura, los accesos y la localización de las grandes empresas, sino también la disponibilidad de importantes fracciones de tierra a precios accesibles.

#### Las propiedades más buscadas

Los inmuebles industriales, al igual que el resto de las construcciones, fueron evolucionando y ofreciendo una gran variedad de propuestas. Puede decirse que casi hay un tipo específico para cada necesidad. Pero, más allá de eso, existen con cúmulo de particularidades que se encuentran entre las más demandadas por la mayoría de las empresas. "Hoy, lo más pedido son los pisos sin juntas,

techos que garantizan la estanqueidad y la implementación de doble chapa con aislación", cuenta Badino.

Uno de los inmuebles que suma gran cantidad de búsquedas son los depósitos pequeños, con calidad premium (para pymes), que tienen superficies que van entre los 500 y los 1000 m<sup>2</sup>. "Existe también una demanda importante de inmuebles pequeños, los cuales son requeridos por firmas relacionadas con el sector de distribución y que se ubican en la denominada última milla", cuenta Agustín Weiss, director de la División industria en Castro Cranwell, Weiss.

Una mirada rápida por el mercado permite afirmar que los rubros que movilizan las operaciones tanto de alquileres como de compras son amplios y variados, aunque las estadísticas revelan que los principales ocupantes están vinculados con el consumomasivo,e-commerce,electrónica y con el área automotriz, entre otros. En lo que tiene que ver con los precios de renta, el valor promedio de los inmuebles logísticos, que otrorafueron AAA, rondalos US\$6,5 inmuebles de mejor categoría y de más de 5000 m<sup>2</sup>, la cotización para el alquiler mensual podría superar los US\$8 por m2.

En el caso de los depósitos chicos o boutiques de características premium, el valor de venta oscila entre los US\$600 y los US\$800, sostienen desde Newmark Argentina.

Lucas Desalvo, especialista en re-

tail y lastmile en Cushman & Wakefieldafirma: "Como oportunidad podemos destacar algunos proyectos que se encuentran sobre la ruta 9, entre Escobary Zárate. Allí, hoyexisten tierras para la venta que tienen cotizaciones que van entre US\$20 y US\$35 por m2". Wundes, agrega dos zonas más donde se encuentran oportunidades de negocio: "El TriánguloSanEduardoyPilar-Fátima, debido a la alta demanda y las nuevas construcciones, es uno de los lugares a tener en cuenta para los inversores".

En lo que tiene que ver con las construcciones nuevas, explica Winokur, el sector continúa dinámico. "Si se suman los metros cuadrados construidos que ingresaron al sector en los últimos tiempos, más aquellos que se encuentran próximos a su finalización, estaremos hablando de entre 170.000 y 200.000 m2 de depósitos. De ellos, entre el 70 y el 80 por ciento va cuentan con inquilinos. Esto muestra que el sector dejó de construir, como sucedía hasta hace un tiempo, de manera especulativa", explica el hombre de Newmark. el m², mientras que si se toman los Igual, el mercado local, a pesar de contar con buenos indicadores, aún está lejos del de otras ciudades de la región. "Nuestro mercado tienee un inventario que ronda los 2,5 millones de metros cuadrados pero si se lo compara con el PBI o con los habitantes estamos entre un 35% o 40% por debajo de capitales como SantiagooLima",finalizaDomingoSperanza, otro de los socios de Newmark.

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888

# clasificados











Juegos y juguetes Para celebrar su día con los 836

chicos y chicas de las escuelas

rurales que apadrina Entre To-

dos es Posible, necesitan juegos

y juguetes nuevos o en excelen-te estado. Esta organización lle-

va adelante diferentes proyec-

tos para que los alumnos de es-cuelas rurales de todo el pais

tengan acceso a una educación de calidad. Para colaborar, po-

entretodosesposible.com.ar, en

IG: @entretodosesposible ó FB:

@entretodoslohacemosposible

dés escribir a: consultas@

Educación

Pedido







Inmuebles Industriales

Venta

Constitución Galpon 1583m2de terr,2 pltas en esq.salida a 2 calles,ofcs y vest, Ascensor 1550502908

Zonas de Turismo

Venta

Patagonia

El Bolsón 7 Cabañas + Casa habl USD 490mil facl Tel: 1149751683



Alhajas, Arte y Antigüedades

Compra

Libros Antig Grabados Fotos Cuadros Libros Arte 4823-0247 Ropa y Accesorios

Compra

Muebles

Compra

AKROPOLIS ANTIGUEDADES

Compra todo / estilo y moderno

ideas

SÁBADOS

CON TU DIARIO

Vunca dejemos de movernos

**00**0

**Abrigo** de pieles 1157205763



Solidarios

PARA PUBLICAR 011 6090 5555

Organizaciones sin fines de lucro

Trabajo Voluntario

Pedido

Familias de acogimiento Familias del Corazón brinda contención familiar a niños/as en situación de vulnerabilidad social, trabajando el tránsito hacia la reinserción familiar o la adopción. Convoca a familias con hijos mayores de 4 años. que residan en la zona norte de GBA y que no estén inscriptas en los registros de adopción, para albergar transitoriamente en sus hogares a niños/as de 0 a 24 meses, hasta que se resuelva la instancia judicial. Para más información comunicate al 15-5940-8019, via mail: familiasdelcorazon@ yahoo.com.ar. Conocelos en IG: @familiasdelcorazon

Recepcionistas Para la atención de los pacientes que concurren a las consultas y para brindar turnos FUN-DALER, Fundación de Asma y Alergia, necesita la colaboración de voluntarios. Esta organización de la ciudad de Buenos Aires, se dediça a mejorar la calidad de vida de las personas con asma y alergias, realizando actividades educativas y asistenciales para los pacientes y sus familias. Para sumarte, comunicate con la Secretaria a los tels.: (011) 4300-4756, 4307-4050/1553; mail: secretaria@ fundaler.org ar o dirigirse a Dr. E. Finochietto 894, CABA

Pedido

Niñez y adolescencia

Alimentos Para preparar la comidaque ofrecen los lunes y jueves a más de 200 personas del barrio. Fundación CasaSan necesita alimentos, como arroz, polenta y fideos. Esta organización en La Boca, ciudad de Buenos Aires, ofrece talleres gratuitos, merienda, asistencia psicológica y ropero solidario a más de 500 niños, niñas y adolescentes. Sí podés ayudar comunicate al 11-6551-0290. Conocelos en www.casasan.org, IG: @fundacioncasasan y FB @FundacionCasaSan

Utiles escolares

Para los 200 chicos y chicas

que concurren a la Casa de los

de Trapo, Avellaneda, Buenos

Aires, necesitan: hojas rayadas

y cuadriculadas, biromes, lapices negros y de colores, gomas, carpetas nro. 3, cuadernos tapa

dura, adhesivo escolar, tijeritas y cartucheras. Esta Fundación

años en situación de vulnerabi-

lidad, les ofrece a través de sus

programas desayuno, almuer-

zo y merienda, actividades re-

creativas, deportivas, apoyo es-colar y atención pediátrica. Pa-

ra ayudar: 11-3374-9357 (Silva-

Zapatillas nuevas Para celebrar el día de la niñez

con las chicas y chicos de los

proyectos que desarrollan en Buenos Aires, Córdoba, Co-

rrientes, Chaco, Misiones, Río

Negro y Santiago del Estero, la asociación Por los chicos, te in-

vita a sumarte a la 7ma, campa-

ña Grandes Pasos para regalar-

les un par de zapatillas nuevas.

Esta organización busca mejo-rar la calidad de vida de chicos

en situación de vulnerabilidad,

trabajando especialmente en

til. Más información en www.

porloschicos.com. Conocelos

en IG y FB @porloschicos

educación y en nutrición infan-

na), mail: pelotadetrapo@

pelotadetrapo.org.ar

acompaña a chicos de la 13

Niños en la Fundación Pelota

Ayuda Asistencial

Pedido

Alimentos

Para mantener el servicio que ofrecen en su comedor comunitario, Sol Naciente Asociación Civil, necesita alimentos de todo tipo como fruta, verdura, fideos, polenta, yerba, dulces, azúcar, galletifas, leche y aceite. Esta asociación del barrio Illia, ciudad de Buenos Aires recibe a 200 chicos y 100 adultos laborar comunicate con Lidia al WhatsApp 11-5379-5873

Golosinas, juguetes Durante todo julio y agosto, Fundación Sí, recibirá golosinas y juguetes nuevos o usados en buen estado que entregarán a los centros comunitarios con los que colabora para que más chicos y chicas puedan celebrar su dia con una linda sorpresa. Esta organización busca fomentar la inclusión social y la participación comunitaria a través de diferentes proyectos en varios lugares del país. Las donaciones se reciben en Ángel Carranza 1962, CABA, de Ls. a Ss. de 10 a 19 hs., excepto feriados. Más información: (011) 4775-6159. Conocelos en IG y FB: @sifundacion

Leche

Fundación Lumen Cor necesitan leche para preparar los desayunos que entrega en plazas de la ciudad de Buenos Aires a personas en situación de calle. Está organización acompaña en forma personalizada y profesional a personas y familias en situación de vulnerabilidad, orientación en casos de adicciones y de salud mental, desarrollando estrategias de reinser-ción social y laboral, Si podés ayudar comunicate con Jorge al II-6538-6539, mail: fundacion@ lumencor.org. Conocelos en www.lumencor.org IG: @lumen\_cor

Para preparar la merienda y la cena que ofrecen en el Comédor y Merendero Por los chicos, necesitan alimentos no perecederos como galletitas, cacao y leche en polvo, yerba, azucar, fideos, arroz, lenteias, aceite. Este comedor y merendero de barrio Loyola, Villa Zagala, Buenos Aires acompaña a 40 fami-lias del barrio. Si podés ayudar comunicate con Luis al 15-5577-5264 de 11 a 18 hs., mail: luisgomez666655@gmail.com

Desodorante, shampoo Para las más de 130 personas que asisten al Centro Barrial de Día de la Iglesia Esclavas del Sagrado Corazón, necesitan desodorantes en aerosol para varón y shampoo. En este centro de la ciudad de Buenos Alres, brin-dan contención, comida y abrigo a quienes viven en situación de calle e intentan reinsertarlos en la sociedad a través de talleres de oficios, una escuela para adultos de primaria y secundaria, asistencia social. Si podés colaborar comunicate con Alejandra al 11-6243-9863

Zapatillas, guantes Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas en situación de calle, Te invita a

donar guantes de lana, camperas abrigadas de hombre y za-patillas del nro. 40 al 47 para entregarlas semanalmente durante sus recorridas por la ciu-dad de Buenos Aires. Para ayudar comunicate al 11 3910 2998 (WhatsApp). Conocelos en IG: @amigosenelcamino y FB: Amigosenelcamino.Pagina

Otros

Pedido

Abrigo, art. higiene Sumate a la campaña Frio 2024 de Fundación Cultura de Trabajo donando: mantas, ropa interior, abrigo, aislantes y art. de higiene personal, como desodorante, jabón, peine, cepillo de dientes, toallas femeninas o máquinitas de afeitar para entregar en sus recorridas a personas en situación de calle. Esta fundación de la ciudad de Buenos Aires busca que personas y familias salgan de situaciones de vulnerabilidad sociohabitacional a través de la inclusión laboral. Más información: www.culturadetrabajo.org.ar/ campanafrio2024, mail: admisión@culturadetrabajo. orgar Horario: Ls. a Js. 10 a 16 hs. en Av. Lafuente 198+

DOMINGOS CON TU DIARIO

LN juegos

a tu recreo diario





Descubrí nuevos juegos todos los días. Escaneá el código QR o ingresá a lanacion.com.ar/juegos y empezá a jugar!

LA NACION